

Rumbo a semifinales

P.36

Desde las 22, en Houston, la Selección enfrenta a Ecuador. Messi, la gran duda.

Abanderados El voleibolista De Cecco y la Leona Sánchez Moccia, en la apertura de París 2024. P.42



BUENOS AIRES, ARGENTINA AÑO LXXVIII Nº 28.231, PRECIO: \$2.000,00 EN C.A.B.A. Y GBA - PRECIO EN GBA CON ZONAL: \$2.100,00 RECARGO ENVÍO AL INTERIOR \$ 300,00 - PRECIO DE LOS OPCIONALES, EN EL ÍNDICE DE LA PÁGINA 54.

Jueves 4 de julio de 2024

# Macri se diferencia de Milei y le exige los fondos que le quitaron a la Ciudad

El ex presidente también corre a Bullrich de la Asamblea partidaria del PRO.

Luego de la sanción de la Ley Bases, donde el PRO respaldó al oficialismo, Mauricio Macri se despegó del Gobierno. El argumento fue la deuda, que Jorge Macri calcula en unos US\$ 2.000 millones, que la Nación tiene con la Ciudad por la

decisión del kirchnerismo de quitarle parte de la coparticipación en 2020, en plena pandemia. El líder del PRO le reclamó a Milei, en las redes, "cumplir con las leyes existentes, en especial con los fallos irrevocables dictados por la Corte", daria, relegando a Bullrich. P.3

en alusión a la decisión del Tribunal sobre la citada deuda, incumplida por Alberto Fernández y ahora por el Presidente. Hoy, Macri propondrá a Martín Yeza como titular de la Asamblea parti-

# FERNANDO DE LA ORDEN Padres y vecinos. Anoche, en 9 de Julio, marcha y reclamo.

#### Veintiún días sin Loan y sin respuestas: corte de ruta, indignación y fuego

Mientras hay más dudas que certezas alrededor de la desaparición del nene de 5 años, los vecinos de 9 de Julio, junto con los padres de Loan, cortaron anoche la ruta para pedir por su aparición. El papá insistió en que su hijo no fue víctima de un accidente. Aparecieron en una escuela abandonada retazos de una toalla con sangre para peritar, y se hizo una reconstrucción del momento de la desaparición de Loan. Críticas al gobernador correntino. P.28

### Proyectan más de 10 pasos bajo nivel en cuatro barrios porteños lizados, para después avanzar. Ahora quejas. En la Ciudad dicen que todas se proyectan más de diez. Eliminarán las propuestas serán debatidas. P.31

La Ciudad tiene casi 30 pasos bajo nivel. Con diferente longitud y altura, con uno, dos y hasta cuatro carriles, su construcción nunca pasó inadvertida. Muchos fueron rechazados por los vecinos en un comienzo y judicia-

barreras del Sarmiento, el Mitre y el Belgrano. Pasarán los autos, pero no los colectivos o camiones. El proyecto contempla construir dos en Núñez, cuatro en Villa Lugano, y entre ocho y diez en Caballito y Villa Luro. Ya hay

### Para calmar a los mercados, anuncian 130% de inflación y el dólar a \$ 1.016

El Gobierno envió al Congreso un adelanto del proyecto de Presupuesto 2025, en el que se destaca la decisión de mantener el déficit cero y el ajuste para el año próximo. Además, proyecta para diciembre que el dólar oficial estará en \$1.016, y la inflación, 139% anualizada. El mensaje llega después de que el riesgo país aumentara en la semana 1.536 puntos, y se escaparan los dólares financieros. P.6

#### El blue bajó 25 pesos

Tras llegar a \$1.430, en un clima de desconfianza, el paralelo se calmó ayer y cerró en \$ 1.405. P.8

### Afirman que Biden se baja de la elección, pero la Casa Blanca lo niega

Según The New York Times, el presidente le confió a un "aliado" que tal vez no pueda sostener su postulación para una reelección, después de su mal desempeño en el debate con Trump. "Es totalmente falso", dijo el vocero presidencial sobre la afirmación del diario. Es la primera vez que trasciende que Biden tiene en mente la posibilidad de bajarse de la candidatura. P.20

### Confirman el procesamiento de Espinoza por abuso sexual

La Cámara del Crimen porteña tomó la decisión sobre el intendente K de La Matanza, por los delitos de abuso sexual con desobediencia a la Justicia, contra la modelo Melody Rakauskas. Y rechazó el argumento de que ésta fuera una espía, o sufra de un trastorno psicológico. Espinoza que-da así al borde de un juicio oral. P.12

Sumario CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

### Loan y cómo se armó la "Operación Accidente"

DEL **EDITOR** 

**Héctor Gambini** hgambini@clarin.com



ueron 16 horas frenéticas. A las 7.30 del viernes pasado, Laudelina Peña -tía de Loanhablaba con su abogado, José Fernández Codazzi, acerca de que el nene no se había perdido ni había sido entregado a una red de trata sino que había sido atropellado. A las 23.30, Laudelina llegaba a una fiscalía de "recepción de casos" de Corrientes capital. No para contar lo que parecía un relato crucial sobre Loan sino para denunciar amenazas. Extraña figura: no sería testigo -jurando decir la verdad- ni sería imputada de nada. Sólo iba a denunciar que estaba amenazada por las personas que atropellaron a Loan, pero afuera de la causa de Loan.

Es obvio que la extravagante maniobra no se le ocurrió a la mujer. Entonces, ¿cómo se gestó la Operación Accidente, que explotó el fin de semana y se desvanece con el correr de los días?

Cinco fuentes independientes contaron a Clarín que en el entorno del gobernador radical Gustavo Valdés lo conven-

cieron para armar una "línea de confianza" con quien, creían entonces, sería la testigo estrella que ayudaría a cerrar el caso, alejar a los periodistas porteños y desechar la idea incómoda de que Corrientes está atravesada por redes de trata de personas que buscan nenes para vender al mejor postor.

Para eso había que llevar a la mujer 180 kilómetros hacia el Norte, donde el jefe de los fiscales de Corrientes preparó la espera de Laudelina a pedido del gobernador, en vez de 70 kilómetros hacia el Sur, donde están Goya y su juzgado federal, el único que tiene competencia legal en el caso.

La llevaron en un auto particular, con policías de la provincia vigilando el trayecto.

Ya había llamado la atención en 9 de Julio-el pueblo de Loan-que Laudelina tuviera abogado sin ser querellante ni estar acusada. También, que por TV la abuela Catalina mencionara varias veces a un personaje que andaba siempre cerca de Laudelina. La abuela lo llamaba ante las cámaras "el secretario del gobernador".

La historia deja pegado al gobernador a

una maniobra que luce como una manipulación burda sobre una hipótesis dudosa.

Valdés niega conocer al abogado de Laudelina que le prometió la llave del caso en bandeja de oro no sabemos a cambio de qué, pero hay al menos dos vías directas que conectan a Fernández Codazzi desde la localidad de Esquina, donde vive, con el corazón de la gestión Valdés.

La primera es su mujer. Codazzi está casado con Guillermina Traverso, una ex reina del carnaval de Esquina a quien ubican ahora en el entorno del ministro de Seguridad provincial, "Cacho" Buenaventura Duarte. La madre de Guillermina, además, es concejal de Esquina por el mismo partido del que Buenaventura es referente.

La segunda vía es el senador provincial Diego Pellegrini, también de Esquina. Pellegrini es hoy la mano derecha del gobernador Valdés. Aunque antes había sido peronista, Codazzi militó junto a él en la campaña para la reelección de Valdés de 2021.

Hay una foto de Codazzi junto al gobernador de aquella campaña. El senador Pellegrini dice que el militante de ellos no era José sino su hermano Norberto, también abogado en Esquina, pero fuentes de la familia ratificaron a Clarín que ambos hermanos militaron para Valdés y que el hombre de la foto que aparece señalando al gobernador es el abogado de Laudelina que le llevó la Operación Accidente.

Eufórico tras lo que pensaba sería una pronta resolución del caso, Valdés tuiteó el sábado a la mañana: "Se ha dado un gran paso en la resolución del caso Loan". Fue un desahogo prematuro.

En la provincia palpan que la imagen de Valdés cae-él no puede ser reelecto el año próximo, pero postularía a su hermano-, mientras se expanden las marchas por Loan y la oposición pide que renuncie su ministro de Seguridad.

Problemas de gestión: el comisario del pueblo de Loan fue denunciado en abril, ante sus superiores, por 24 de los 26 policías que tenía a cargo. Dos meses después, seguía firme en su puesto. Fue cuando se vio a Loan por última vez.■

EL SEMÁFORO

Walter Schmidt wschmidt@clarin.com

Fernando Espinoza Intendente de La Matanza.



Más cerca del juicio oral La Cámara del Crimen porteña rechazó la apelación de Espinoza y confirmó su procesamiento por "abuso sexual" y "desobediencia a la Justicia". No aceptaron la presentación del intendente, quien apuntaba a "trastorno psicológico" de su acusadora, una modelo.

Joe Biden Presidente de EE.UU.



Incertidumbre

The New York Times reveló que el presidente "está evaluando bajar su candidatura" para las elecciones, después de su baja performance en el debate ante Trump. Pero la Casa Blanca lo negó: "Esa versión es falsa". Biden, al mismo tiempo, admitió que "casi me quedé dormido". El Mundo

Ivana Santaella Bailarina del San Martín.



Sensibilidad y virtud "La tempestad", por el Ballet Contemporáneo del San Martín en la sala Martín Coronado, tuvo un estreno deslumbrante. Y se lucieron todos sus protagonistas, como Rubén Rodríguez en el personaje de Próspero e Ivana Santaella como Miranda, en notables actuaciones. Spot

HUMOR

El País

Fernando Sendra fsendra@clarin.com



CRUCIGRAMA

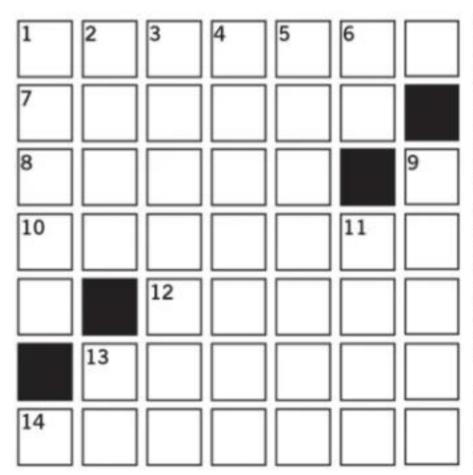

1. Conjunto de los huevos puestos en el nido (pl.). 7. Tomes nota. 8. Voz media entre la de contralto y la de barítono. 10. Planta que nace entre las peñas, echa vástagos rastreros y tiene flores de color violeta. 12. (Maurice -) Compositor francés, autor de Bolero. 13. Piel curtida y fina de carnero u oveja.

14. Que tienen menos edad que otro.

Verticales

1. Ciudad de Brasil, capital del estado de Río Grande del Norte. 2. Nombre de mujer. Regalarán sus pertenencias. 4. Atascado. 5. Tener su origen una cosa en otra. 6. Punto único en el dado. 9. Recintos para conferencias o exposiciones. 11. Niño. Primera consonante.

Horizontales, 1. Nidadas, 7. Anotes, 8. Tenor, 10. Asarina. 12. Ravel, 13. Badana, 14. Menores. Verticales, 1. Natal. 2. Inés. 3. Donarán. 4. Atorado. Derivar. 6. As. 9. Salas. 11. Nene.13. Be.

Tema Del Día CLARIN – JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### Tensión entre aliados



Socios políticos y primos. Mauricio con Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad. El ex presidente reclamó que se cumplan "los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema".

## Macri se diferencia de Milei y le exige el pago de los multimillonarios fondos que le quitaron a la Ciudad

Tras la sanción de la Ley Bases, donde el PRO acompañó al oficialismo, el ex presidente quebró la tregua que mantenía con el libertario. Jorge Macri calculó la deuda en unos US\$ 2.000 millones.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

"Tenemos que ir todos juntos, no puede ser que Milei no cumpla el fallo de coparticipación de la Corte. Hay que poner un límite y el partido tiene que salir en bloque", fue el pedido, palabras más, menos, que Jorge Macri le hizo a su primo Mauricio en una charla privada que tuvieron en mayo y que resultó el aperitivo para la durísima declaración que el ex presidente firmó ayer reclamando el pago de la deuda que el Gobierno heredó del kirchnerismo.

El acuerdo sellado entre ambos era que la declaración de todo el PRO y a favor de la Ciudad se diera una vez que se sancionara la Ley Bases, en la que el partido apoyó al

semana pasada y por eso hubo consenso para pedir por el cumplimiento del fallo, con el ex presidente como estandarte. "No tengo dudas de que cumplir los fallos es la voluntad del Presidente, porque todos sabemos que sin instituciones (y no hay instituciones si no se cumplen las reglas), no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones", sostiene el texto que publicó Macri en sus redes sociales y que, desgranado, deja entrever fuertes críticas a Milei, matizadas con el respaldo institucional que el PRO viene dándole al actual Ejecutivo.

"Desde antes de ser gobierno apoyamos al actual presidente. Sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva, y sin ninguna condición ni especulación lo acompañamos en

la materialización de la estratégica Ley Bases", desliza el texto.

Pero luego contraataca, con otro párrafo crítico: "Para alcanzar esos cambios, hay una condición anterior aún más importante que crear nuevas leyes, y es cumplir con las existentes, en especial, cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la Ciudad".

Macri cierra el tuit con otro tiro por elevación a Milei: "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos desviarnos". Todo un mensaje que marca las diferencias que hace meses tiene Macri con Milei.

Los dichos de Macri tuvieron ré-Gobierno. La norma se sancionó la sus iniciativas, especialmente en plica en todo el PRO, con reflexio- "La deuda acumula más de US\$ competir el año que viene. ■

nes alineadas del propio Jorge Macri, del jefe de Gabinete porteño, Néstor Grindetti, y del jefe del PRO de Diputados, Cristian Ritondo.

El martes, en su presentación ante la Legislatura, Grindetti dijo que vienen pidiendo que se acate el fallo que la Corte firmó el 21 de diciembre de 2022, cuando dictó una cautelar en la que obligó al Gobierno nacional a pagarle el 2,95% de coparticipación correspondiente al gobierno porteño, en lugar del 1,4% que se viene abonando desde 2020, poco después de que Alberto Fernández quitara fondos a los porteños para dárselos a Axel Kicillof.

Ni los K ni Milei cumplieron el fallo en estos 18 meses, por lo que la Ciudad espera que la Corte decida nuevamente, pero esta vez sobre el fondo de la cuestión. Se espera en breve un nuevo fallo.

2.000 millones y por mes se devengan alrededor de US\$70 millones", calculó Jorge Macri.

El desplome de la actividad económica impacta en la recaudación tributaria, lo que provoca una caída en los ingresos de la Ciudad. A la par, Luis Caputo trabaja en el desarme de las Leligs, otro instrumento al que la Ciudad echaba mano para compensar la quita de coparticipación.

El duro reclamo llega justo en momentos en los que Milei había buscado ablandar la tensión en la relación existente al declarar que "si nos fusionáramos La Libertad Avanza y el PRO, sacaríamos el 57% en la provincia de Buenos Aires". Mauricio Macri rechaza esa fusión, enfrentado con Patricia Bullrich, que trabaja en un acuerdo entre dirigentes de ambos partidos para Tema Del Día CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### Tensión entre aliados



Primer plano. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con el presidente Javier Milei.

## Mientras Milei optó por un inédito silencio, la Rosada dilata los pagos

Dicen que deben hacer cuentas de lo adeudado. "Quiere limar a Milei y se parece a Lousteau", cuestionan a Macri.

#### Guido Carelli Lynch gcarelli@clarin.com

La hiperactividad de Javier Milei en redes sociales se interrumpió ayer después del tuit de Mauricio Macri para reclamar por la coparticipación que la Nación le debe a la Ciudad. El jefe de Estado que llama "presi" al ex mandatario no contestó intempestivamente. Ninguna de las figuras del Gobierno apuraron una respuesta oficial las primeras horas que siguieron a la intervención del ex jefe de Gobierno. Silenzio Stampa. Por lo bajo hubo explicaciones técnicas y críticas lapidarias a los Macri.

No hubo llamados del Gobierno al titular del PRO ni exabruptos presidenciales. El ex mandatario envió un mensaje en X, el territorio preferido del Presidente, en medio de una turbulencia económica y a pocos días del promocionado Pacto de Mayo. "Hace seis meses que pusimos el guiño. ¿Qué van a decir? Ya estaban avisados que nuestro acompañamiento era hasta la Ley de Bases. Tienen que preguntarse puertas adentro por qué pasa esto", sostienen.

El círculo íntimo de Macri sos-

con la Ciudad y que tampoco diagrama una agenda legislativa común con el PRO. El único ensayo en esa dirección fue la visita de diputados amarillos a la Casa Rosada para ser recibidos por Karina Milei hace ya dos meses. Se ofuscan porque tampoco privilegia con buen trato o recursos- a los gobernadores amarillos y de JxC cercanos a Macri pero beneficia a gobernadores del norte. Mientras el PRO se ilusiona con un frente común de cara a 2025, el Presidente insiste con una fusión y Guillermo Francos relativiza la penetración del ex Presidente en comparación a la del actual y rechaza posibles cambios en el Gabinete.

Las respuestas más ácidas del mileísmo se leyeron en la redes sociales. Algunos dirigentes de confianza de Macri comentaron una ironía de la cuenta de Twitter @SnakeDocLives que muchos le adjudican a Santiago Caputo, el asesor estrella del Presidente, que no se hace cargo de ese perfil. "¿La mía está?", dice el mensaje.

Los funcionarios con más recursos del Gobierno se abrazan a explicaciones técnicas para no justificar la dilación en el pago de coparticipación a la Ciudad que ordetiene que el Ejecutivo no cumple nó el máximo Tribunal. "Existe una celebración del Pacto de Mayo. ■ tintos funcionarios clave de su ges- bierno al 2025. ■

sentencia de la Corte, pero ahí primero hay que hacer una cuenta entre una tasa que cobró la ciudad sobre las operaciones financieras y lo que dejó de cobrar por coparticipación y ver cómo se compensan ambas cosas", explican entre los ministros más poderosos de la administración nacional en alusión a la recaudación que la Ciudad engrosó por las Leliqs durante el gobierno de Alberto Fernández.

Altos funcionarios con despacho en la Rosada señalan que es necesario ver cómo se avanzará de ahora en adelante para ver qué respuesta se le da a la provincia de Buenos Aires, que se vio afectada por el fallo de la Corte.

Otros referentes relevantes del Gabinete que no tienen en alta consideración a los Macri criticaron por lo bajo el tuit del ex mandatario y reclamaron que la Ciudad ajuste sus gastos. "La gente no se lo va a perdonar, quieren limar a Milei, la gente no se los va a perdonar. Se parecen a (Martín) Lousteau", dispararon. De cualquier manera, en otros despachos de la Rosada buscaron descomprimir la tensión con el ex presidente y ratificaron que aguardan su presencia en Tucumán el próximo lunes 8 para la

El jefe del PRO ya había deslizado en privado lo que haría luego de la aprobación de la Ley Bases.

### Por qué Macri ahora se despega del Presidente



#### Walter Schmidt

wschmidt@clarin.com

Mauricio Macri yo lo había advertido, incluso días antes, cuando también a través de las redes sociales pidió acompañar al Gobierno, aunque ya parecía inminente la aprobación del Congreso de la Ley Bases y el paquete legislativo: era el último gesto hacia Javier Milei.

La excusa fue contundente, la falta de envío de fondos por la quita de la coparticipación que el kirchnerismo le aplicó unilateralmente a la Ciudad en plena pandemia en setiembre de 2020. La Corte hizo lugar a la cautelar del gobierno porteño, pero ni Alberto Fernández ni Javier Milei le mandaron un solo peso.

Hasta ahora, Jorge Macri miraba para otro lado porque se mantenía la recaudación de ingresos brutos por las letras y pases del Banco Central que había aplicado Ciudad como reacción a la quita. Pero había dejado en claro en los dos encuentros con el ministro de Economía, Luis Caputo, que si esos ingresos se caían debía empezar a enviarle los fondos correspondientes. Cayeron y nada ocurrió.

La jugada fue a tres bandas. El martes por la noche Jorge Macri habló de una deuda de 2 mil millones de dólares, recordó la postura de la Corte para que se cancele y le pidió a Milei cumplir con la ley. En un tono que redobló este miércoles su primo Mauricio, aludiendo a la necesidad de respetar las leyes y al alto Tribunal. La tercera jugada de la movida ajedrecística fue el proyecto presentado por el bloque PRO con Cristian Ritondo a la cabeza, solicitando ejecutar la decisión de la máxima instancia judicial de devolver los fondos a la Ciudad. Claro que los diputados bullrichistas, filo libertarios, Damián Arabia y Fernando Iglesias, no lo firmaron.

Pero las razones de Mauricio Macri son muchas más. En primer lugar, sabe que Milei avaló que distión, como el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse y el asesor presidencial Santiago Caputo le cerraran sistemáticamente las puertas del Estado a dirigentes macristas.

Una de las cosas que más enervaron al ex mandatario y su entorno es que Milei haya preferido mantener a 1.800 funcionarios de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner ante de dejar que los macristas ocupen esos lugares. En la Casa Rosada rechazan, lo que consideran, sería un "copamiento" del Gobierno por parte de dirigentes amarillos.

El otro factor que casi obliga a Macri ha tomar distancia de Milei es la pérdida de identidad del PRO. Todas las encuestas sostienen que el tradicional electorado del PRO considera propio al gobierno de Milei. Máxime, después de que la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich-Luis Petri, se integrara a la nueva administración como ministra de Seguridad, y ministro de Defensa, respectivamente.

En el búnker macrista de Vicente López, pero también en la sede porteña de Uspallata no cayó nada bien el desembarco de Karina Milei en la Ciudad para abrir las afiliaciones a La Libertad Avanza.

Si bien días atrás el propio Milei habló de una posible **fusión** de los libertarios con el PRO para las elecciones legislativas del próximo año, pocos creen que la intención final sea esa. "Javier lo dice, pero es un abrazo del oso a Mauricio. A nosotros hoy nos conviene confrontar con el PRO, y quien sabe si no le ganamos la Ciudad", se ufana un legislador libertario.

Las versiones lanzadas sobre una posible candidatura de Bullrich en la Ciudad van en esa misma línea. Y obligan a las contra-versiones de que Mauricio Macri se postularía al Senado el año próximo, para bloquear a su ex socia y retener el voto del PRO.

El riesgo de cualquier definición en este momento, es que se anticipe demasiado una pelea interna entre Macri y Bullrich, y entre Macri y Milei, cuando nadie sabe a ciencia cierta cómo llegará el Go-

Tema Del Día CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

## Macri se queda con un órgano clave del PRO y corre a Bullrich

Hoy es la Asamblea partidaria. El ex jefe de Estado no irá, pero logrará que su delfín Yeza sea electo presidente. Ritondo asumió al frente del PRO de PBA.

#### Bernardo Vázquez

bvazquez@clarin.com

Desde antes de asumir formalmente al frente del Consejo Directivo del PRO, en mayo pasado, Mauricio Macri ya había decidido que las principales sillas de conducción del partido las iba a ocupar con dirigentes leales a él. Promovió a Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires, a Jorge Macri en la Ciudad, les pidió a Rogelio Frigerio y a Ignacio Torres que se hicieran cargo de la conducción en Entre Ríos y Chubut, respectivamente, y le dio el control de la Fundación Pensar a María Eugenia Vidal.

El ex presidente dará un paso más en esa línea cuando hoy promueva a Martín Yeza como presidente de la Asamblea del partido que Macri fundó hace dos décadas. La jugada, ya definida y que sólo depende del voto de los asambleístas de todo el país, dejará fuera de carrera a Patricia Bullrich con quien, según la ministra, Macri había acordado a principios de año que sería ella quien iba a conducir el órgano partidario, clave en la estructura del PRO, teniendo en cuenta que Bullrich había dejado la silla de la presidencia del partido.

Fuentes del entorno del ex presidente aseguran que no fue así. "Mauricio no negoció nada con Patricia. Ella habló con cinco o seis



A cargo. Yeza sería electo presidente de la asamblea.



Jefe. Ritondo, nuevo titular del PRO bonaerense.

dirigentes cercanos a él y después empezaron sus declaraciones peyorativas hacia el PRO". Y deslizan, además, una pregunta, que resulta un dardo a Bullrich, en relación a sus intenciones de fusionarlo a La Libertad Avanza. "¿Conocés a alguien sensato dentro o fuera del PRO que les parezca bueno que desaparezcamos", comentan.

A partir de las 10, en el Abasto Hotel de Buenos Aires, se espera una larga y tensa jornada en la

que las diferentes líneas del PRO decidirán quién conducirá la Asamblea. Macri no estará, por no ser asambleísta, pero sí numerosos dirigentes que le responden internamente, entre ellos Yeza, ex intendente de Pinamar en dos mandatos y actual diputado. Se prevé que Bullrich vaya a la cita con aquellos referentes del partido que le responden, más allá de ser parte en la actualidad del gobierno de Javier Milei, como ministra de Seguridad.

La reunión de la Asamblea se dará luego de que el ex presidente saliera a cruzar duro al Gobierno por el incumplimiento del fallo de la Corte Suprema por el pago de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires. "El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar, que cumpla la ley de la misma manera que la exige. Vamos en el camino correcto, no podemos des-

#### viarnos", dijo Macri en un extenso tuit este jueves (Ver página 3).

En medio de esa discusión nacional, el miércoles asumió la presidencia del PRO bonaerense Ritondo, a quien Bullrich había acusado de impulsar un "golpe de Estado", teniendo en cuenta que fue parte del grupo de dirigentes que renunciaron a sus cargos en el partido provincial y deiaron acéfala la conducción de Daniela Reich, la entonces presidenta, senadora bonaerense y esposa del intendente de Tres Febrero Diego Valenzuela. Ambos son aliados de Bullrich, y diseñan una alianza política con La Libertad Avanza, el partido de Milei, que esta semana instó a una fusión entre ambos espacios.

"Va a haber quilombo, seguro, pero más teatral que de sillazos", definió un dirigente del partido consultado por Clarín acerca de cómo cree que será el encuentro de hoy. La teatralización se la adjudican al bullrichismo, que irá a la cita reclamando que se cumpla el acuerdo y dejando entrever que hubo una traición de parte del ex presidente hacia quien fuera la candidata presidencial del partido en 2023.

Macri y Bullrich son las figuras más importantes del PRO desde hace tiempo, pero están enfrentados, sobre todo porque la actual ministra considera que en el camino hacia el comicio del año pasado Macri le jugó mal, sin mostrar un apoyo incondicional y dispensando elogios hacia Milei, entonces candidato rival, y quien terminó yendo al balotaje contra Sergio Massa.

Macri nunca se ha expresado con críticas a Bullrich, pero la relación entre ambos es nula. Actualmente, es la ministra quien está dispuesta a avanzar en una fusión del PRO con los libertarios, a diferencia del ex presidente, que cree que hay que fortalecer el partido desde sus cimientos y, en todo caso, analizar si conviene o no competir en una PASO con la Libertad Avanza o dotar al Gobierno de funcionarios propios. ■

### Pacto de Mayo: la Rosada busca visibilizar la fractura en el PJ

#### Guido Carelli Lynch

gcarelli@clarin.com

El postergado Pacto de Mayo-ahora Acta de Mayo- que Javier Milei firmará el lunes a la medianoche en Tucumán con gobernadores se transformó, según la hermenéutica de los libertarios y sus aliados, en un reflector al servicio del Gobierno para visibilizar la fractura del peronismo.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos se lamentó públicamente

"Lamento que no participe porque gobierna la provincia más grande de Argentina", declaró. Sin embargo, nadie en el Ejecutivo espera la presencia de los mandatarios provinciales más duros con la Rosada. En ese lote se anotan, además, de Kicillof, el riojano Ricardo Quintela, el pampeano Sergio Ziliotto; el fueguino Gustavo Melella y el formoseño Gildo Insfrán.

Dentro de ese grupo se quejaron, porque recibieron invitaciones para conmemorar el Día de la Independencia, pero ninguna precisión por la ausencia de Axel Kicillof. sobre el pacto que se supone que los gobernadores más cercanos a presencia-es el verdadero sentido

deben firmar. "Si (el Gobierno) necesita la foto para el FMI conmigo que no cuente. No voy a firmar algo en con el Gobierno que se está quedando con recursos de La Pampa", señaló Ziliotto a propósito de la deuda del Estado nacional con las cajas jubilatorias provinciales que no fueron transferidas a la ANSeS.

Algunos de los gobernadores que prestaron legisladores al oficialismo para avanzar con la Ley de Bases y el paquete fiscal y que rubricaron acuerdos de obras con el Gobierno, apuntan que los faltazos de Cristina Kirchner representan una bisagra en el ordenamiento del peronismo. El catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo y el salteño Gustavo Sáenz, son la expresión más acabada de ese nuevo estado de situación. El cordobés Martín Llaryora también se entusiasma con la reconfiguración de un "peronismo de centro".

En el Gobierno se ilusionan con un gesto del santiagueño Gerardo Zamora. El santacruceño Claudio Vidal, de vínculo oscilante con la Rosada, tampoco confirma aún.

En el lote de gobernadores que visitaron Balcarce 50 en las últimas horas y que ya confirmaron su presencia en Tucumán destacaban que esa foto con tres cuartas partes de los mandatarios provinciales -los de JxC ya confirmaron su

de un Pacto que tiene la mayoría de sus puntos anotados en la Constitución Nacional.

Desde el Gobierno dejaron saber que finalmente los gobernadores serán los únicos habilitados para firmar. Mauricio Macri, que había confirmado su presencia para la frustrada convocatoria del 25 de Mayo, ahora tensiona con la Rosada por la deuda con la Ciudad. Alberto Fernández y Cristina Kirchner no tienen planeado asistir.

Las autoridades partidarias no fueron invitadas. Maximiliano Ferraro, titular de la Coalición Cívica, y Martín Lousteau, de la UCR, fueron participados pero solo en su carácter de legisladores, igual que los 72 senadores y los 257 diputados, a los que les pidieron que fueran de traje oscuro.

Lousteau no irá. ■

#### La marcha de la economía



El ancla fiscal. Javier Milei adelantó que aún en un año de elecciones se mantendrá el equilibrio fiscal y con eso busca responder las dudas del mercado.

## En medio de la presión cambiaria, Milei manda una señal al mercado: el Presupuesto 2025 mantiene el ajuste

En una semana en la que el blue llegó a \$ 1.430 y los bonos se hundieron, el Gobierno reforzó la señal fiscal. Espera que en diciembre el dólar valga \$ 1.016 y la inflación anual sea 130%.

#### Gustavo Berón

gberon@clarin.com

En medio de las turbulencias económicas y los altibajos del dólar, el Gobierno envió ayer al Congreso un informe previo del proyecto de Presupuesto 2025 en el que se destaca la decisión de Javier Milei de mantener el déficit cero y proyecta para este año una inflación de 139% con un dólar a \$1.016.

En el mensaje se deja constancia que las prioridades de la política presupuestaria para el próximo año estará centrada en 4 ejes: equilibrio fiscal, asistencia social sin intermediaciones, modernización y simplificación del Estado, equipamiento y modernización de las fuerzas de seguridad y defensa.

Según precisaron en el avance

espera que la inflación cierre con un alza de 139,7%, aunque los datos oficiales sobre el costo de vida publicados con posterioridad a la elaboración del proyecto sugieren que el Índice de Precios al Consumidor finalizará diciembre por debajo del 130% interanual (ver más página 7).

En tanto, el Gobierno espera que el dólar finalice el año con una variación interanual de 58 % alcanzando un valor de \$1.016, mientras que se proyecta para este año un superávit comercial de US\$ 21.918 millones, frente al déficit registrado en 2023, que fue de US\$ 9.215 millones. Y prevé un alza en la recaudación para 2025 de 54,4% respecto de la proyectada para este año, reduciéndose 0,45 puntos porcentuales del PBI respecto de 2023.

El envío del oficialismo del documento al Congreso sucede a una del presupuesto, para este año se semana de que lograra pasar la Ley

Bases y no obtener un apoyo en el mercado que vislumbrara un horizonte de mayor calma. En los últimos días de la semana pasada el Banco Central siguió vendiendo dólares, el riesgo país aumentó y el dólar blue también. El viernes anterior, el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Banco

#### La movida llegó en plena incertidumbre del mercado.

Central, Santiago Bausili, dieron una conferencia de prensa en la que anunciaron un movimiento técnico que atañe a los bancos y que el mercado no recibió bien porque el riesgo país llegó a 1.536 puntos y el blue a \$1.430. Hasta el asesor del oficialismo, Fausto Spotor- del PBI de 0,28 puntos porcentua- del balance del Banco Central y el

no, dijo que el anuncio había sido "malo". Ayer el dólar y el riesgo país cedieron (ver más en página 8).

El documento, asimismo, estima una reducción de la presión tributaria, que pasará de 21,61% del PBI, registrada en 2024, a 21,16% para el próximo año. Sobre este punto también se deja planteado que el ingreso en concepto de IVA, que representa alrededor del 33,9% del total de la recaudación, aumentará un 62,5% respecto de este año.

Respecto del impuesto a las ganancias, que a partir de la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal se reincorpora la cuarta categoría eliminada durante la gestión de Sergio Massa, el equipo económico proyecta para 2025 un alza en la recaudación de este gravamen de 47% respecto a este año anterior con una disminución en términos

Otro dato que se destaca tiene que ver con el impuesto al cheque, que el Gobierno especula que registrará el próximo año una suba de 60,7 % con relación a 2024, mientras que confirma la eliminación del impuesto PAIS para diciembre de este año.

Asimismo se apunta en el informe de 59 páginas que se difundió en la Cámara de Diputados que la Administración Pública Nacional registró un resultado primario superavitario de \$5.640.405,4 millones y un resultado financiero de \$ 1.636.698.9 millones.

El documento destaca que "adoptando medidas audaces" se pudo avanzar "de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal", lo que permitió ir hacia "la desaceleración de la inflación, la mejora

El País CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

fortalecimiento de las reservas internacionales".

En el avance del Presupuesto 2025 enviado al Congreso, el Gobierno plantea que durante el próximo año buscará "mantener las condiciones de estabilidad macroeconómica que permitan el despegue definitivo de las potencialidades productivas del país, generando un ambiente favorable para el incremento de la inversión privada, una mejora de la productividad, y el crecimiento de la actividad, del empleo y los ingresos".

El documento fue enviado previo a a la presentación del proyecto de Presupuesto 2025 que formalmente deberá enviar el ministro de Economía, Luis Caputo, antes del 15 de septiembre, fecha límite establecida en la Ley de Administración Financiera, para abrir el tratamiento en la Cámara de Diputados.

El Gobierno ratificó con este documento que mantendrá a las organizaciones sociales al margen del manejo de los planes. Hace hincapié en la decisión de eliminar la intermediación de las organizacio-

#### Las organizaciones sociales no se contemplan en 2025.

nes sociales en el manejo de los planes asistenciales y habla de "esfuerzos significativos para ampliar la asistencia social a madres y niños en los sectores más vulnerables y proteger el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones".

"Es prioridad de esta gestión continuar con la política de déficit cero, fortaleciendo la eficiencia del gasto público, haciendo énfasis en la reducción del gasto político para dar prioridad al sostenimiento de ingresos de los sectores de mayor vulnerabilidad", subraya el documento.

Lo que dejó claro en este avance es que el proyecto de Presupuesto que enviará el Gobierno planteará metas fiscales que se basan en el mantenimiento de las políticas que hasta aquí ya se aplicaron y que según entienden en la Casa Rosada-permitirán dar "sostenibilidad al sendero de crecimiento en un contexto de reducción del déficit".

"El Gobierno Nacional continuará con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales, dotando de nuevas y mejores herramientas al sector privado y respetando los marcos de sostenibilidad de la deuda pública", resalta en otro de los párrafos.

Tal como lo plasmó en el mega DNU 70/23 como en la recientemente aprobada Ley Bases, Milei también resaltó el proceso de "modernización y simplificación del Estado". En este sentido, el Ejecutivo anuncia que trabaja en la búsqueda de "un Estado moderno, eficaz, eficiente y útil".■



Objetivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, y la tarea de mantener estable la inflación en los próximos meses.

## Dólar estable y 4% de inflación, la apuesta de Caputo para fin de año

Son los datos que se desprenden del avance del Presupuesto que envió el Gobierno al Congreso y que apuestan a una inflación en torno al 4%.

#### Juan Manuel Barca

jbarca@clarin.com

Pese a las señales de alerta del mercado, el Gobierno seguirá adelante con su plan para hacer converger la inflación y el dólar. Así se desprende del avance del presupuesto 2025, donde estima déficit cero en 2024 y 2025, una inflación "debajo" del 130% interanual en diciembre de este año y un dólar de \$1.016. Es decir, una suba promedio de los precios de hasta el 4,5% mensual y la continuidad de la devaluación del 2% mensual hasta fines de 2024.

En una entrevista reciente, el Presidente destacó la importancia de hacer converger esas variables a partir de la inflación núcleo, que es aquella que excluye factores estacionales y regulados. "Hoy la núcleo o mayorista, la inflación es 3,5% y la pauta de devaluación es 2%. Con lo cual lo que hay que achicar es 1.5% de inflación. Una vez que lleguemos a 2% de inflación mensual vamos a ir

mente a cero", explicó.

Las consultoras estiman que la inflación de junio rondará en torno al 5,5%, por encima del 4,2% de mayo, debido a los aumentos en las tarifas, mientras la núcleo seguirá bajando y rondará el 3,0%. "Todavía falta un ajuste importante de tarifas, comunicación, educación y en menor medida, tabaco, salud, todos precios regulados que van a impactar en la inflación general. Pero la núcleo va a ser más baja", explicó Franciso Ritorto, economista de ACM.

La diferencia se debe a que la segunda medición no toma en cuenta los precios regulados, cuyo impacto viene demorando el ministro de Economía, Luis Caputo, y se sentirá en el segundo semestre. Fuera de esas cuestiones, la desaceleración tiene que ver con una diversidad de factores, que incluyen la profunda recesión y el menor consumo, y el ancla cambiaria a la que se aferra el gobierno y que quedó en la mira después de la corrida de esta semana.

Según Milei, el dólar oficial empe-

llegue a "cero", mejoren las reservas y se reduzca el nivel de exceso de pesos en la economía. "Cuando vos llegues a cero ahí no tenés más el tema de la tasa de devaluación. Ahí tenemos que elegir si vamos a dejar el tipo de cambio flexible o fijarlo y eso lo vamos a determinar en función de cuánto quedó de base monetaria en términos de PBI", afirmó Milei.

El problema es que el mercado no está convencido de que el plan pueda continuar sin cambios, después del salto del 8% del dólar financiero en las últimas nueve ruedas y una brecha en torno al 52%. Con una inflación general corriendo al doble del dólar oficial y reservas en caída, los economistas ven inevitable el agotamiento en los próximos meses de la ventaja cambiaria obtenida desde la devaluación de diciembre.

Aunque el Gobierno dijo que reducirá el impuesto PAIS sin devaluar, los analistas y algunos bancos especulan con una devaluación de al menos el 4% en algún momento y un dólar cercano a \$ 1.200. "La incertia 1%. Y después vamos a ir básica- zaría a moverse cuando la inflación dumbre sobre la continuidad del es- dos en 2023. ■

quema monetario y las alertas por el atraso cambiario, mantienen ansioso al mercado, al cual las respuestas indefinidas sobre la apertura del cepo lo encarrillan en el camino de la cobertura", señaló Aurum.

Por lo pronto, las tensiones en los dólares paralelos no serán gratuitas. Los supermercados ya se preparan para recibir listas con remarcaciones. Los economistas también siguen de cerca los datos de actividad. En junio, los despachos de cemento cayeron casi 3% mensual.

El avance del presupuesto proyecta, por otra parte, un superávit comercial de casi US\$ 22.000 millones de dólares, el mayor de las últimas dos décadas. Según Tomás Canosa, economista y coordinador del área de Economía de Fundar, esto se debe tanto un incremento de las exportaciones agrícolas (después de la sequía del 2023) como por una buena cosecha en términos de producción y la contracción de la actividad, lo que hace que las importaciones caigan, además de los stocks acumulaEl País CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### La marcha de la economía

## Un día de tregua: bajó el dólar, subió la Bolsa y cedió el riesgo país

El dólar libre retrocedió a \$ 1.405 después de tres días de fuertes subas. En la City hablan de un mejor clima. Esperan la aplicación de las nuevas medidas monetarias.



Dólar calle. Las vidrieras de los comercios exhiben sus propios tipos de cambio.

#### Ana Clara Pedotti

apedotti@clarin.com

Después de tres días de fuerte suba, el frente financiero encontró este miércoles un momento de calma: el dólar bajó en la calle y en la bolsa, rebotaron los bonos y el riesgo país terminó en 1.521 puntos. En la City comentaron que hubo un mejor humor global para los activos de riesgo, como son los argentinos. También ayudó a descomprimir la noticia sobre el final de la rueda de la presentación del Presupuesto 2025, que prevé el fin del Impuesto País para fin de año.

Ya desde la apertura de los mercados los activos argentinos mostraron un respiro: el dólar blue retrocedió \$25 para terminar en los \$1.405, aún en zona de máximos. En tanto, las cotizaciones financieras cayeron con fuera: el dólar MEP cedió 3,1% y terminó en \$1.382,5; mientras que el CCL cedió 2,4% para finalzar en \$1394.

A mitad de la rueda, el dólar MEP cotizaba por encima del llamado "dólar cable", lo que puede haber dado la señal que a un precio superior a los \$1.400, el sector exportador volvió a volcarse a la liquidación del 80/20 y ese porcentaje ayudó a descomprimir al CCL.

Con este alivio, la brecha cambiaria, que había tocado máximos de la era Milei el día anterior, se descomprimió hasta el 52%. Por segunda rueda consecutiva, los precios de los contratos de futuros cayeron. En el mercado impactó bien la noticia de la presentación del Prespuesto, con mayores definiciones sobre la hoja de ruta hacia la salida del cepo cambiario.

La mejora de este miércoles no se debió a factores locales, sino que estuvo acompañada por un clima global menos adverso. "En Estados Unidos cae la tasa del tesoro a 10 años y la canasta de monedas glo-

bales vuelve a apreciarse frente al dólar", explicó Juan José Vázquez, jefe de research de Cohen. En Brasil, principal socio comercial de Argentina, el dólar bajó más de 2% frente al real, lo que marca un freno a la devaluación que se había visto en las últimas ruedas en el país vecino.

Para el economista Fernando Marull, de FMy Asociados, este miércoles se dieron a la vez tres de las condiciones que eran necesarias para aplacar la tensión financiera: "Se calmó el mundo, el mercado se tentó a vender en \$1.400 y salieron novedades en el frente legislativo", comentó Marull, aunque aclaró que: "Hasta que no definan bien el sendero cambiario, la volatilidad va a seguir".

En un día más favorable para los activos emergentes, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se recuperaron hasta 3,7% con el Banco Supervielle a la cabeza. Los papeles del sector energético también lideraron las mejoras.

Los bonos también rebotaron hasta 2,6%. De esta manera, el riesgo país, que el martes se aproximó a los 1.600 puntos, al tocar las 1.570 unidades a mitad del día, retrocedió posiciones y llegó a los 1.521 puntos. De todas formas, este nivel representa un declive de 4,5% respecto de su cierre del viernes, ante de la conferencia de prensa de Caputo y Bausili que puso nerviosos a los mercados.

"En lo local hay expectativa de que la licitación de la semana que viene venga acompañada de una suba de tasa y está el cobro de los cupones que se van a percibir el miércoles 10", sumó por su parte Vázquez.

El próximo martes 9 vencen los cupones de los títulos que entraron al canje de Guzmán y el Gobierno ya confirmó el pago de los US\$ 3.000 millones que les debe a sus bonistas.■

### Un ex mano derecha de Caputo pide abrir ya, y de a poco, el cepo

El intento fallido del gobierno de demorar la salida del cepo con el inicio de la fase 2 volvió a poner en el centro de la escena el plan para abandonar los controles, sin precipitar una devaluación. En ese contexto, marcado por el salto de los dólares paralelos y la caída de los bonos, el exvice del Banco Central, Gustavo Cañonero, sugirió este martes una salida "gradual" con una suba del dólar oficial, en lugar de continuar con la "sintonía fina".

"Debiéramos reconocer un tipo de cambio más alto, pero en pos de un cambio de régimen total, que es apertura mayor del cepo... Yo toma- devaluación mensual del 2%, el dó- Gustavo Cañonero.

ría el riesgo de iniciar un cambio de régimen, no seguir con el fine tunning (sintonía fina), es más valorado por la sociedad empezar a liberar el cepo de forma gradual o limitada para ciertos sectores, para no enfrentarnos al exceso de pesos", señaló el presidente de CMF Asset Management.

De esa manera, el segundo de Luis Caputo en el BCRA durante la gestión de Mauricio Macri se distanció de la postura del actual ministro de Economía, quien ayer ratificó en una reunión con banqueros que se mantendrá el ritmo de



lar exportador y que "no hay apuro" para eliminar las restricciones. "Entiendo que no se quiere abrir el cepo y tomar riesgos", explicó.

Sobre la suba reciente del dólar. advirtió: "El mercado está siendo muy injusto porque el gobierno está haciendo todo lo que se puede, y a veces se olvida de la terrible herencia que recibió", señaló.

"La novedad en estos últimos dos meses es que la convicción fiscalista se ha reafirmado, el apoyo del Congreso y la sociedad representan un ancla, el ajuste fiscal fenomenal y el peso fuerte deberían empujar hacia abajo muchísimo la inflación, el tema es que el optimismo del mercado se fue perdiendo y a pesar de la fuerte limpieza de los pasivos del Banco Central sigue habiendo problemas", advirtió.

En ese marco, Cañonero dijo que la situación del exceso de pesos y

la falta de reservas "mejoró casi un 30%", pero todavía queda un resto que hay que administrar. "El costo inevitable es en actividad, no hay alternativas, algo tiene que ceder y lo importante para la sociedad es la estabilidad nominal, debería ceder la inflación para tener un sentido de logro", afirmó, aunque reconoció que el problema es "el tiempo v la ansiedad".

El economista con doctorado en el MIT aseguró que el gobierno recibió una "maldita herencia" en lo fiscal, por lo cual había que "bajar la inflación subiendo los precios relativos". Y si bien admitió que la corrección de tarifas está "a mitad de camino", destacó que los relevamientos de Orlando Ferreres, el IPC Online del hijo de Domingo Cavallo y EcoGo muestran que "la inflación sigue siendo a la baja".■

Juan Manuel Barca





PRESTO PRONTA

PUREZA







\$5499m

×1199

\$2,799

QUESO CREMOSO X KG Cod. 83894

DESCREMADA UATX 1 L (\*)

LECHE ENTERA



FINAL

**6**699

\$999 mm

\$785 FINAL

21.999 FINE

s1399 FINAL

۰







POLENTA PRESTOPRONTA X 490 GRS Cod. 1518

HARINA PUREZA CON Levadura Pizza X 1 KG Cod. 26927

FIDEOS LUCCHETTI SELECCIONADOS X 500 GRS (\*) Cod 15030, 15033,83896

ACEITE CAÑUELAS GIRASOL X 1.5 LT Cód 9055

ARROZ DOS HERMANOS LARGO FINO X 1 KG Cód 78226

LOPEZ

EN LEGUMBRES SECAS Cod. TODOS







2166/02

2166/02



s1749

FINAL

52349 249

3 s2.689



SJAVIZANTE VIVERE CLÁSICO/VIOLETAS X 3 LTS (\*)

PAÑALES P CÓC. TODOS

DENTÍFRICO COLGATE ORIGINAL X 180 GRS COL 79873

SHAMPOO/CREMA
ENJUAGUE SEDAL
X 340 ML VS TIPOS (\*)
Cod 79828.79723.79725

VINO BENJAMIN NIETO MALBEC X 750 CC Cod 81355

EN VINOS VARIETALES Cod 7000S

ESPUMANTE FEDERICO DE ALVEAR EXTRA DULCE X 750 CC COC. 26901

EN ESPUMANTES (NO INCLUYE CHANDON.) (Od. 70005)







JABÓN LÍQUIDO SKIP B/E PARA DILUIR X 500 ML (\*) Cod. 80250,84943,84944





O PRODUCTO (SKU) **OFERTAS PARA CONSUMO FAMILIAR VÁLIDAS PARA TODAS LAS SUCURSALES DESDE EL JUEVES 04/07/24 HASTA EL DOMING**. Las imágenes son solo ilustrativas. Los precios son expresados en mínimo de unidades indicadas. Las promociones y/o descuentos son válidas para el si y no son acumulables con otras promociones vigentes. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. (°) deerta en unidades de idéntid

El País CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024



Posturas. La reunión plenaria de Presupuesto y de Previsión Social, ayer en el Senado. Sin dictamen de reforma jubilatoria. EMMANUEL FERNÁNDEZ

## Reforma jubilatoria: con aliados, LLA dilata el debate en el Senado

El proyecto tiene media sanción de Diputados, pero los dialoguistas ahora piden cambios. Se pospone la mejora para los jubilados, que sufrieron un brutal recorte.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Para contrarrestar la presión opositora en la previa a la sesión de este jueves, el oficialismo del Senado abrió de apuro el plenario de Presupuesto y Previsión Social para debatir el proyecto de recomposición de jubilaciones que viene con

media sanción de Diputados. La Libertad Avanza consiguió dilatar el dictamen, con ayuda de aliados que piden cambios, pero el kirchnerismo adelantó que exigirá el tratamiento sobre tablas en la sesión de mañana.

"Nosotros vamos a pedir el tratamiento sobre tablas. Lo conveniente sería darle tratamiento para que esta gente pueda comer. Es indigno lo que cobra alguien que trabajó 40 años", aseguró José Mayans, jefe de bancada de Unión por la Patria.

Para aprobarlo, el oficialismo necesita llegar a los dos tercios (48 voluntades), muy difíciles de alcanzar sin el PRO y la UCR que -con excepción de Martín Lousteau-pidió una discusión "en profundidad" y con la presencia de especialistas.

"Hay que trabajarlo en profundi-

dad porque si no somos buenísimos, sí, pero seguimos metiéndole a los parches y continúa este sistema malo. Es hora de más responsabilidad fiscal, tenemos que saber de dónde vamos a sacar (la plata) y no hacerse los buenos con la plata pública y seguir el círculo vicioso", lanzó el jefe de la bancada de la UCR, Eduardo Vischi.

Lousteau volvió a desmarcarse de su bancada. "La oficina de Presupuesto ya dijo que cuesta lo mismo que la rebaja de bienes personales. No puede ser que el Gobierno sea degenerado fiscal con los más ricos entre los ricos y conservadores fiscales con los jubilados", lanzó el presidente del Partido.

Por su parte, entre los bloques federales, el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal) y la chubutense Edith Terenzi (Cambio Federal) presentaron ahora proyectos propios. Algo que el kirchnerismo señaló como una actitud para "dilatar". Por su parte el aliado del oficialismo, el salteño Juan Carlos Romero, pidió cambios.

Dijo que, para evitar el veto de Javier Milei, se cumpla con la ley de administración financiera y se incorpore un artículo que estableza que se derogan las exenciones impositivas por la producción electrónica fijada por el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego y que lo recaudado por eso será destinado al financiamiento del Sistema Integrado de Previsión Argentina (SIPA).

Lo cierto es que en el radicalismo también ven con buenos ojos hacerle retoques al proyecto para darle más "previsibilidad" a futuro.

Lo cierto es que esta comisión se convocó con apenas horas de anti-

#### **SESIÓN, A LAS 11**

El oficialismo convocó a sesión en el Senado hoy a las 11 para tratar una decena de pliegos de ascensos militares y diplomáticos. Además, en medio del caso Loan, se debatirá una modificación del código penal sobre sustracción de menores. Los K pedirán tratar sobre tablas reforma jubilatoria.

cipación, el martes a la noche. Fue una movida de Victoria Villarruel para darles una contención a los dialoguistas frente al pedido, que se veía venir, del kirchnerismo de votar el tema sobre tablas. Ahora tienen una excusa para votar en contra de esa moción: el tema está siendo debatido en comisión.

Post ley bases, los dialoguistas quieren darle tiempo al Gobierno antes de volver a la carga con iniciativas de choque. Desde el PRO, igualmente, la legisladora más crítica, Guadalupe Tagliaferri, advirtió que no se puede "demorar una eternidad".

El proyecto que se aprobó en junio en Diputados cosechó 160 votos afirmativos (de UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica); 72 negativos (LLA y el PRO) y 8 abstenciones. Establece una recomposición extra de un 8 % y una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274 de Javier Milei con ajustes mensuales por inflación-como ahora- pero agrega una actualización anual -en marzo de cada añoen base al aumento de salarios.

### La UCR bajó la sesión sobre la educación

Post Ley Bases y en medio de internas partidarias, el radicalismo dio marcha atrás con la sesión que tenía pedida para este miércoles para avanzar con la recomposición de salarios docentes y presupuesto universitario. La postergó sin nueva fecha y la Cámara baja se prepara para un receso de dos semanas a fin de mes.

El kirchnerismo había querido tratar ambos proyectos en la sesión

nio, pero no consiguió votos suficientes para incluir el proyecto en el temario.

En el radicalismo -que había empujado el tema en comisiones-explicaron la decisión de no acompañar planteando que no había acuerdos suficientes para votar un mismo proyecto y que si se sometía a votación y se caía, el tema no iba a poder volver a tratarse.

"No hay postura común, apro-

ma se pueda tratar en el resto del año", argumentó Danya Tavela (UCR), que pidió una sesión especial específicamente para ese tema para el 3 de julio.

Pero como contó Clarín a medida que se acercaba comenzaron las dudas sobre qué hacer. Finalmente, el jefe de bancada, Rodrigo De Loredo, pidió la postergación hasta agosto. El sector de Evolución no estaba de acuerdo en dar de baja la

que y tuvieron que aceptarlo.

En la bancada señalaron que la decisión se tomó en conversación con los gobernadores que en el marco de las charlas por Ganancias y la Ley Bases negociaron con el Gobierno dejar el tema para más adelante. Sobre todo por la cuestión del Fondo de Incentivo Docente (FONID). Quieren ver el impacto de los cambios tributarios en las arcas provinciales para evaluar si por jubilaciones, a principios de ju- bando esto arriesgamos que el te- sesión, pero son minoría en el blo- pueden resolver los incrementos a

los docentes a nivel provincial, sin ayuda de Nación.

El caso de las Universidades, el acuerdo con el Gobierno quedó a mitad de camino. Resolvieron el tema de gastos de funcionamiento pero enfrentan ahora la cuestión salarial. Esta semana gremios y rectores se reúnen para discutir el tema y evitar que agosto arranque con nuevas medidas de fuerza.

Caída la sesión de la UCR no se espera que haya otra este mes porque los legisladores acordaron con Martín Menem un receso de dos semanas para fin de mes. ■

Jazmín Bullorini

El País CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

### El jefe de los copitos negó vínculos con el atentado a Cristina

Nicolás Carrizo se quebró y le pidió perdón a la ex presidenta, y Brenda Uliarte -la ex novia de Sabag-empezó a declarar, pero luego se arrepintió.

#### Lucía Salinas

lsalinas@clarin.com

Ayer se realizó la segunda audiencia del juicio oral que sentó en el banquillo de los acusados a los tres jóvenes procesados por el intento de homicidio de Cristina Kirchner que integraban la "banda de los copitos". Después del extenso descargo de Fernando Sabag Montiel, acusado de intento de homicidio agravado por la premeditación y el uso de arma de fuego, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), escuchó a Nicolás Carrizo, señalado como coautor del homicidio en grado de tentativa. La tercera acusada, Brenda Uliarte, comenzó a declarar y pocos minutos después se arrepintió.

En este segundo día de juicio, el TOF 6 integrado por la jueza Sabrina Namer, Adrián Grunberg e Ignacio Fornari, y ante el Ministerio Público Fiscal representado por Gabriela Baigún, Uliarte inició la audiencia. Un poco errática en sus dichos, la joven negó haber participado del atentado fallido, trató a su ex novio de "manipulador" y luego adujo sentirse mal y pidió suspender su declaración. Acto seguido, como presidenta del tribunal, la jueza Namer, invitó a Carrizo a hacer uso de la palabra

De camisa blanca, saco oscuro y pelo largo, Nicolás Carrizo comenzó a declarar después de las 10.30. "Tenía muchas ganas de contar mi historia para que se conozca, no lo que se dice en los medios, no todo lo que se viene diciendo. Esperé todo este tiempo para hablar", dijo ante el Tribunal el joven que fue conocido como el "jefe de los copitos". Visiblemente quebrado en varios tramos de su declaración, que duró



Quebrado. El jefe de la banda de "los copitos", Nicolás Carrizo, habló ayer en el juicio oral.

poco más de una hora y media, le pidió perdón a Cristina Kirchner: "jamás me metería en nada para asesinar a alguien, es una locura, le pido perdón si la ofendí", indicó.

Al joven se lo imputan por los delitos de homicidio calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas, agravado por el empleo de un arma de fuego, en grado de tentativa, en calidad de partícipe secundario.

Carrizo comenzó a contar su historia, haciendo énfasis al trabajo que realizaba con la producción de algodones de azúcar y los orígenes de esa labor. En ese contexto, hizo mención a la situación económica de su familia y la situación de vul-

#### "No intenté asesinar a Cristina, le pido perdón si la ofendí".

nerabilidad en la que quedó, junto a su hermano, tras el fallecimiento de su padre. "Nadie nos ayudó", dijo y la voz se le quebró. En ese momento, la presidenta del TOF 6 ordenó un cuarto intermedio para que Carrizo pueda reponerse.

Cuando continuó su declaración indagatoria, explicó cómo conoció a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte. "Yo tuve una buena intención con ellos, les di trabajo sin conocerlos", dijo Carrizo. Mencio-

nó la casa de un amigo como el lugar donde los vio por primera vez, una fiesta y el ofrecimiento formal que le hizo cuando charló con el joven que el 1 de septiembre de 2022 apuntó con el arma de fuego contra la ex vicepresidenta. "Él estaba contento con empezar a trabajar con los algodones de azúcar", aña-

Sobre el llamado a Brenda Uliarte posterior al atentado, afirmó que lo hizo porque querían "chusmear" sobre el hecho. "Dijimos 'vamos a chusmear qué onda', lo primero que se nos vio a la cabeza fue llamar a Brenda. Intentaban todos y terminó atendiendo mi teléfono. Le decimos 'che, te tenemos que decir algo, pasó algo terrible'. 'Ya sé, ya sé, no lo puedo cree yo tampoco', dijo ella... La llamamos de chusma para saber qué pasaba", dijo en su declaración. Además aseguró que Brenda le dijo que hacía dos días que no veía a Sabag Montiel y que estaba en la casa de una amiga. En su relato, contó que Uliarte tenía muchas amenazas en su celular y que por eso se ofreció junto a otros amigos a acompañarla en la entrevista que dio en Telefé, poco antes de su detención. Pero luego la relación se cortó, porque -siempre según sus dichos-descubrió que le estaba mintiendo. "Todo el tiempo ella me mintió, siempre pasó del lado de que necesito esto... ellos dos saben. No los conocía y ya les dí trabajo. Yo tuve una buena intención con ellos", dijo.

Un año y nueve meses lleva detenido Nicolás Carrizo, por decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Su criterio fue convalidado por las instancias superiores. Al continuar con su indagatoria, el joven volvió a quebrarse cuando contó sobre los mensajes de texto que lo terminaron implicando en el expediente penal. "Yo tengo esa clase de humor, era para provocar a mi familia que eran todos ultra kirchneristas, les dije que íbamos a matar a Cristina Kirchner, que éramos una organización y que todo estaba planificado".

En cuatro ocasiones dijo que los mensajes de WhatsApp que hacían referencia a la ex vicepresidenta, al intento de homicidio contra ella y a posicionamientos políticos criticando a Cristina Kirchner, eran "sólo bromas, por lógica se nota que eran chistes," y volvió a quebrarse: "Nunca me creyeron, sólo tomaron en cuenta los mensajes, nunca tuvieron en cuenta lo que expliqué. Si pudiese volver el tiempo atrás, nunca la hubiese ayudado (a Brenda Uliarte). Yo cometí dos errores acá: ayudarla y mandar esos mensajes". Siguiendo con esa misma argumentación, indicó: "Todos mis mensajes fueron después del atentado, nunca antes. No tengo nada en contra de Cristina, jamás mataría a una persona porque es una locura. Mis objetivos son otra cosa, ni en pedo, ni loco me voy a meter en algo así". ■

### Otro juez por los carteles contra la ex vice

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió dos casos con implicancias políticas. Por un lado, decretó que el sueldo de los miembros argentinos del Parlasur debe ser pagado por el Mercosur y no por el Estado argentino, aunque le reclamó al Gobierno que regularice el abono de las cuotas a ese organismo regional para cubrir esos salarios.

Por otra parte, la Corte dispuso

la Federal penal es competente para intervenir en la causa en la que se investiga la colocación de carteles en la vía pública contra la ex vicepresidenta Cristina Fernández que decían: "Culpable de 35.000 muertes. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas. Asesina".

Por otra parte, el 28 de marzo de 2022 se inició una causa a partir de la toma de conocimiento por parque **la Justicia penal ordinaria y no** te de la División Delitos Constituta.org. Recibidas las actuaciones

cionales de la Policía Federal Argentina, de afiches pegados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y reproducidos, luego, en medios periodísticos, con la leyenda "Culpable de 35.000 muertes. Elegiste negocios con Putin en lugar de salvar vidas. Asesina", y la imagen de la entonces vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, con un código QR que remitía a la dirección web cristinauen el juez federal Sebastián Casanello, se presentó el titular de la imprenta en la que se había impreso dicho material, indicó qué vendedor había realizado la operación y quién había hecho el encargo.

Asimismo, informó que había aportado esos mismos datos al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5, donde también tramitaba una causa por la colocación de carteles.

El juez federal descartó la hipó- la Corte le dejó el caso. ■

tesis de que se tratara de un delito de intimidación pública o cualquier otro que habilitara la intervención de su fuero, y declinó su competencia en razón de la materia, en favor de la Justicia nacional.

Por su parte, el juez nacional rechazó dicha atribución por entender que de las medidas de prueba que había ordenado, los hechos encuadrarían en el delito de intimidación pública, de competencia federal. Además, señaló que los mensajes se referían a una funcionaria nacional, circunstancia que justificaría la intervención federal. Pero

El País 12 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

## La Cámara confirmó el procesamiento de Espinoza por abuso sexual y desobediencia

El tribunal, además, rechazó como sostuvo el intendente K de La Matanza que la modelo Melody Rakauskas haya sido una espía o sufra de un "trastorno psicológico".

#### **Daniel Santoro**

dsantoro@clarin.com

La Cámara del Crimen porteña confirmó ayer el procesamiento del intendente K de La Matanza, Fernando Espinoza, por los delitos de "abuso sexual simple en concurso real con desobediencia a la Justicia" contra la modelo Melody Rakauskas con un embargo de \$ 1.500.000. La confirmación dejó a Espinoza al borde de un juicio oral por lo que el gobernador bonaerense Axel Kicillof y otros dirigentes

del PJ deberán decidir si le mantienen su apoyo político.

La resolución fue tomada por la Sala VII de ese tribunal integrada por los camaristas Rodolfo Pociello Argerich, Juan Cicciero y Ricardo Pinto que rechazó la apelación del poderoso dirigente del PJ bo-

Intendente K de La Matanza. Ahora Fernando Espinoza quedó cerca de un juicio oral y público.

naerense según la cual Rakauskas (27 años) era un "agente inorgánico de inteligencia o tiene un algún tipo de trastorno psicológico".

La confirmación se conoce a una semana de la condena al ex senador K de Tucumán José Alperovich por abuso sexual de su sobrina segunda a 16 años de prisión.

La modelo se desempeñó informalmente durante unas dos semanas como secretaria privada en ese municipio, en mayo de 2021 bajo el falso nombre de María Miccuci. Ambos habían sido conectados por el ex novio de la modelo y conocido de Espinoza, Gustavo Ciria, el empresario más beneficiado con el plan Qunitas del gobierno de la ex presidenta Cristina Kirchner.

En un fallo de 25 páginas al que accedió Clarín, los abogados María Paola León y Germán González Campaña rechazaron el pedido de confirmación del procesamiento que había sostenido el fiscal de cámara, Mauricio Viera.

Los camaristas rechazaron "el cuestionamiento de arbitrariedad introducido por la defensa, pues además de no observarse "el análisis sesgado de las pruebas" como sostuvo la defensa.

En ese sentido no admitieron tampoco la argumentación que presentó "la defensa, relativa a la existencia de "dos opciones: o Rakauskas es un agente inorgánico de inteligencia o tiene un algún tipo de trastorno psicológico como dijo su propia psicóloga". Pues "la primera hipótesis no supera el plano de la mera especulación y la restante omite valorar que la damnificada se ha sometido a un peritaje psicológico, en el que no se consignaron aspectos que reflejen una conducta fabuladora ni la inducción de terceras personas", agregaron ante el pedido de la querella del abogado Marcelo Urra.

Recordó que la psicóloga personal de Rakauskas, Elda Viviana Fernández, manifestó que la nombrada "había ido ahí, a la Municipalidad de La Matanza, con la promesa de un trabajo", como el testigo Gustavo Oscar Cilia.

La cámara del Crimen también rechazó que Espinoza haya sido víctima de una maniobra política por parte del ex candidato a inten-

#### dente de La Matanza de Juntos por el Cambio, Eduardo "Lalo" Creus.

Como analizó la fiscalía general, con independencia de la pretendida vinculación actual con cuestiones políticas o partidarias, "las actuaciones se iniciaron en el año 2021 y la propia Rakauskas se ha referido al motivo por el que decidió radicar la denuncia que se relaciona con un mensaje recibido de Espinoza con posterioridad al hecho que padeció y cuando ya no concurría a las oficinas municipales".

Mientras que la denuncia de Creus fue después del procesamiento de Espinoza por parte de la jueza de instrucción Fabiana Galetti.

Por otra parte, las diferencias puntualizadas respecto de las manifestaciones de la damnificada en las oportunidades en que declaró en la Oficina de Violencia Doméstica el 3 de junio de 2021 y en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 10 el 3 julio "no resultan dirimentes".

En ese marco, la Cámara valoró el audio aportado por Rakauskas titulado "Espinoza y Cilia denuncia otro audio") de la que surge que ella impuso a Cilia sobre el abuso por parte de Espinoza. Todo cuando le dijo que "sí, me abusó, me rompió la camisa [...] me rompió la camisa, me tiró sobre la cama, me obligaba a bajarme una y otra vez el pantalón, me forcejeó, me besuqueó sin mi consentimiento" y el nombrado responde "no sabía [...] bueno, si no me dijiste nada ..."

Para la cámara quedó confirmado que Espinoza concurrió al departamento de Rakauskas en la Capital Federal "a los pocos días" de que ella comenzara a trabajar en el municipio, pues "así da cuenta el intercambio de mensajes cuya captura de pantalla aportada".

Respecto del delito de desobediencia, se consideró que el 4 de junio de 2021 se decretó "la prohibición de acercamiento de Espinoza a Rakauskas, dentro de los 500 metros y la prohibición de contacto en cualquier lugar" y modo.

Sin embargo, Espinoza, a través de Ciria, la llamó a la modelo para que desistiera de la denuncia penal a cambio de un trabajo en otro municipio.■

### El fiscal reclama datos a Capital Humano por contratos truchos

Casi un mes después de iniciado el expediente judicial que investiga la denuncia contra el ex funcionario Pablo de la Torre y otros integrantes del área de Niñez y Adolescencia, por las presuntas maniobras de corrupción con contratos millonarios, adquisición de divisas y posibles pago de sobresueldos, y ante la falta de envío de la docu-

mentación por parte del ministerio de Capital Humano, el fiscal federal Ramiro González reiteró un pedido de información determinante para la causa: montos de dinero implicados, copias de los convenios denunciados y los contratos implicados en la denuncia, entre otros datos.

cionario de Capital Humano dio detalles sobre una supuesta maniobra que incluía una cantidad de contratos posiblemente irregulares dentro de un área Capital Humano. A raíz de estos hechos, fue despedido Pablo de la Torre, quien negó las acusaciones -ya que todo se desarrolló dentro de la Secreta-El caso explotó cuando un fun- ría a su cargo-, y apuntó contra "in- Alejandro Schiavi, el subsecretario

#### filtrados kirchneristas".

La fiscalía a cargo de González busca "establecer si existieron conductas penalmente relevantes; y en consecuencia determinar la identidad de cada una de aquellas personas que participaron de la maniobra".

Para eso, se impulsó una serie de medidas, entre ellas la citación al titular de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para que brinde su testimonio respecto de los contratos al área de Niñez y Adolescencia.

También declaró como testigo

de Gestión Administrativa de dicha secretaría, quien se remitió a dar explicaciones técnicas ante el fiscal sobre cómo se realizaban algunos convenios.

Pero uno de los puntos centrales que la fiscalía pidió al ministerio que dirige Sandra Pettovello hace casi un mes fue determinar cuánto dinero se vio involucrado en el circuito de contrataciones que habrían sido irregulares.

Según señalaron fuentes oficiales a Clarín, es justamente Alejandro Schiavi quien está trabajando en este aspecto clave para la causa.

Lucía Salinas

El País 13

## El silencio entre Javier Milei y Mauricio Macri y la orden de Cristina a Máximo

POR LOS PASILLOS



Pablo de León pdeleon@clarin.com

#### Haya paz

El peronismo sigue convulsionado. El acto por el natalicio de Juan Domingo Perón -celebrado el lunes pasado- intentó ser una postal de la pacificación interna, pero sólo será un disimulo de pocas semanas. Los dardos siguen entre el cristinismo más paladar negro y los seguidores del gobernador Axel Kicillof. Hasta la quinta -que fue una de las residencias del presidente y militar argentino-llegaron casi todos los sectores con excepción del de Sergio Tomás Massa, quien no mandó ni siquiera delegados. El ex ministro de Economía sigue sin brújula política, pero siempre cerca de Cristina Elisabet Kirchner. La asistencia de los habitués del Instituto Patria tuvo que ver con la orden de la ex presidenta: "Me dijo Cristina que venga a San Vicente", reconoció Máximo Kirchner al llegar y al sentarse en el auditorio. No subió al escenario donde estuvo Kicillof junto al riojano Ricardo Quintela, la catamarqueña Lucía Corpacci y la matancera Verónica Magario. Pero tampoco los organizadores cursaron una invitación. No hubo foto (mucho menos abrazo) entre Axel y Máximo y desde La Cámpora hubo broncas: "No lo suben a Máximo, pero sí a Corpacci cuyos diputados nacionales votaron la Ley Bases", refunfuñó un intendente aliado al camporismo.

#### Un dato clave es que hace 50 días que Mauricio Macri y Javier Milei no conversan.

#### Traidores, afuera

Las maldiciones juveniles K apuntaron a la actitud de los armadores de Kicillof, (como "Carli" Bianco) de poner al gobernador bonaerense como referente nacional ineludible del peronismo. "Le cuesta el liderazgo, no armó una comida posterior ni nada de esas tertulias tan habituales del peronismo. No la siente", dijo mientras se marchaba de la reunión peronista un dirigente que escucha a Cristina. Ese mismo ex funcionario supo de una discusión entre CFK y Kicillof respecto de Jorge Ferraresi, el intendente de Avellaneda que cobija a Amado Boudou en su distrito y que pasó de manejar el Instituto Patria a apuntalar la idea de secesión interna. El duro alcalde avellanedense es señalado por hacer un acto en los pagos de Mayra Mendoza (la mimada de Cristina), de sacarse una foto con Néstor Grindetti (en un desaire al intendente actual de Lanús, Julián Álvarez)



Milei y Macri. Un abrazo que hoy no se repite.

y las miradas van hacia su gente. Como la responsable del poderoso CEAMSE, Mónica Cappellini, celosamente seguida de cerca por el todoterreno Claudio "Chiqui" Tapia: el titular de la AFA sigue siendo (de modo invisible) vicepresidente de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado, y en línea con Cristina y Massa. "Ocupate de este tipo", le pidió Cristina a Kicillof, quien respondió: "Pero si era de ustedes, yo no soy el jefe de él". Mientras los intendentes peronistas con distritos de mucha población señalan (en voz baja) que el gobernador cometió el error de pelearse con el Gobierno demasiado temprano, con la pérdida de chances de negociar obras o partidas para sus municipios-, en el cristinismo circuló la especie de que Kicillof puede tener el destino de ser Larreta: esto es, tener una administración que le dé recursos y "fierros" para una candidatura presidencial, pero que termine quedándose manco en el camino. Todos unidos...

#### Una lágrima sobre el teléfono

En tanto, el PRO debate su pelea interna con toda energía en la resolución de la Asamblea partidaria, donde Patricia Bullrich reclama la conducción, algo que Mauricio Macri no acepta en virtud de su divorcio político de la ministra de Seguridad de Javier Gerardo Milei. "El PRO va a seguir siendo el PRO" repiten los allegados al ex Presidente, quienes niegan una fusión con La Libertad Avanza. Y mucho menos, en la Ciudad de Buenos Aires, donde la fuerza no solo gobierna desde hace 16 años, sino donde un tal Jorge Macri recién lleva los primeros seis meses de mandato como alcalde. Un dato clave de estas horas es que Milei y Mauricio Macri no se ven ni hablan hace más de 50 días. Solo hubo un intercambio sobre la suerte de Sandra Pettovello, que derivó en una larga reunión del jefe del PRO con la atribulada ministra de Capital Humano. Para los macristas, no hay ningún camino recorrido en común, pues la llegada de Patricia

Bullrich y Luis Petri al Gabinete nacional fue por gestión de la ministra de Seguridad. Hoy, los fieles a Mauricio (y a Jorge M.) afirman que tras avalar la Ley Bases y el paquete fiscal, el afecto parlamentario macrista se ha puesto en Modo Pausa. Es más: en la Ciudad, continúan esperando que el Gobierno nacional cumpla con el fallo de la Corte Suprema sobre los fondos coparticipables que le birló la gestión de Alberto Ángel Fernández a CABA, entonces gobernada por Horacio Rodríguez Larreta. "Estamos esperando una actitud republicana e institucional", dicen los fieles al titular del PRO a quienes esta semana lo vieron "en Modo Calabrés". Macri no dio chance de actuar de otra manera que no sea copando la Asamblea con un fiel como Martín Yeza y Bullrich saldrá a los medios mostrándose como una mujer entre dos Machos Alfa, en relación con el actual y al ex Presidente. Una mediación a la derecha...

#### Menú ejecutivo

Pero los más optimistas del campamento libertario y del macrista creen que finalmente habrá un entendimiento en casi todo el país el año próximo, para conformar las listas electorales en conjunto. Las disputas centrales estarán en la provincia y en la ciudad de Buenos Aires. Para la Provincia, los nombres meneados son los de Karina Milei, José Luis Espert y Diego Santilli. En la Ciudad, la cuestión es

"Ocupate de este tipo", le pidió Cristina a Kicillof sobre Ferraresi. "Era de ustedes", le respondió.

más jugosa: se elegirán senadores nacionales, poltronas más cómodas y mejor remuneradas que las de los diputados. Allí pretende jugar el locuaz Manuel Adorni y a Jorge Macri le gusta el nombre de su ministro Waldo Wolff para la pelea mediática. También debería reelegir en el Congreso María Eugenia Vidal, cuyo destino aún no se conoce. Los mileístas más duros quieren confrontar y hasta alguno osó devolver gentilezas y decir que "el PRO es un fenómeno barrial de la Ciudad de Buenos Aires". Lejos de todas estas cuestiones del pasillo político transita hoy el ex jefe de Gabinete y ex amigo de Javier Milei. Mientras el asesor estrella Santiago Caputo baja línea en Casa Rosada de que ahora "hay que hacer todo lo contrario al modelo Posse" (a quien adjudican inoperancia en la gestión), a Nicolás Posse se lo vio esta semana comiendo en soledad en el restaurante Elena del Hotel Four Seasons. Que el exilio político no haga perder la elegancia...

14 El País



Acuerdo con los gobernadores. "Miramos el Pacto como un punto de partida para una Argentina diferente", sostiene Guillermo Francos.

## Francos se quejó por el dólar y le puso fecha a la jura de Sturzenegger

El jefe de Gabinete habló de "operadores" pero ratificó que el rumbo no se cambia. El nuevo ministro podría desembarcar "este viernes" o "la próxima semana".

El jefe de Gabinete, **Guillermo Francos**, acusó a "operadores" por la suba del dólar y afirmó que el Gobierno "no va a cambiar su posición" al defender el plan económico. Además, le puso fecha al desembarco de **Federico Sturzenegger**.

Este miércoles, la moneda paralela abrió estable luego de marcar en la semana un nuevo récord y tocar los \$ 1.430. Al respecto, Francos consideró: "Los ciclos económicos de transformación tienen estas cosas. No tienen justificación salvo por algunos que operan o tienen expectativa distinta. Pero el Gobierno no ha cambiado su posición".

Explicó que el Gobierno "ha sido muy claro en los ejes centrales que ha tenido para salir de una situación de emergencia económica cuando asumió el 10 de diciembre".

Y argumentó: "En ese momento estábamos al borde del precipicio, el Gobierno tomó medidas para salir de esa situación. Siguió con esa política, que significó durante seis meses tener superávit fiscal después de años, y ha habido un cambio de una enorme significación".

En diálogo con radio Mitre, Fran-

devaluación en ciernes surge sólo del pensamiento de algún operador del mercado" porque "la masa monetaria no se ha incrementado, no se ha emitido y no se ha endeudado, con lo cual no hay una situación como para generar ese estado de ánimo inestable en los mercados".

cos apuntó que "creer que hay una

Por eso, aseguró, el Gobierno "**no** va a cambiar lo que viene haciendo y va a continuar aplicando esta política hasta conseguir estabilizar todas las variables macro".

Tras la aprobación del paquete legislativo, es inminente la llegada de Sturzenegger al Gabinete para hacerse cargo de la reforma del Estado.

"Aspiro a que sea este viernes que el Presidente pueda recibir el juramento a Sturzenegger. Si no es el viernes, va a ser los primeros días de la semana próxima", adelantó Francos.

Según explicó, la fecha depende si terminan con "la redacción de los decretos que tiene que firmar para su designación, que se va a hacer por DNU".

La semana pasada fue el propio

Javier Milei quien anticipó la creación de un ministerio donde el ex titular del Banco Central será el encargado de continuar con el proceso de reformas estructurales.

"Vamos a sacar lo que él llama 'Ley de Hojarascas', que son un conjunto de regulaciones que entorpecen el funcionamiento del sistema económico", detalló el Presidente.

El jefe de Gabinete se refirió también a la firma del demorado Pacto de Mayo, que se realizará en Tucumán sobre la noche del lunes 8 de julio, previo al Día de la Independencia.

Sobre el horario, Francos explicó que se eligió porque el martes está previsto el desfile militar en la Ciudad de Buenos Aires por lo que al Presidente "le pareció que la víspera del 9 era el mejor momento".

Al ser consultado sobre la invitación, donde figura que la vestimenta debe ser de color oscuro, explicó: "El acto tiene para nosotros y para los gobernadores un enorme simbolismo. Entonces quisimos

## "La suba del tipo de cambio no tiene justificación".

darle todas las características para que eso quede perfectamente reflejado".

Y agregó: "Miramos el Pacto como un punto de partida para una Argentina diferente estableciendo muchos de los temas que están en la Constitución que por un motivo u otro, en estos años de decadencia, se dejaron de lado. La cuestión es poner en valor los principios alberdianos en Tucumán y desde ahí decir al país que tenemos vocación de cambio y transformación".

Por otra parte, cuestionó las ausencias de Axel Kicillof y Ricardo Quintela: "Por supuesto que hay algunos que no van a estar. Nosotros lamentamos mucho que no se comprenda en algunos sectores de la oposición más recalcitrante que no ven la necesidad que expresa el pueblo".

"Para nosotros es una fecha importante porque es el día que los argentinos celebramos la independencia y con este pacto simbólico queremos dar vuelta la página de los fracasos, y empezar una etapa diferente de crecimiento y cambio", concluyó.■



Mantenete informado todo el día en

clarin.com



CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024 El País 15



En el Regimiento de Patricios. Santiago del Sel, Juan Vaquer y Gonzalo Tanoira en "¿Qué le pasa a la Argentina?", un debate con fuertes matices.

## Empresarios cristianos: apoyo y una inesperada grieta por Lijo

En el Encuentro de ACDE se planteó la falta de reacción por la posible llegada del juez a la Corte. Otros quitaron relevancia y pidieron mayor respaldo a Milei.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

En el Regimiento de Patricios, un escenario muy poco habitual para reuniones empresarias, ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) arrancó su Encuentro Anual con la Banda del Regimiento entonando el Himno ante el entusiasmo de los 420 asistentes, todo un récord. A la cita faltaron los gobernadores y los funcionarios especialmente invitados. Pero eso no hizo mella en el apoyo al Gobierno por parte de la gran mayoría. Eso sí, con notables matices.

Tal vez siguiendo las palabras del papa Francisco recomendando "vivir una vida de coherencia", Gonzalo Tanoria Bemberg quien, junto a la familia Otero Monsegur, es dueño y presidente de la cítrica San Miguel, expresó que su manera de respaldar a Javier Milei fue capitalizar la empresa en US\$ 40 millones. "Es el momento de apoyar", dijo e invitó a los empresarios a seguirlo, "ya sea con una línea de producción, una nueva máquina, tomando más gente. Milei solo no va a poder. Poner el hombro será un gran negocio", alentó.

Tanoria participo en el debate que llamó a responder "¿Qué le pasa a la Argentina?" que condujo Santiago del Sel, con inversiones en energía renovable y en el que también participó Juan Vaquer. Precisamente, el ex Dow, citó al jurista ya fallecido Carlos Nino y atribuyó a la anomia, a la incapacidad de cumplir las normas y al primer golpe de Estado en 1930, el comienzo de nuestros males. "Fue el puntapié inicial", comentó.

Vaquer que manifestó sostén al gobierno remarcó que hace falta una revolución de valores. Interpeló: "¿Cómo no reaccionamos cuando estamos a las puertas de que integre la Corte Suprema un personaje que ofrece muchas dudas", soltó en obvia alusión al juez Ariel Lijo. Y aguijoneó con la tolerancia a la corrupción: "Tenemos que salir de tolerar la corrupción, como cuando la sociedad no reacciona de forma manifiesta cuando llega a las puertas del máximo Tribunal una figura que genera muchas dudas o cuando uno de los tribunales más importantes exime a un empresario de responsabilidad por dejarse extorsionar en un caso de corrupción".

Tanoira pareció quitar relevancia a esos comentarios e insistió con lo que tiene que enfrentar Milei. "Se nos abre una nueva puerta y esta vez es un gobierno que está

#### Gonzalo Tanoira

Presidente de San Miguel

"Capitalizamos la empresa en US\$ 40 millones. Es el momento de apoyar".

#### Silvia Bulla

Presidenta de ACDE

"No hay que dejar a nadie en el camino, Argentina tiene los recursos".

#### Juan Vaquer

Ex presidente de Dow

"¿Cómo no reaccionar cuando está por llegar a la Corte alguien que ofrece muchas dudas?".

dispuesto a sacrificar su popularidad, a pagar costos. Hay que trabajar mucho para llegar a la tierra prometida", señaló para quien el derroche de gastar más de lo que se tiene y el populismo originaron la debacle.

Un rato antes, Víctor Valle, titular de Google en el país, señaló que "Argentina no puede darse el lujo de frustrarse nuevamente". En el amplio salón se coincidía con "el rumbo elegido por Milei pero que ya es hora de gestionar el cambio", expresaban los que temen el deterioro del clima social.

El RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) fue muy elogiado a la par que se decía que es incompatible con el cepo. "Nadie va a traer un peso sino lo puede sacar", explicaban.

El Encuentro fue presidido por Luis Guastini, CEO de Manpower Group, una de las líderes en contratación eventual. En el cierre, Silvia Bulla, presidenta de ACDE concluyó: "Nos duele una realidad en la que la mayoría son pobres". Y reclamó "no dejar a nadie fuera del camino. Argentina tiene los recursos para un desarrollo integral".

**DISFRUTÁ LOS MEJORES BENEFICIOS** 



### AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA 0810.333.0365 365.COM.AR (7 8 @





El País 16 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024



La reina del cemento. Una vista de la planta L'Amali en Olavarría que aumentó 40% su producción.

## Loma Negra podría volver a manos locales: Mindlin sigue en carrera

Fundada hace un siglo por Fortabat se vendió en 2005 a brasileños. Pujan una siderúrgica y el grupo Pampa.

#### Silvia Naishtat

snaishtat@clarin.com

Pionera en la industria del cemento en la Argentina, Loma Negra se apresta a cambiar nuevamente de manos y podría volver a accionistas argentinos. Esta vez por las millonarias deudas de su dueña, el holding Intercemento de Brasil, de la familia Camargo Correa.

Los accionistas brasileños que poseen la firma que fue, desde su nacimiento hace casi un siglo hasta 2005 de Amalita Fortabat, jugaron con la posibilidad de venderla a otra brasileña, la Compañía Siderúrgica Nacional, la principal siderúrgica de Brasil, que figura entre las más grandes de América Latina. Y hasta les dieron tiempo para decidirse hasta el próximo viernes 12. En ese corto intervalo hay una fuerte presión por la deuda de los dueños de Loma Negra que en el mercado calculan en torno a US\$ 1.500 millones. El banco brasileño BTG Pactual es el encargado de la negociación.

En lo que ya es toda una tendencia, a juzgar por las últimas operaciones, esta vez el grupo Pampa de Marcelo Mindlin, que tiene entre sus activos a la constructora Sacde, sería el candidato más firme.

Desde su lógica formaría parte de la cadena de integración de una constructora que tiene entre sus lo que hacía difícil suponer este de-

pergaminos construir junto con Techint el gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto Norte.

El año pasado la facturación de Loma Negra ascendió a \$ 422.161 millones con un Ebitda (margen antes de impuestos y amortizaciones) de \$ 100.351 millones. Despachó 6,4 millones de toneladas de cemento, una cifra que no alcanzará este año por el derrumbe de ventas dado el freno de la obra pública y la caída de actividad que impacta en la obra privada.

Desde 2017 Loma Negra cotiza en Wall Street. Y ahora se desprende del paquete de control que es el 51%. El resto, flota en la Bolsa. Tras-

#### **PARA TENER EN CUENTA**

### 2.906

son las personas que emplea Loma Negra entre las 1.829 que trabajan en las plantas vinculadas al cemento y otras 1.077 en el ferrocarril Ferrosur.

cendió que la cifra llegaría a US\$ 700 millones.

La empresa invirtió US\$ 320 millones en 2021 para ampliar la planta L'Amali en Olavarría y aumentar 40% su capacidad de producción,

senlace, que se atribuye a las mencionadas deudas de InterCement.

Las deudas pesan a tal punto que este holding de las hermanas Camargo Correa inició un ambicioso plan global de desinversión. En junio del año pasado la compañía china Huaxin Cement Co se quedó con sus operaciones en Mozambique y Sudáfrica.

Fundada en 1926, cuando Alfredo Fortabat descubre la piedra caliza en la localidad Loma Negra en Olavarría, la empresa se expandió en distintas fábricas como las ubicadas en Barker, cerca de Tandil, en San Juan, Zapala (Neuquén) y Catamarca.

Compró otras cementeras como Cementos San Martín en Paraná, tiene el ferrocarril Ferrosur Roca que conecta a todas sus plantas y una recicladora, Recycomb que convierte los residuos en combustible alternativo que utilizan sus fábricas. Entre sus activos figura también un centro logístico de última generación en la bonaerense Cañuelas.

El gran salto fue en 1998 cuando creó Lomax, los camiones que llevan directamente el hormigón a las obras y revolucionó los métodos de construcción. En paralelo desarrollaron un centro de investigación y desarrollo único en América latina que sirve para definir el tipo y las cantidades de cemento según cada obra de construcción.

### Petroleros rechazan Ganancias y ahora amenazan con paros y movilizaciones

Las medidas podrían afectar al abastecimiento de combustibles. Se elimina un régimen especial.

Soledad Navarro

snavarro@clarin.com

La Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio) se declara en "estado de alerta",. y sus trabajadores amenazan con paro de actividades y movilizaciones a partir de agosto, como consecuencia de la restauración del Impuesto a las Ganancias, incluido en el paquete fiscal que se aprobó días atrás junto a la Ley Bases. La medida de fuerza podría afectar el normal abastecimiento de combustibles. Los petroleros rechazan la medida "por sus nocivos daños al sector y a la generación de empleo de calidad", alertaron a través de un comunicado.

"En representación de los trabajadores de las refinerías de Axion, Trafigura, Shell, Dapsa y Refinor, y ante la inminente promulgación del nuevo paquete fiscal, donde los trabajadores son claramente discriminados al exceptuarlos del régimen vigente contemplado en la Ley 26.176, alertamos de la implementación de medidas a partir del mes de agosto que afectará el normal funcionamiento de las refinerías y, por ende, el habitual abastecimiento de combustible para todo el país", advirtieron.

El documento que lleva la firma de Mario Lavia, secretario general de la FASiPeGyBio; Gabriel

Matarazzo, tesorero de la FASi-PeGyBio; Daniel Ibarra, secretario general del Sindicato Axion Campana; y Sebastián Barrios, secretario general del Sindicato Refinor Salta y Jujuy, sostiene que "este conflicto solamente se podrá evitar con una reglamentación de la Ley que considere a los trabajadores petroleros exceptuados de dicho tributo, respetando la legislación vigente para la actividad hidrocarburífera".

La vuelta de Ganancias implica, fundamentalmente, la eliminación del régimen especial que tenían los petroleros, al que habían arribado en agosto de 2023, y que preveía una exención del 25% de la base imponible para liquidarlo. Ahora, solo quedará para los trabajadores que operen en pozos. Desde la Federación del Petróleo advirtieron por los otros empleados de la industria, como los que se desempeñan en refinerías. "El acuerdo de agosto establecía que el 21% del salario normal y habitual-incluyendo horas extras al 50%- quedaba exento del Impuesto a las Ganancias en relación a las convenciones colectivas de trabajo que afectan a trabajadores de yacimientos y refinerías, rebajando el peso para 50.000 personas", explicó Gabriel Matarazzo, tesorero de la Federación Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles a Clarín. Dijo: "El nuevo paquete fiscal discrimina a beneficiarios del acuerdo que se había estipulado".■



Protesta. Los petroleros se declararon en estado de alerta.

El País CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

## Los Bulgheroni inauguraron en Brasil un mega parque eólico

PAE opera el Complejo Novo Horizonte: son 10 parques eólicos en Bahía, al nordeste de Brasil. Producirá energías renovables para un millón de hogares.

BAHÍA BRASIL, ENV. ESPECIAL

Santiago Spaltro

sspaltro@clarin.com

La empresa energética Pan American Energy (PAE) inauguró este miércoles en Brasil el Complejo Eólico Novo Horizonte, que comprende 10 parques eólicos distribuidos en 6 municipios del estado de Bahía -al nordeste del país-, con una potencia instalada total de 423 megavatios (MW). El complejo tiene unas 2.700 hectáreas, lo que equivale al 15% de la Ciudad de Buenos Aires -por ejemplo, los barrios enteros de Recoleta, Palermo y Belgrano.

De esta manera, la empresa de los Bulgheroni se consolida como una energética que va más allá de sus operaciones en petróleo y gas natural y busca ser "protagonista" de la transición energética hacia fuentes más limpias de generación.

En Argentina, PAE cuenta con 164,15 MW de energías renovables (demanda de 220.000 hogares en un año), de los cuales 140 MW son en consorcio con Genneia, líder en generación eólica, en los parques Chubut III y IV; y 24,15 MW propios en el parque Garayalde.

Con inversiones por 3.000 millones de reales (unos 600 millones de dólares), PAE desarrolló en dos años -desde mayo 2022- uno de los 10 complejos de parques eólicos más grandes de Brasil, que cuenta con 94 aerogeneradores y genera energía renovable suficiente como para abastecer el consumo anual de 1 millón de hogares. Las



Complejo Novo Horizonte. La nueva apuesta por la energía renovable de PAE.

ventas de electricidad a unos 18 clientes del sector privado le otorgarán ingresos a la compañía por entre US\$ 80 y 100 millones por año.

El complejo Novo Horizonte se despliega en los municipios Novo Horizonte, Boninal, Ibitiara, Piatá, Oliveira dos Brejinhos y Brotas de Macaúbas. La ubicación fue elegida por los directivos de PAE tras casi un año de estudios de los vientos: en esta zona corren a un pro-

#### medio de 30 kilómetros por hora

de manera sostenida, generalmente cuando es de noche, y bajan su intensidad durante el día. El factor de capacidad promedio es del 55% neto de pérdidas (es decir, entrega energía eléctrica renovable durante aproximadamente 4.800 horas sobre las 8.760 que tiene un año).

El sistema de transmisión del complejo eólico incluyó la construcción de una nueva subestación elevadora de tensión propia,

la instalación de 80 kilómetros de líneas de extra alta tensión en 500 kilovoltios-kV-y la ampliación de una subestación existente, que conecta el complejo al Sistema Interconectado Nacional de Brasil.

Novo Horizonte alcanzará los 2 millones de megavatios-hora (MWh) de energía entregada por año, con los que obtendrá cada año una reducción equivalente a más de 500.000 toneladas de dióxido de carbono (CO2), gas de efecto invernadero que no se emitirá y no irá a la atmósfera.

Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, afirmó: "Buscamos ser protagonistas del proceso de transición energética en la región y la puesta en marcha de este complejo eólico significa un paso concreto en esa dirección".

"Asimismo, en Argentina seguiremos creciendo en la producción de gas natural, combustible que puede tener un rol fundamental en el desarrollo económico de la región y, a su vez, acompañar a las diferentes economías del mundo en sus procesos de descarbonización, debido a sus bajas emisiones de gases de efecto invernadero", agregó.

Durante los 20 meses de obra, Pan American Energy (PAE) generó más de 3.200 puestos de trabajo, con prioridad en la mano de obra local. "Asimismo, la compañía implementó 30 programas socioambientales destinados a mejorar la calidad de vida de las 52 comunidades cercanas al complejo, beneficiando en forma directa a más de 4.700 personas", comunicó.

El complejo eólico Novo Horizonte tiene potencial para transformarse en un proyecto híbrido con energía solar, capaz de alcanzar un total de 800 MW de capacidad instalada en los próximos años.

PAE tiene operaciones en 6 países de América Latina: Argentina, Brasil, México, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Destina inversiones por US\$ 1.500 millones en promedio al año, produce hidrocarburos por el equivalente a 250.000 barriles diarios de petróleo y genera empleo para más de 21.000 personas.

En Argentina, la firma de los Bulgheroni opera una red de 600 estaciones de servicio de la marca Axion, que tiene algo menos del 15% de las ventas de combustibles en el país, producidos a su vez en la refinería de Campana, donde invirtió unos US\$ 1.500 millones en los últimos años para su modernizació. También tiene proyectos para el litio, otro de los vehículos para la transición energética.■

### Energía renovable, nueva escala del ciclo "El mundo que viene"

El 4 de mayo pasado, hubo un récord: el 26% de la energía demandada en el país fue generada por fuentes renovables: hidráulica, solar, eólica o bioenergía. Pero el promedio mensual es del 13%. Y no crece al ritmo esperado. En un mundo que cada vez demanda más productos con una huella de carbono clara, la oportunidad del sector es desafiante.

Según un informe del Centro de Investigación Energética Ember,

ducida en 2023 en el mundo fue de origen renovable. Las mismas pasaron de representar el 19% en 2000 a más del 30% en 2023, debido principalmente al auge de la energía solar pero también de la eólica.

Pero en la Argentina, si bien el 4 de mayo pasado hubo un pico en el que las renovables representaron el 26% del total de la energía consumida, cuando se analizan los datos de mediano plazo el panorama es otro. Según Cammesa, el porcenmás del 30% de la electricidad pro- taje del total de la demanda ener- **no Baroni, CEO de FRESA; Gustavo** de Dubai, **116 países se comprome-** impresa del diario.

gética abastecida por renovables entre 2021 y 2024 osciló entre el 10 y el 16%, con un promedio mensual de 13%. En el país, según los mismos datos oficiales hay 3.756 MW instados de energía eólica, 1.467 MW de solar, 281 MW de bionergías y 11.338 MW de hidráulicas renovables. Sobre estos temas tratará "La oportunidad de la energía renovable" el quinto encuentro del ciclo "El mundo que viene" de Clarín, en el cual participarán Lucia-

Anbinder, Director de Negocios y Desarrollo en Genneia; Claudio Molina, Asesor en Bioenergías, y Maximiliano Ivanissevich, Director de Asuntos Corporativos y Capital Humano en 360 Energy.

Esta charla forma parte del ciclo anual "El mundo que viene", una serie de encuentros entre directivos de empresas, funcionarios, referentes sociales, emprendedores y expertos, con la conducción de periodistas de Clarín sobre los retos que enfrentan las compañías en el país. El ciclo cuenta con el apoyo principal de Telecom, DESA, OSDE y Camuzzi, además del sponsoreo de Afarte y Pan American Energy, y el apoyo de Genneia, YPF y Edenor. En la última cumbre del clima

#### tieron a triplicar la capacidad instalada renovable.

Según un estudio de KPMG, el crecimiento en la generación de energías renovables registró cifras de dos dígitos a nivel global durante 2021 y 2022 (16,5% y 14,7% respectivamente), y se espera que la tendencia se mantenga, aún con los efectos negativos sobre la inversión de las altas tasas de interés, la inflación, la persistencia de los conflictos geopolíticos y la inestabilidad en los mercados energéticos.

La transmisión de la charla "La oportunidad de la energía renovable" será hoy a las 19 en streaming por www.clarin.com. Los contenidos se compartirán por redes sociales y en el sitio web y la edición

El País CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### Principales indicadores



**DÓLAR CCL** Contado con liqui, Bolsa de Comercio



RIESGO PAÍS Indice EMBI, en puntos básicos



MERVAL US\$ Bolsa de Buenos Aires



DOW JONES Bolsa de Nueva York



PETRÓLEO WTI, en dólares por barril



SOJA Chicago, en dólares por tonelada

#### MEGA PAQUETE FINANCIERO PARA EL AGRO EN BRASIL

El presidente brasileño, Lula da Silva, anunció ayer una línea de créditos públicos para el poderoso sector agropecuario por 72.700 millones de dólares.

Lula destacó que se trata del mayor paquete de apoyo financiero al sector agropecuario nacional anunciado en Brasil.



Mega proyecto. Extracción de litio en la provincia de Salta. La canciller Mondino viajó a la inauguración. La Ley Bases, clave para lo que viene.

## Franceses y chinos estrenan una mina de litio en Salta y ponen el RIGI bajo la lupa para ampliarla

El proyecto de Eramine y Tsingshan demandó US\$ 870 millones. Invertirían otros US\$ 800 millones, atados a la implementación de beneficios fiscales.

SALTA, ENVIADA ESPECIAL

**Agustina Devincenzi** agdevincenzi@clarin.com

La minera Eramine Sudamérica joint-venture creado en 2021 por la empresa francesa Eramet (50,1%) y la firma china **Tsingshan** (49,9%)inauguró ayer la primera planta de litio en Salta y la cuarta de la Argentina, con la presencia de ejecutivos de la compañía, el mandatario provincial Gustavo Sáenz y la canciller Diana Mondino. El proyecto con una vida útil proyectada en 40 años entrará en producción en noviembre y demandó una inversión de US\$ 870 millones.

Anunciado en 2021 y confirmado a Alberto Fernández en 2022, y con gestiones que aceleró Mondino, está ubicado en Centenario-Ratones, a 4.000 metros de altura en la Puna y 290 kilómetros de Salta capital. Tiene capacidad para **elabo**- rar 24.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) para abastecer a 600.000 baterías de autos eléctricos al año.

Los socios piensan construir una segunda instalación con un desembolso adicional de US\$ 800 millones para llevar la capacidad a 30.000 toneladas. "Nos interesa hacerla en Centenario-Ratones también, a 70 kilómetros de la primera", adelantó Christel Bories, CEO de Eramet, en una conferencia de prensa este miércoles en la ciudad de Salta.

Pero aunque en el verano presentaron los permisos para iniciar la fase 2, condicionan la ampliación a la implementación del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). Esperan precisiones del alcance de los beneficios fiscales aprobados en la Ley Bases y piden seguridad jurídica.

ya gastamos dinero en los trabajos, aún prematuros. La aprobación definitiva está sujeta a los permisos de la provincia y la aplicación del RIGI. Queremos saber las condiciones por las que sería elegible en términos fiscales y económicos, y cómo será el entorno de negocio. La implementación del régimen ten-

#### "Hacemos pronósticos en base a estas reglas de juego".

dría que bajar los costos de operación", aseguró Bories.

"El programa incentiva inversiones futuras en este negocio intensivo por el nivel de capital que demanda. Pero a los inversores les interesa, sobre todo, la seguridad jurídica. Es un planta muy sofisticada,

allá de la oportunidad de los recursos y el talento, quieren poder repatriar las divisas. Es clave para tomar la decisión, saldar deudas y recompensar a accionistas", explicó.

Teniendo en cuenta que inicialmente el litio producido se exportaráa Asia - un 85% a China y el resto a Corea y Japón-, piden un tipo de cambio libre. "Hacemos pronósticos con estas reglas de juego. Cuando cambian, y lo hacen para peor, crean problemas para los inversores. Lo que les gusta a ellos es la estabilidad. Gran cantidad va a exportarse. Para reinvertir, tenemos que tener un tipo de cambio libre. La devolución del IVA es otro desafío". apuntó Bories.

Según la minera, el impacto económico representará US\$ 160 millones por año. Del total del desembolso, US\$ 500 millones fueron para la construcción de la planta, que "El proyecto fue pre-aprobado y una apuesta riesgosa. Por eso, más generó 2.500 puestos de trabajo, la inauguración de la obra. ■

cubiertos en un 80% por salteños. Cuando esté operativa, empleará a 350 colaboradores directos y más de 1.200 indirectos.

Requirió también el armado de infraestructura: una pista de aterrizaje, caminos y un campamento para 7 millones de horas hombre de construcción. Con un precio que la empresa estima entre US\$ 15.000 y US\$ 20.000 por tonelada de LCE, espera un Ebitda de entre US\$ 310 millones y US\$ 315 millones.

Sobre las regalías, Alejandro Moro, CEO de Eramine, destacó que la provincia "se beneficia de la mano local y aportes que se pagan de forma directa". "Salta ofrece seguridad jurídica con reglas de juego claras. Nuestra esperanza es que el Gobierno las mantenga para sentirnos cómodos", señaló, a lo que Bories añadió que la inyección es mayor al 3% estipulado por ley, por la asociación con Recursos Energéticos y Mineros de Salta (Remsa).

#### Tecnología de vanguardia

Eramine será la primera mina europea en el país en operar a escala industrial y emplear el método de extracción directa, 80 veces más rápido que el clásico-toma una semana procesar el material de la salmuera contra los 18 meses que demanda la evaporación-y más amigable con el medioambiente. Así, busca impulsar el desarrollo económico de la región con producción sostenible, generando innovación y atendiendo el bienestar de las comunidades locales.

"No es una simple planta de evaporación y refinamiento, usa tecnología compleja con un proceso más eficiente y una tasa de recuperación del 90% versus el 50% del convencional. Es un hito significativo para la empresa y la Argentina, que demandó 10 años de inversión, el desarrollo de 12 patentes y cinco años de testeo y producción en planta piloto en el sitio", describió Bories.

"Las inversiones que se están dando en el norte argentino permitirán cambiar notablemente la realidad económica y social de esta región postergada durante décadas", consideró Mondino, quien desde diciembre mantuvo un vínculo estrecho de trabajo con el embajador Ian Sielecki y el equipo de Eramet. Ambos viajaron a Paris y se encontraran con Bories para avanzar en los intercambios que posibilitaron



En 2 días orranca



Escaneá el QR y descubrí todo lo que podés hacer en la Ciudad



15% de descuento en un pago en entradas, sin tope de reintegro, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BNA.

Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consultá en www.caminosysabores.com.ar/informacion-general-visitantes/

COMPRÁ TUS ENTRADAS ANTICIPADAS EN www.laruralticket.com.ar



Caminos

SABORES



Del 6 al 9 de julio de 2024, en La Rural de Palermo, 18ª edición

ANFITRION:









Secretaría de Bioeconomía



Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes



AUSPICIA:









ACOMPAÑAN

















MEDIA PARTNE

























### El Mundo

#### La carrera a la Casa Blanca



En problemas. Su mal desempeño en el debate con Trump del último jueves, colocó al presidente Biden en una difícil posición. Siguen las presiones para que no se postule. AFP

## Afirman que Joe Biden estaría evaluando bajar su candidatura, pero la Casa Blanca lo desmiente

Según The New York Times, el presidente se lo confió a un "aliado". Le dijo que tal vez no pueda sostener la postulación tras su mal debate con Trump. "Es totalmente falso", replicó el gobierno.

#### WASHINGTON. CORRESPONSAL

#### Paula Lugones

En medio de fuertes presiones, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya estaría evaluando bajar su candidatura tras su desastrosa actuación en el debate del jueves pasado, aunque por ahora pelea por salvarla. Según informó The New York Times, el jefe de la Casa Banca le dijo a un "aliado" clave que sabe que es posible que no pueda sostener su postulación si no puede convencer al público en los próximos días de que está capacitado para un segundo mandato.

Es la primera vez que trasciende que Biden, de 81 años, tiene en

a su postulación para las elecciones de noviembre, porque tras el debate siempre ha dicho que no tirará la toalla. La información, sin embargo, fue desmentida este miércoles por la Casa Blanca.

La persona con la que habló Biden, cuyo nombre no se reveló, enfatizó que el presidente todavía está muy comprometido en luchar por su reelección y que tiene pensado remontar su imagen en este fin de semana largo, por el feriado del 4 de julio, el día de la independencia de Estados Unidos.

Biden mantuvo este miércoles encuentros personales con experimentados legisladores del partido, como el líder del Senado Chuck

Clyburn, y también tiene hoy un encuentro con gobernadores demócratas, algunos de los cuales se mencionan como eventuales reemplazantes. Además, tiene pautado una entrevista este viernes con George Stephanopoulos de ABC News -se sabe que Biden no acostumbra dar reportajes-y actos de campaña en Pennsylvania y Wisconsin. El presidente es consciente de que todo debe salir impecablemente bien en estas presentaciones.

"Él sabe que si tiene dos eventos más como ése estamos en un lugar diferente" para el final del fin de semana, dijo el aliado, refiriéndose a la actuación vacilante y desenfocamente la posibilidad de renunciar Schumer y el representante James da de Biden en el debate. La perso-había sido una "mala noche" y que solo no se disiparon, sino que arre-

na habló bajo condición de anonimato para discutir una situación delicada.

Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la noticia de The New York Times era "absolutamente falsa" y que el diario no le dio tiempo suficiente para comentar sobre el tema. Más tarde, cuando ya había pasado varias horas sin más desmentidas, la portavoz de la Casa Blanca Karine Jean-Pierre volvió a negar que Biden se baje."Eso es absolutamente falso", dijo. "Le preguntamos al presidente (...) El presidente dijo que es absolutamente falso. Eso viene directamente de él". Y se pasó toda la conferencia de prensa explicando que

el presidente estaba enfocado en seguir la campaña "hasta el final".

La revelación del Times sería el primer indicio que se hace público de que el presidente está considerando seriamente si puede recuperarse después de una actuación devastadora en el escenario del debate en Atlanta el jueves, donde se lo vio rígido, incoherente y fue demolido por Donald Trump, que no tuvo mucho que hacer cuando su rival se desmoronaba solo.

La audiencia dijo que Trump había ganado por 67% contra un 33% que dio triunfador a Biden. Pero las dudas sobre la edad del presidente, que tendría 86 años al finalizar un eventual segundo mandato, no

El Mundo 21 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

ciaron desde entonces. La preocupación por la viabilidad como candidato para ganar a Trump y si puede permanecer otros cuatro años más en la Casa Blanca llegaron al máximo. Funcionarios, donantes y legisladores del partido demócrata hablaron de "catástrofe", "desastre" y comenzaron a presionar para que el presidente renuncie y deje lugar a otro candidato que pueda enfrentar con más chances a Trump.

Una encuesta de CNN midió que más de la mitad de los demócratas cree que el partido tendría más posibilidades en noviembre con otro candidato. Pero Biden resistió hasta ahora. Dijo que "se quedó dormido en el escenario", que había viajado demasiado antes del debate a través de varios husos horarios, que estaba cansado y que tenía un fuerte resfrío. Pero a muchos no les fueron suficientes esas explicaciones (Ver "El cara a cara..").

Las presiones para que de un paso al costado crecen. Primero trascendían en forma privada a la prensa, pero en los últimos días comenzaron a hacerse publicas. El representante Lloyd Doggett, de Texas, se convirtió el martes en el primer demócrata de la cámara baja en pedir a Biden que ponga fin a su campaña, y otros dos, los representantes Jared Golden, de Maine, y Marie Gluesenkamp Pérez, de Washington, dijeron que creían que perdería en noviembre.

Varios donantes también dijeron que el presidente debería dar un paso al costado. El Leadership Now Project, un grupo de líderes empresariales que se habían organizado para contrarrestar lo que consideraban amenazas a la democracia durante la última administración Trump, pidió a Biden que cediera su lugar como candidato demócrata. "Este proceso sin duda será complicado y no está exento de riesgos", dijo el grupo en un comunicado. "Sin embargo, hay demasiado en juego como para no actuar".

Para intentar calmar los ánimos, dos líderes de la campaña de Biden enviaron ayer un memo a todo el staff. "Nuestros informes en los Estados clave después del debate muestran una competencia todavía ajustada (con Trump). Estimamos que estamos solo un punto debajo, dentro del margen de error", dijeron Jen O'Malley Dillon y Julie Chavez Rodríguez, presidentas y manager de la campaña.

Hay sondeos que ya se enfocan en la popularidad de los posibles reemplazantes del jefe de la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, el gobernador de California Gavin Newsom, el gobernador de Illinois JB Pritzker y la gobernadora de Michigan Gretchen Whitmer, entre otros. Pero -al menos por ahora- ninguno de ellos logra medir mucho más que Biden en la pelea contra Trump. La que más se acerca es Harris.■

## El cara a cara con Trump: "Casi me quedé dormido en el debate"

Biden dijo que el jet lag por viajar a Europa complicó su actuación. "No es excusa, sino una explicación", señaló.

THE NEW YORK TIMES. ESPECIAL

Michael Shear

El presidente Joe Biden reconoció que "me quedé dormido en el escenario" durante su desastroso debate de la semana pasada con el republicano Donald Trump, y atribuyó su actuación al hecho de que había viajado "alrededor del mundo un par de veces" en las dos semanas previas al enfrentamiento en los estudios de Atlanta gestionados por la cadena CNN.

"No fui muy inteligente", fue la gráfica expresión que empleó Biden, de 81 años, a los donantes del partido Demócrata con los que habló en una recaudación de fondos en Virginia, la noche del último martes. "Decidí viajar alrededor del mundo un par de veces, no sé cuántas zonas horarias".

"No es una excusa, sino una explicación", aclaró enseguida.

Los funcionarios del gobierno han venido culpando de la deficiente actuación de Biden en su cita con Trump al hecho de que el mandatario estaba resfriado en ese momento. De tal modo, Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, repitió esa explicación en una reunión para los periodistas el martes por la tarde.

Pero Biden ofreció una razón diferente a los donantes el martes por la noche. Se refirió a su decisión de viajar a Francia durante varios dí-

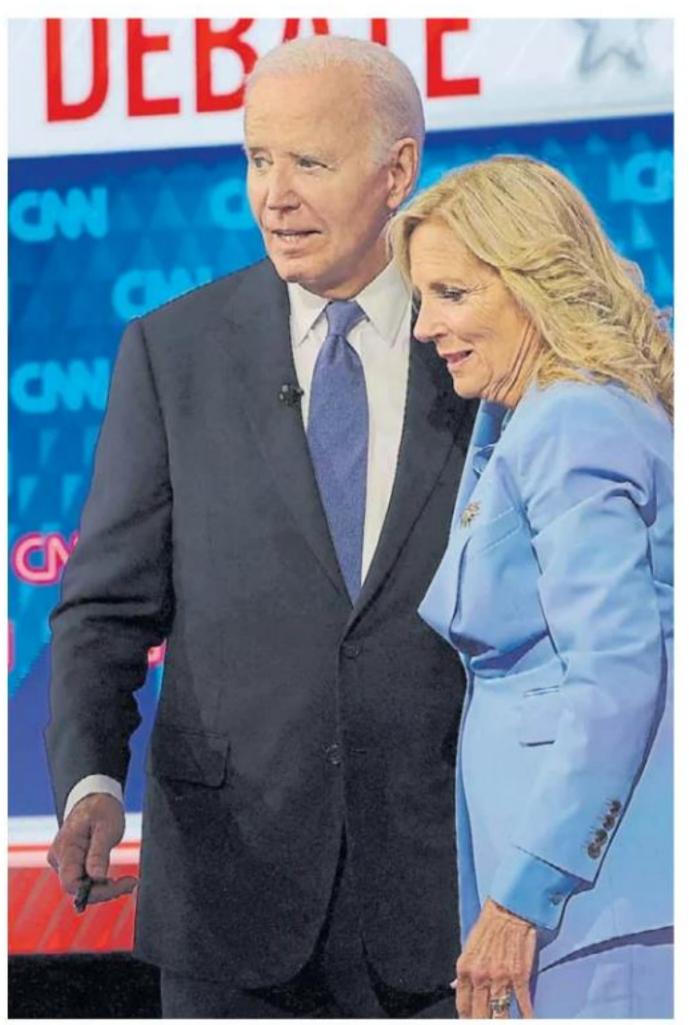

Pareja. El presidente Joe Biden y su esposa, Jill, en el debate. AP

as dos semanas antes de su primer debate en Atlanta y regresar a Estados Unidos antes de volver a viajar a Europa para la cumbre del Grupo de los 7 en Italia.

Se decidió que hiciera ese viaje a través del Atlántico de ida y vuelta, dijo Biden, culpándose a sí mismo por no haber "escuchado a mi personal", lo que dio a entender que le habían dicho que no hiciera eso. Según el líder demócrata, la decisión le provocó cansancio durante el debate y ese fue el motivo de que "casi me quedé dormido en el escenario", según explicó.

Los comentarios de Biden se produjeron mientras la Casa Blanca lucha por responder a un coro de ansiedad dentro del Partido Demócrata sobre si el presidente es capaz de montar una campaña ganadora contra Trump en noviembre. Durante más de un año, Biden y sus asesores han negado repetidamente que la edad del presidente haya afectado su capacidad para desempeñar sus funciones.

Han criticado repetidamente a los periodistas que plantearon la cuestión de que una gran mayoría de votantes dicen creer que Biden es demasiado mayor para ser presidente. Pero el debate, que fue visto por unos 51 millones de personas, generó serias dudas entre los votantes y muchos activistas demócratas. Los legisladores oficialistas también expresaron su preocupación, y el primer miembro en funciones del Congreso, el representante Lloyd Doggett de Texas, pidió a Biden que abandonara la carrera el martes.

El presidente y su campaña se han negado siquiera a considerar hacer eso, aun cuando The New York Times informó ayer, citando a un "aliado" del presidente, que Biden estaría evaluando bajarse de la candidatura.

La Casa Blanca lo desmintió y dijo que Biden sigue decidido a permanecer en la carrera y derrotar a Trump, quien, según él, es una amenaza para la democracia en Estados Unidos.■

### El magnate saca ventajas en los sondeos, pero no definitivas

WASHINGTON. AFP, EFE Y CLARÍN

El ex presidente Donald Trump consiguió ampliar su ventaja en los sondeos sobre el actual mandatario, Joe Biden, entre dos y seis puntos porcentuales luego del debate del jueves pasado en el que el jefe de la Casa Blanca tuvo un muy mal desempeño. Pero la tendencia no es definitiva ya que algunos estudios siguen mostrando que hay un empate técnico.

Una encuesta del New York Times/Siena College publicada ayer y realizada después del debate indica que Biden está seis puntos por detrás de Trump. El trabajo otorga al republicano un 49% de intención de voto frente a un 43% para el demócrata. "Es la ventaja más grande que Trump ha registrado en una encuesta del Times/Siena desde 2015", informó el diario. El 74% de los votantes encuestados expresan preocupación por la edad de Biden, ra el republicano. Según la compituvo así hasta el 25 de ese mes. ■

de 81 años.

Pero otro sondeo de Ipsos después del debate para la agencia Reuters muestra que hay un empate en 40% de intención de voto para ambos candidatos. A su vez, un sondeo de CBS News indica que el magnate aventaja por apenas dos puntos al demócrata (50 a 48), lo que implica empate técnico.

Otros sondeos muestran las mismas disparidades, con ventajas pa-

lación que ofrece Político, un estudio de la CNN da 49 puntos al magnate y 43 al líder de la Casa Blanca. Harvard Harris se inclina por 52% para Trump y 48% para el presidente. El sondeo de I&I/Tipp es el único que da una ventaja a Biden de 43 a 41 por ciento.

Según la media de encuestas efectuada por la web FiveThirtyEight, el republicano acapara un 42 % de las intenciones de voto ante el 39,8 % de Biden. Trump no había registrado esa misma diferencia desde el 5 de marzo. Desde esa fecha había estado en cabeza hasta el 20 de junio, día en que el actual inquilino de la Casa Blanca lo superó por 0,1 puntos y se manEl Mundo CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

## El Reino Unido va hoy a las urnas y el laborismo es favorito tras 14 años de gobierno conservador

El laborista Keir Starmer ganaría cómodo, según los sondeos. El partido oficialista está muy dividido. Y la inmigración es un tema electoral clave.

#### PARÍS, CORRESPONSAL María Laura Avignolo

Gran Bretaña elegirá hoy un nuevo gobierno, en las sorpresivas elecciones convocadas en pleno verano por el conservador y debilitado premier Rishi Sunak. Serán los primeros comicios generales después del Brexit, que ha desilusionado a los británicos, pero es el gran tabú de la campaña. Nadie lo menciona, mientras la nación se prepara para dar la bienvenida a un nuevo primer ministro laborista por primera vez en 14 años, según coinciden todos los sondeos.

Desde que el premier Sunak convocó a elecciones generales anticipadas por sorpresa, en un anuncio empapado por la lluvia frente al número 10 de Downing Street a finales de mayo, la campaña electoral se ha desarrollado vertiginosamente. Ha estado plagada de escándalos políticos y metidas de pata de los candidatos.

El partido conservador se ha dividido. Tiene una ultraderecha que destroza la tradicional responsabilidad social que esgrimían los Tories de otra época. La migración y los botes que cruzan el Canal de la Mancha, con migrantes aspirantes al asilo político, es el tema central de su campaña. "Frenar los botes" es lo que no ha podido hacer Rishi Sunak ni mandarlos masivamente a Ruanda, como era su proyecto.

Los Tories pueden llegar segundos o terceros, detrás del nuevo partido de Nigel Farage, Uk Reform. Los analistas políticos y las encuestas sugieren una elección histórica, con la oposición laborista ganando ampliamente con una mayoría probable de 194 bancas.

Los conservadores, después de 14 años en el poder, ahora se disputan el segundo lugar con el populista de derecha Reform UK, liderado por el padre del Brexit, Farage, cuya campaña ha estado contaminada por acusaciones de racismo y declaraciones a favor de Vladimir Putin.

Las elecciones generales del Reino Unido de 2024 se celebrarán hoy entre las 7 de la mañana y las 10 de la noche. No es feriado en el reino el día de la elección ni el voto es obligatorio. Los votantes registrados en los 650 distritos electorales



La figura. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer junto a sus partidarios. Lidera los sondeos. BLOOMBERG

didato preferido en los colegios electorales instalados ese día, normalmente en escuelas o centros comunitarios.

El Reino Unido utiliza un sistema de "primero en pasar el puesto" (First-past-the-post voting o FPTP). Una antigua metáfora competitiva aplicada a la votación, en la que el candidato con más votos se convierte en miembro del parlamento (MP) de esa circunscripción, independientemente de si ha obtenido 50% de los votos emitidos.

La FPTP difiere del sistema de representación proporcional (RP), que utilizan la mayoría de los países europeos, y de un sistema como el que está utilizando Francia en sus elecciones. Para los franceses, los distritos electorales que no dan una mayoría de votos a ningún candidato pasan a una segunda vuelta de votación.

En Gran Bretaña, las bancas parlamentarias se asignan en proporción al número de votos que recibe cada partido. Después del conteo, serán declarados ganadores en las primeras horas del 5 de julio.

Si un partido obtiene la mayoría de bancas -como se espera que lo haga el Partido Laborista- su líder se convierte en primer ministro. parlamentarios votarán por su can- Asume antes del mediodía del 5, vi- sorpresa cuando, el 22 de mayo, "cuervo del Kremlin". ■

sita al rey Charles III y se muda a Downing Street. Un proceso violento y rápido para el que se va y el que llega.

El jefe del partido con el segundo mayor número de parlamentarios suele convertirse en el líder de la oposición. Sir Keir Starmer es el líder del Partido Laborista, mientras que Rishi Sunak lidera el Partido Conservador en las elecciones, hasta ahora.

Si ningún partido logra la mayoría, se anunciará un parlamento sin mayoría o "Hung Parliament". Si

#### En segundo lugar figura el partido que impulsó el Brexit.

esto ocurre, el partido más grande puede optar por formar una coalición con otros partidos.

Las elecciones generales en el Reino Unido no deben celebrarse con más de cinco años de diferencia. Los últimos comicios de ese tipo se celebraron en diciembre de 2019, lo que significaba que el primer ministro Sunak tenía hasta diciembre para convocar elecciones. El premier tomó a la nación por

convocó elecciones anticipadas.

Es una decisión que, según John Curtice, profesor de política en la Universidad de Strathclyde, sigue siendo un "absoluto misterio" para cualquiera fuera de sus ministros. Pero fuentes bien informados aseguran que la ultra-derecha conservadora quería echar a Sunak, un economista billonario, graduado en la universidad de Stanford y de origen indio, en mayo. No podrían desprenderse de un premier que se convierte súbitamente en candidato en la elección.

El ex primer ministro conservador Boris Johnson se unió el miércoles a la campaña, en un último esfuerzo para frustrar al Partido Laborista. El ex primer ministro dejó de lado sus diferencias con Rishi Sunak, pero decidió no compartir el escenario con quien él considera que lo derrocó en su gobierno. Esto habla de la desesperación de los Tories, que suponen que Boris hubiera sido un mejor candidato que Rishi para la campaña.

Johnson se sumó en su única participación en la campaña con sus virtudes de orador. Advirtió que una victoria aplastante laborista está "preñada de horrores" y ridiculizó a Farage, calificándolo de

#### Cinco grandes temas de debate en la campaña

LONDRES, AGENCE FRANCE PRESSE

La campaña se ha centrado en cinco cuestiones que dividen a conservadores y laboristas, favoritos a ganar los comicios.

Inmigración. El premier conservador, Rishi Sunak, ha hecho del control de los "sin papeles" una prioridad de su gobierno y una pieza angular de su campaña. El tema ha sido crucial para el Partido Conservador, teniendo en cuenta además que el ala más a la derecha ha defendido medidas más duras, cuando el partido de extrema derecha Reform UK trata de quitarles electores. La medida más importante que propuso es deportar a Ruanda a los solicitantes de asilo que llegaron de forma irregular, algo no realizado hasta ahora.

Inflación. Los británicos siguen sufriendo el alza del costo de vida desde 2022 y que ha disparado las facturas de energía, los precios de los alimentos, las hipotecas y los alquileres. Sunak presume de haber reducido la inflación del 11% al 2%, pero no ha logrado reactivar el crecimiento económico como prometió, y el país cayó en recesión el año pasado, aunque salió de ella en el primer trimestre de 2024.

Energía. Bajo los conservadores, Londres se comprometió a lograr la neutralidad de carbono para 2050, pero Sunak provocó la ira ecologista al haber dado varias veces marcha atrás o cambiar de estrategia sobre cómo llegar a ello. Por ejemplo, aplazó la prohibición de venta de automóviles de nafta y diésel de 2030 a 2035 y concedió numerosas licencias para la explotación de hidrocarburos en el Mar del Norte.

Salud pública. El sistema estatal (NHS) parece agonizar con hospitales sobrecargados y repetidas huelgas de su personal exigiendo aumentos salariales. Cerca de 7 millones de personas seguían esperando acceder a tratamientos, cifra muy por encima de antes del Covid.

Inseguridad. Según las estadísticas oficiales, está disminuyendo, pero el tema aparece como una de las principales preocupaciones. Desde 2015 hubo un 70% de aumento de ataques con arma blanca.

El Mundo 23 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

Los expertos estiman que las propuestas de los dos partidos que lideran los sondeos para el balotaje francés del domingo son caras y agravarían las deudas del país.

## Escepticismo y críticas entre economistas al lepenismo y la izquierda



Favorita. Marine Le Pen, la jefa de Agrupación Nacional (RN), ayer, al dejar la sede partidaria en París. EFE

#### PARÍS. THE NEW YORK TIMES Liz Alderman

Uno de los mensajes que ayudó a impulsar al partido de extrema derecha Agrupación Nacional (RN) al borde del poder en las parlamentarias del domingo -un cambio alguna vez impensable- es un estribillo común en la política estadounidense: Es la economía, estúpido.

Tanto el partido de Marine Le Pen como una coalición de izquierda llamada Nuevo Frente Popular obtuvieron grandes avances, en parte aprovechando la ira por una crisis del costo de vida y la sensación de que el presidente Emmanuel Macron había perdido el contacto con sus gobernados y no entendía sus necesidades.

Dos años de alta inflación han dejado a las familias francesas de ingresos bajos y medios luchando por pagar productos básicos como energía, gas y alimentos, mientras que los salarios, en algunos casos, no han podido seguir el ritmo. Las encuestas muestran que los temores sobre el "poder adquisitivo" fueron una de las principales preocupaciones de los votantes, junto con la inmigración y la seguridad. Los trabajadores manuales acudieron en masa a votar por el lepenismo, que promete ayudar a los hogares y frenar la inmigración. El Nuevo Frente Popular quedó en segundo lugar con promesas de aumentar los salarios y reducir la edad de jubilación.

No queda claro cómo partido pagará las promesas hechas. Los economistas dicen que muchas de las propuestas de financiación no son creíbles, lo que aumenta los riesgos para una Francia muy endeudada. Pero los resultados finales son difíciles de predecir: si Francia termina con un Parlamento sin mayoría absoluta en la votación del próximo domingo, el estancamiento legislativo también podría asustar a los inversores.

El partido de Le Pen, como parte de una política económica de "Francia primero", reservaría la prioridad para ciertos empleos y beneficios sociales a los franceses. En una reverencia a las clases trabajadoras, las personas que comenzaron a trabajar antes de los 20 años podrían jubilarse a los 60 años en lugar de la edad de jubilación oficial del país de 64 años. Las pensiones estarían indexadas a la inflación. Pero hacer tales cambios requeriría enmendar la Constitución. El corazón de su plataforma vincula además la inmigración con la incertidumbre económica.

"Habla de mejorar el poder adquisitivo de los franceses", dijo Lisa Thomas-Darbois, subdirectora de investigación del Institut Montaigne, un grupo de expertos económicos en París. "En realidad, las promesas de prosperidad del partido se basan en luchar contra la inmigración, vincular la inmigración con el empleo y el crimen, y expulsar a los ilegales".

La coalición de izquierda impulsa una agenda de fuertes impuestos a los ricos y distribución de la riqueza. Se piensa que con un programa de gasto keynesiano y aumento de salarios, los consumidores gasten más y levanten la economía. El Nuevo Frente Popular también congelaría los precios de los alimentos, la energía y el combustible. El estado pagaría a los hogares todos los costos asociados con la educación de sus hijos.

Algunos economistas dicen que el programa es exorbitantemente caro y corre el riesgo de llevar las finanzas francesas al límite, asustando a los inversores. "La situación financiera de Francia ya es un desastre", dijo Nicole Bacharan, de la Universidad Sciences Po de París. "Esto empeorará las cosas". ■

### Fuerte repudio de Meloni a los saludos fascistas en su partido

ROMA, EFEY AFP

En una carta con fuertes reproches a los miembros de su agrupación Fratelli d'Italia, la primera ministra Giorgia Meloni se despegó del reciente escándalo por saludos fascistas realizados por afiliados del partido y burlas a personalidades judías. "No hay sitio para el racismo o el antisemitismo", dijo Meloni en su nota, en la que llamó a expulsar de sus filas a cualquiera que idolatre el pasado fascista del país.

Meloni aseguró estar "enfadada" y triste" por la imagen dada por algunos militantes de "Juventud Nacional", la cantera política de Fratelli en una investigación del portal "Fanpage" que desveló entre sus segunda como miembro del Conción de "Juventud Nacional".

miembros comentarios y gestos racistas, antisemitas y neofascistas como loas al dictador Benito Mussolini.

En las grabaciones que suscitaron un gran revuelo en Italia, se escuchaba ensalzar el fascismo a miembros de las juventudes como Elisa Segnini, que trabaja como ayudante de la diputada Ylenia Lucaselli, o a Flaminia Pace, mofándose de la senadora Ester Mieli, judía e hija de supervivientes del Holocausto.

Tras su publicación, tanto Segnini como Pace han presentado su dimisión en los cargos que desempeñaban para el partido: la primera como secretaria de Lucaselli y la

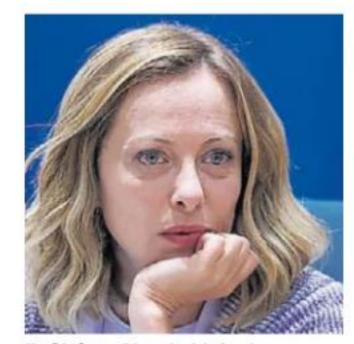

Enfática. Giorgia Meloni

sejo Nacional de los Jóvenes.

Los partidos de oposición exigieron a Meloni que se pronunciara y tomara medidas, como la disolu-

"Lo he dicho decenas de veces aseveró Meloni-, pero, en caso de que fuera necesario, lo repetiré: no hay cabida en Fratelli para posiciones racistas o antisemitas, ni para nostálgicos del siglo XX u otras manifestaciones de estúpido folclore", advirtió en una misiva enviada a su partido, tras la investigación periodística que destapó conductas bochornosas en sectores juveniles de la agrupación.

"Los partidos de derechas de los que muchos de nosotros provenimos ya han rendido sus cuentas con el pasado y con el período fascista desde hace varias décadas", agregó. Así, la líder ultraderechista dijo que su partido -pese a ser el heredero político del Movimiento Social Italiano (MSI), fundado tras la guerra por los últimos fascistas-"nunca ha sido un movimiento dirigido al pasado", sino que le interesa el futuro del país.

Asimismo defendió a "Juventud

"fuerte, sano, colorido, curioso y abierto" y sostuvo: "No hay espacio en sus filas para quienes recitan un guión útil solo para la narrativa de nuestros adversarios". Por eso, enseñó la puerta de salida del partido a quienes manifiesten ese tipo de actitudes.

"En pocas palabras, nuestro deber es demasiado grande para que se pueda consentir a quienes no han comprendido su dimensión el arruinarlo todo. No tengo y no tenemos tiempo que perder con los incapaces de entender qué es Fratelliy cuáles son los grandes desafíos históricos de nuestra época", afirmó la jefa de gobierno de Italia.

Meloni ya había abjurado del fascismo semanas antes de las elecciones que la llevaron al poder en septiembre de 2022, mientras que su partido secundó en 2019 la resolución del Parlamento Europeo que condenaba todas las dictaduras del siglo XX, las del nazismo, el Nacional" como un movimiento fascismo y el comunismo. ■

El Mundo 24 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024



Castigo. Altas olas sobre la costa en inmediaciones de Kingston durante la llegada de Beryl a la isla. REUTERS

## El huracán Beryl azota Jamaica con vientos de 250 kilómetros por hora

La isla impuso un estado de emergencia. Esperan fuertes lluvias e inundaciones. Hubo siete muertos en el Caribe.

SAN JUAN, JAMAICA. EFE Y AP

Con vientos de hasta 250 kilómetros por hora, el huracán Beryl azotó ayer las costas del sur de Jamaica, que impuso un estado de emergencia ante el temor de que el ciclón cause en el país daños catastróficos como los registrados en varias islas del Caribe Oriental, donde ya hubo al menos siete muertos.

Según el último boletín de la agencia meteorológica de Jamaica, están previstas precipitaciones totales de 100 a 200 milímetros y peligrosas marejadas ciclónicas entre anoche y la mañana de hoy, jueves, que elevarán los niveles del agua hasta dos o tres metros.

Anoche, el Centro Nacional de Huracanes de EE.UU. (NHC por sus siglas en inglés) dijo que la pared del ojo de Beryl estaba "rozando la costa sur de Jamaica".

La lluvia y los fuertes vientos azotaron la isla durante horas, mientras los residentes hacían caso al llamamiento de las autoridades de refugiarse hasta que pase la tormenta. Gran parte de la capital se quedó sin electricidad. El primer ministro Andrew Holness dijo ayer por la tarde que cerca de 500 personas se encontraban en refugios.

Previo a la llegada de Beryl en Kingston, la capital, la gente había tapiado las ventanas, los pescadores sacaron sus botes del agua y los cipios de esta semana en Granada, ses, fue un fuerte oleaje. ■

trabajadores desmontaban los anuncios publicitarios de las carreteras para protegerlos de los potentes vientos que se pronosticaban.

Ante estos pronósticos y la advertencia del NHC de EE.UU. de que el impacto de la pared del ojo del huracán será "significativo", el Gobierno de Jamaica declaró la isla zona de desastre durante los próximos siete días e impuso un toque de queda para esta jornada.

La Oficina de Preparación para Desastres y Gestión de Emergencias (Odpem, en inglés) de Jamaica instó a la población que vive en zonas bajas y propensas a inundaciones a trasladarse a zonas de protección. "Todos los refugios han sido activados", incluido el instalado

#### Dominicana y Haití salieron casi indemnes del avance del ciclón.

en el Estadio Nacional, dijo el director general interino de la Odpem, Richard Thompson.

Por su parte, el premier de Jamaica informó que una orden de evacuación está vigente para áreas propensas a inundaciones y deslaves, tanto aquellas situadas al nivel del mar como las cercanas a barrancos o vías fluviales.

El huracán Beryl impactó a prin-

en cuyas islas de Carriacou y Pequeña Martinica "aproximadamente el 98 % de las estructuras están dañadas o destruidas", según el coordinador de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (Nadma, en inglés), Terence Walters.

Edificios públicos, casas y negocios privados se han visto seriamente afectados en estas islas, cuya agricultura y vegetación han quedado completamente devastadas. El primer ministro de Granada, Dickon Mitchell, informó que el primer huracán de la temporada atlántica causó también "la total destrucción" de la red eléctrica y de la red de comunicaciones en Carriacou y Pequeña Martinica. Tres personas perdieron la vida en las distintas islas de Granada debido al huracán, que también causó la muerte de una persona en San Vicente y las Granadinas.

En el noreste de Venezuela, al menos 1.440 personas en Cumanacoa, en el estado Sucre, se encuentran en "refugios solidarios" luego de que perdieran sus viviendas como consecuencia del desbordamiento de un río durante el paso del huracán Beryl. Tres personas fallecieron y cinco siguen desaparecidas. Más suerte tuvieron Dominicana y Haití, que salieron indemnes del paso del huracán, cuyo principal efecto sobre la isla Española, que comparten ambos paíEE.UU. y Venezuela pactaron ayer "mejorar las relaciones". Dudas sobre las intenciones de Caracas.

### Maduro acordó ir a elecciones, pero muchos creen que no piensa perder

CARACAS. NEW YORK TIMES Y AP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta un momento decisivo que determinará el destino de su mandato y el rumbo de su atribulado país. El 28 de julio, el líder de la nación con la mayor reserva petrolera del mundo -y que aun así ha visto cómo millones de sus habitantes han huido en medio de una devastadora crisis económica-enfrentará su reto electoral más dificil desde que asumió el cargo en 2013.

Las encuestas muestran que su principal oponente, un ex diplomático de bajo perfil llamado Edmundo González, lleva una amplia ventaja. A González lo respalda una aguerrida líder de la oposición, María Corina Machado, quien ha cautivado votantes mientras viaja por todo el país, haciendo campaña por él con la promesa de restablecer la democracia y reunir a las familias separadas por la migración.

Del otro lado está Maduro, que durante años ha logrado superar su impopularidad inclinando las urnas electorales a su favor con prácticas poco transparentes. Su reelección en 2018 no fue reconocida por EE.UU. y la Unión Europea ante denuncias de fraude. Podría utilizar las mismas tácticas para conseguir otra victoria.

Sin embargo, hay un comodín: Maduro podría también perder, negociar una salida pacífica y entregar el poder.

Pocos venezolanos esperan que Maduro haga eso. En su lugar, analistas políticos, expertos en elecciones, figuras de la oposición y cuatro ex altos funcionarios del gobierno de Maduro entrevistados por The New York Times creen, basándose en su historial, que esté considerando múltiples opciones para retener el Palacio de Miraflores.

Ayer, Venezuela y Estados Unidos acordaron "mejorar las relaciones" bilaterales tras la reanudación de un proceso de diálogo entre ambos países, según informó el jefe negociador de la delegación de Caracas, Jorge Rodríguez. Maduro, que aspira a una tercera reelección, anunció sor- encuestas.■

presivamente hace dos días la celebración de esta reunión, que se produce tres meses después del restablecimiento de sanciones al crudo venezolano por parte de Washington. "Después de esta primera reunión acordamos: 1. La voluntad de ambos gobiernos de trabajar de forma conjunta para ganar confianza y mejorar las relaciones", escribió Rodriguez en la red social X. Y "mantener las comunicaciones de manera respetuosa y constructiva", añadió.

Caracas y Washington sostuvieron negociaciones secretas entre funcionarios de alto rango a finales del año pasado en Qatar, según anunció en su momento Rodríguez, que también preside el Parlamento. Los detalles de las conversaciones no trascendieron, pero culminaron con un canje de presos: Estados Unidos liberó a Alex Saab, señalado de ser testaferro de Maduro, y Venezuela a 28 reos, 10 estadounidenses y 18 venezolanos.

Maduro dijo el lunes que las conversaciones se reanudaron tras una propuesta de Estados Unidos que decidió aceptar luego de "pensarlo durante dos meses". La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo más temprano que Estados Unidos encaraba la reunión "de buena fe".

No entró en detalles, pero Washington ha sido muy crítica con la organización de las presidenciales y de los obstáculos que el chavismo ha impuesto a la oposición para participar, arrestando a disidentes y proscribiéndolos para sacarlos del comicio.

Venezuela y Estados Unidos no tienen relaciones diplomáticas desde 2019, luego de que la Casa Blanca desconociera la segunda reelección de Maduro un año antes, que tachó de fraudulenta. Washington impuso una batería de sanciones, incluyendo un embargo petrolero, que fue flexibilizado en octubre como premio al acuerdo electoral alcanzado con la oposición. Pero Washington echó atrás la medida en medio de críticas a la organización de las elecciones, incluida la inhabilitación de Machado, favorita en las

Clarin presenta: **EL MUNDO** QUE VIENE

> **Nuevos retos** para las empresas

En Argentina, hoy el 13% de la generación energética es con fuentes renovables. Pero ese porcentaje no crece al ritmo esperado. La generación a partir del viento, del sol, de granos o residuos industriales tienen una oportunidad desafiante.

El mundo reclama más trazabilidad de la huella de carbono de todos los productos, demanda energías limpias. Las inversiones necesarias y las regulaciones vigentes.

### LA OPORTUNIDAD DE LA ENERGIA RENOVABLE



Director de Negocios y Desarrollo en GENNEIA.



CEO de FRESA.



Asesor en Bioenergías.



Director de Asuntos Corporativos y Capital Humano en 360 ENERGY.

**HOY** - 19hs

Transmisión por Clarin.com y por nuestro canal de youtube

GOLD SPONSORS



afarte



AUSPICIA















SILVER SPONSORS



### Opinión

### El antisemitismo, una forma de totalitarismo

#### TRIBUNA

#### Inés Weinberg de Roca

Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la CABA

uando Hannah Arendt publicó su obra "Los orígenes del totalitarismo", dedicando una primera parte muy investigada al antisemitismo, aún no se habían desarrollado estudios académicos sobre un tema que, a pesar del tiempo transcurrido desde el nazismo y su juzgamiento en Núremberg, tiene hoy plena vigencia. Como la tiene el ensayo de Arendt, complejo pero no refutado.

Arendt sostenía que el advenimiento del antisemitismo en el siglo XIX surgió por un debilitamiento de la Nación-Estado. En una situación así, las sociedades pueden ser más fácilmente convencidas y las mentiras más incomprensibles son aceptadas como verdades.

Para Arendt, y así lo recoge Roger Berkowitz en su artículo "Cómo cambia el antisemitismo", la ideología está en el centro de su pensamiento sobre el totalitarismo, pero -de forma más política- la escritora y teórica describe las ideologías "como armas políticas". Así incluye al antisemitismo, al racismo y al bolchevismo.

Según este fundador y director académico del Centro Hannah Arendt de Política y Humanidades y profesor del Bard College, "el antisemitismo gana su poder porque puede convertirse en un arma e imagina a los judíos como la raíz de todos los males políticos y sociales". Y subraya que "poco tiene que ver con los judíos reales" porque un arma política "despliega fantasías para lograr intereses políticos que no tienen nada que ver con los propios judíos".

En el pensamiento de Arendt, cuya biblioteca personal alberga el Bard College, el antisemitismo como ideología busca socavar "el sistema" y "el Estado".

Son varios los juristas y académicos norteamericanos que hoy advierten cómo se está transformando el antisemitismo en la política contemporánea y observan que se está divorciado en gran medida de la religión. Esa observación coincide con lo que sostiene Samantha Rose Hill, autora del libro "Hannah Arendt" y directora adjunta del Centro Hanah Arendt de Política y Humanidades en el Bard College, al referirse a Donald Trump, candidato a la presidencia de los Estados Unidos para las próximas elecciones presidenciales.

"El aumento de los actos antisemitas desde la elección de Donald Trump no es una coincidencia. Puede que Trump no sea antisemita, pero sus ataques a las normas y su retórica de odio han envalentonado a racistas de todo tipo. Son testimonios del hecho que nuestro Estado-Nación está tambaleándose", señala Hill.

Es precisamente en esa vulnerabilidad que exhiben las instituciones que la retórica violenta en el discurso político y el discurso público en general se derrama sobre la masa alentando comportamientos acordes.

Siguiendo la teoría de Arendt, y desde el análisis de Hill, el antisemitismo está separado del mundo de la experiencia vivida e impide la posibilidad de nuevas experiencias.

#### En campus universitarios, escenarios políticos, medios y plataformas los discursos de odio se han multiplicado.

El antisemitismo ha crecido en las redes sociales **desde el ataque de Hamas a Israel** el 7 de octubre del año pasado y con la expansión de la guerra en Gaza.

En un artículo publicado en The Washington Post, Elizabeth Dwoskin señala que si el antisemitismo ha proliferado en internet desde hace mucho tiempo, haciéndose más virulento desde la guerra entre Israel y Gaza y con la flexibilización de los contenidos en X (antes Twitter), hoy tiene niveles sin precedente, coincidiendo con un aumento dramático de los ataques contra los judíos en el mundo real.

Los organismos de monitoreo de contenidos en las plataformas sociales y redes comparten su preocupación respecto de este incremento del antisemitismo. A ello cabe sumar el silencio de organismos de derechos humanos, incluido ONU Mujeres, y de organizaciones feministas, que frente a las atrocidades sufridas por las mujeres israelíes durante el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 ha sumado una luz de alerta.

Las luchas feministas, concentradas en alcanzar la igualdad de derechos y de oportunidades, olvidaron a las mujeres israelíes víctimas de violaciones y torturas de Hamas, sumándose a las nuevas expresiones judeofóbicas. Es comprensible la pérdida de credibilidad de estos movimientos que ante la ausencia de solidaridad frente a hechos aberrantes cuyas pruebas existen.

La violación y la tortura son crímenes de guerra para el derecho internacional. En los años 90' las agencias internacionales subrayaron la violencia contra las mujeres como un crimen de guerra específico.

A raíz de ese crecimiento en la Argentina se conformó el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA), que ya ha alertado sobre la potencia del antisemitismo en nuestros días, algo no visto en décadas en nuestro país y en el mundo. En campus universitarios, en escenarios políticos, en medios de comunicación y en plataformas sociales, las expresiones antisemitas se han multiplicado.

La primera voz que se alzó en este sentido fue la de Michal Herzog, esposa del presidente Isaac Herzog de Israel, que calificó de "devastador" el silencio de los organismos de derechos humanos y de agencias como ONU Mujeres y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) que no condenaron de inmediato esos crímenes aberrantes.

Es indispensable volver sobre las causas y la historia del antisemitismo, releer a Hannah Arendt para que la sociedad civil se involucre y lo rechace, porque como escribió Edmundo Burke en el siglo XVIII, "lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada".

#### **MIRADAS**

**Luis Vinker** 

lvinker@clarin.com

#### La invasión rusa, a dos años y medio

Hace ya dos años y medio, el autócrata ruso Vladimir Putin lanzó la invasión a Ucrania con las secuelas conocidas: el alto costo de vidas, la destrucción al paso de sus blindados y por la ola de bombardeos, la modificación del panorama político en el mundo por los realineamientos y las amenazas. La barbarie rusa está ampliamente documentada y en las últimas semanas, en nuestras propias páginas de Clarín, desde los testimonios y los análisis que nos entregaron Marcelo Cantelmi y John Carlin se aprecian perfectamente. Pasados esos dos años y medio, en un panorama de incertidumbre y profunda tristeza, el propio Putin modificó sus discursos y a esta altura, ya no se sabe siquiera porqué siguen combatiendo. Desde Ucrania, al menos, no hay dudas: la defensa de su territorio y de su orgullo como país.

Apenas producida la invasión, casi todas las organizaciones deportivas en el mundo excluyeron a los rusos de sus programas y competiciones. No estuvo Rusia en el Mundial de Fútbol 2022, no está en la Eurocopa y sus equipos no participan de la Champions. Rusia -desde la década del 50 hasta principios de los 90 como "motor" de la ex Unión Soviéticafue potencia del olimpismo. Pero no habrá representación nacional de Rusia en los Juegos de París, a punto de iniciarse, salvo algunas participaciones individuales. Una generación entera de campeones rusos queda al margen de este ciclo olímpico (que abarca campeonatos mundiales y europeos, además de los Juegos) tal como otras generaciones marginaron a los países que promovían boicots. El tiempo de esplendor de cada deportista, cuando puede alcanzar su mejor performance, no se lo devolverá nadie.

La federación deportiva que con mayor energía dejó afuera a Rusia de esta discusión es, también, la más relevante en oportunidad de los Juegos Olímpicos, el atletismo. La preside un británico, Sebastian Coe, quien acaba de visitar Ucrania por el Campeonato Nacional de Atletismo de ese país. Allí llevó la solidaridad de la comunidad atlética internacional con los deportistas ucranianos y se entrevistó con Zelenski. Desde 2022, la federación (World Athletics) creó el Fondo Ucrania, garantizando que los mejores atletas de ese país siguieran entrenando y participando en los principales eventos. Ucrania -con gran tradición en las competencias atléticas-sí estará en París, liderada por su magnífica saltarina de alto Yaroslava Mahuchikh, actual campeona del mundo en su especialidad.

EL NIÑO RODRÍGUEZ



Opinión 27 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

### La anti-diplomacia de Javier Milei

DEBATE

#### Juan Gabriel Tokatlian

Profesor plenario de la Universidad Torcuato Di Tella

a diplomacia busca, en esencia, que el recurso a las palabras evite el uso de las armas en las relaciones entre países, mientras que a su vez se protegen los intereses del Estado y de la nación.

La práctica diplomática, ejercida con destreza institucional y respeto a las contrapartes, es fundamental para el bienestar de un país. Por esto, atributos como la formación, el conocimiento, la prudencia, el talento, la templanza, el tacto y la razonabilidad resultan vitales.

En 1957, el estudioso inglés de las relaciones internacionales, Martín Wight, recuperó y precisó un concepto contrario: la anti-diplomacia. Las fuentes de la anti-diplomacia las encontró Wight en experiencias que se caracterizaron por perseguir una redentora transformación del mundo.

Este tipo de proyecto le resultaba temerario pues la ambición mesiánica que lo nutre podía derivar en una peligrosa distopía. Si la diplomacia tiene un valor sistémico, la anti-diplomacia tiene un sentido anti-sistémico.

En este contexto, retomo y refino la noción de Wight para abordar el comportamiento internacional del presidente Javier Milei en el primer semestre de gestión. Para hacerlo es preciso hacer una distinción entre diplomacia y anti-diplomacia. La diplomacia se ocupa de las relaciones Estado a Estado en lo bilateral y multilateral, mientras la anti-diplomacia se manifiesta en vinculaciones transnacionales, no gubernamentales.

Los periplos de Milei no parecen tener como objetivo estimular y optimizar los lazos inter-estatales. Viaja para asistir a even-

tos partidistas, a conferencias variadas y encuentros informales, así como a citas con algunos hombres (casi nunca mujeres) del mundo empresarial y personajes políticos. Son contados (en número y tiempo) los diálogos directos con mandatarios y se desconoce si en los realizados obtuvo

avances significativos en materia comercial, por ejemplo.

No exhibe interés en cumbres multilaterales inter-gubernamentales como las de CELAC (ausente) y el G-7 (pasó inadvertido), pero sí en cónclaves como el Foro de Davos. En ese tipo de eventos ofrece largas lecciones de economía que pocos entienden aunque son aplaudidos.

La diplomacia apunta a ampliar y mejorar los contactos y acuerdos en el nivel de los Estados. La anti-diplomacia procura fomentar coaliciones y alianzas ideológicas entre semejantes, con figuras que están en el poder, han estado al frente de un gobierno o compiten electoralmente.

En particular, Milei es parte activa de una red que es, de facto, una Internacional Reaccionaria. Un grupo de personas de procedencia dis-

tinta pero unidas por una visión de un pasado glorioso en cada nación, la búsqueda refundacional de un nuevo orden doméstico e internacional, la reversión en materia de derechos sociales - que consideran moralmente inaceptables- y un singular fervor anti-China, anti-comunista y anti-progresista.

Como su figura ha generado mucha atención en ese espacio, el Presidente se autopercibe como el catalizador de un cambio a nivel global que se expresa en resultados políticos y un temario global regresivo.

Esto refuerza su desdén por los compromisos inter-estatales, tal el caso de la Agenda 2030 de la ONU, el tratado anti-pandemia negociado en la Organización Mundial de la Salud, la cuestión de género en el marco de la OEA, etc.

DANIEL ROLDÁN

La diplomacia tiene como propósito tácito o expreso un sentido de mesura y balance. La anti-diplomacia se sustenta en la emoción y desmesura. Milei ha definido con un fanatismo inusitado dos praxis antitéticas, algo que la Cancillería no ha sabido o podido morigerar. Por un lado, un recurrente encono contra determinados líderes y países que se manifiesta especialmente en reportajes en los que Milei injuria ante la sorprendente sordina de su gabinete, de los partidos pro-oficialistas y de gran parte de la oposición.

Por otro lado, con una afinidad incondicional con solo dos países del mundo: Estados Unidos e Israel; algo que seguramente ninguno de los dos le ha solicitado o demandado. Con ello, y dado la escasa motivación de robustecer más y productivas relaciones con la inmensa mayoría de los Estados, se han ido quebrando posiciones históricas y consensuadas en materia internacional. Nada de esto -el encono o la afinidad-es irracional.

Al contrario, este es el modo de expresión de un proyecto de transformación extrema que tiene adeptos domésticos y en el exterior y que se sustenta en razones materiales concretas: aún anhela la dolarización financiada desde el exterior.

La diplomacia se asienta primordialmente en la defensa y promoción de los intereses nacionales. La anti-diplomacia encubre un interés personal o, a lo sumo, intereses de unos pocos. Con un trasfondo religioso inusual, pero no marginal, el Presidente ha hecho que el dogma dicte la política, al tiempo que la satisfacción de su perfil internacional ha guiado sus visitas, modos y dichos.

En lo que va del año ha elevado, sin duda, su figuración en Occidente. Pero esto no significa que el país haya logrado dividendos y beneficios tangibles. Parece existir una confusión en su círculo próximo: suponen que acrecentar su visibilidad personal es sinónimo de expandir la reputación y credibilidad del país.

Argentina se ha convertido entonces en un caso testigo de la anti-diplomacia de la mano de un presidente que cree ser el factotum de una nueva era en el mundo.

#### TRIBUNA

### Abuso sexual, un trauma amordazado

uchos se preguntan por qué las personas que han sufrido abusos no lo cuentan, o sólo se atreven a contarlo años después. En primer lugar porque es una experiencia traumática y, por ende, genera mecanismos de defensa para protegerse del dolor y para poder seguir viviendo.

Siete de cada diez mujeres que atendí durante más de 30 años sufrieron algún tipo de abuso. Lo sorprendente es que casi nunca consultan por esa razón, sino por otros temas vitales. Angustia, dificultades para relacionarse, crisis de pareja, baja autoestima o, por el contrario, un intenso desafío por esforzarse demasiado para lograr ser la mejor en todo. Algunas sólo recordaron el abuso durante la terapia y otras lo contaron allí por primera vez. Sólo después de un tiempo de trabajo y confianza aparecen el recuerdo, la evocación y el relato del abuso.

Los traumas ligados a lo sexual involucran, además del dolor emocional, al cuerpo y al aparato sexual. Y desde los prejuicios, la educación represiva, y el pudor natural, se suma el sentimiento de vergüenza.

personas con poder sobre la víctima, se añade el miedo a hablar, exponer y acusar al abusador. Si el abuso sucede tempranamente también puede existir confusión y culpabilidad relacionadas con lo sexual.

Cuando se trata de un familiar o amigo de la familia, el afecto previo genera un estado de perplejidad en la víctima, especialmente si no hay violencia sino acercamientos ambiguos. Allí, la base es el abuso emocional, que por su modo invisible aumenta el sometimiento. Esa forma de violencia es la base preparada para ejercer el abuso físico.

El abusador genera un sistema de manipulación para controlar a la víctima. Así la envuelve en una ilusión en la que le hace creer que lo que hace está bien, que es parte del cariño que se tienen. Cuando la víctima no tiene confianza en ser escuchada, por falta de empatía de las personas cercanas o por mandatos socioculturales que la someten por prejuicios o ignorancia, la experiencia traumática queda aislada de la vida real.

A veces es la madre quien recibe la información y por incredulidad, miedo o habiendo sido a la vez una abusada silenciosa, no se atre-A los abusos y violaciones ejercidos por ve a apoyar y ayudar. En el ámbito laboral la en los varones. ■

posición de poder puede ser tan fuerte como con un miembro de la familia. Así deja a la abusada sin recursos para defenderse, por miedo a perder el trabajo. En esos casos suele aislarse de sus compañeras, familia y amigas.

Para protegerse, tiende inconscientemente a encapsular la experiencia y así, toda una parte de su funcionamiento cognitivo y emocional queda sustraído de su red de conexiones mentales y afectivas. Es como si tuviera dentro de sí un "quiste" emocional en donde está guardado el dolor. Existen personas que a lo largo de la vida nunca vuelven a evocar lo que vivieron.

Sin embargo cuando el contexto se hace más confiable esa zona encapsulada se abre y el dolor comienza a drenar junto con la memoria ampliada de la experiencia vivida. Y si el contexto sigue receptivo y la confianza en algunas personas cercanas la acompaña, la víctima podrá recuperar la necesidad y la posibilidad de la palabra.

Hoy comienza a existir un espacio en la sociedad para alentar a las mujeres a relatar estas experiencias. No dejo de lado las que están saliendo a la luz, con mucha resistencia todavía, las historias de abuso también

#### Sonia Abadi

#### Un caso que conmueve al país



Marcha. Vecinos ayer cortaron la ruta para pedir por Loan. Estuvo el padre, quien insistió en que no se accidentó. FOTOS: FERNANDO DE LA ORDEN

## Tres semanas sin Loai pericias, reclamos y más confusión que certezas

Aparecieron retazos de una toalla con sangre, se hizo una reconstrucción de los momentos en los que el nene desapareció y hubo una marcha. Las claves.

GOYA. ENVIADO ESPECIAL

Esteban Mikkelsen Jensen emikkelsen@clarin.com

"Dónde está Loan". La pregunta que se lanzó hace tres semanas en 9 de Julio, Corrientes, sigue sin respuesta. "Se perdió", dijeron primero. "Se lo robaron y lo vendieron a una red de trata", fue la hipótesis que se introdujo una semana más tarde. Se habló hasta de un "rito satánico". Laudelina Peña (45), tía del nene de 5 años y pareja de uno de los acusados, introdujo la poco creíble versión del "accidente", de que lo atropellaron, lo cual fue rápidamente avalado por el gobernador Gustavo Valdés.

Lo único concreto, hoy, es que hay **seis detenidos** y nadie sabe si Loan Danilo Peña está vivo o muerto, aunque la mayoría teme lo peor. Las oficinas del fiscal federal Mariano De Guzmán, en la ciudad de Goya, a 80 km de 9 de Julio, adonde recayó el expediente desde la Justicia provincial, tuvieron día, aunque los abogados de las partes se quejaron de que no avanza al ritmo que requiere la situación.

A 500 metros de distancia, frente a la plaza principal, desde su despacho, la jueza federal Cristina Pozzer Penzo ordenó una serie de medidas de urgencia, con pericias de ADN para cotejar con los padres de Loan, José Peña (56) y María Noguera (46).

La más novedosa fue la de dos retazos de una toalla blanco grisácea (una de 1,5 cm x 1 cm y otra de 1 cm x 1 cm), con supuesta sangre, que se encontraron en la misma escuela abandonada donde Laudelina Peña declaró en la Justicia provincial que la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava (52) le entregó el botín del nene para plantarlo en el campo de Catalina Peña (86), bajo supuestas amenazas de muerte. Esa tarea habría estado a cargo del comisario de pueblo, Walter Adrián Maciel (43), ahora preso por encubrimienayer movimiento durante todo el to. Pero la investigación podría ir



Reconstrucción. Camila, prima de Loan, ayer en la zona del hecho.

por algún otro policía por entorpecer la búsqueda. Creen que no estuvo solo en esa maniobra.

presencia de rastros de origen biológico y de ADN que permita su cotejo en el guardabarros de la Ford Asimismo, pidió determinar la Ranger blanca con la que Caillava y fensor es Norberto Tognola. ■

su esposo, el marino retirado Carlos Guido Pérez (62), fueron hasta al almuerzo del 13 de junio.

CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

Y si "la fibra símil capilar" que se halló en la misma camioneta durante la pericia de la Policía Federal es realmente pelo humano. Como también si es sangre humana la "sustancia roja" que apareció en el paragolpes.

Los otros detenidos en la causa son Antonio Bernardino Benítez (37), pareja de Laudelina, el primero que fue hasta el naranjal. Lo siguieron los chicos, entre ellos Loan, y otra pareja: Daniel Oscar "Fierrito" Ramírez (49) y Mónica del Carmen Millapi (35).

La jueza también solicitó pericias a la Gendarmería Nacional para buscar posibles muestras de sangre y restos en el Volkswagen

#### La toalla estaba en la escuela cerrada donde Laudelina dijo que le dieron el botín.

Voyage de Ramírez, el Ford Karojo de Pérez y Caillava, y la moto Zanella de Benítez.

Ayer, además, se hizo una reconstrucción del almuerzo en la casa de Catalina, abuela de Loan, ya sin el revuelo mediático que produjo, el día anterior, la presencia del equipo de Fernando Burlando, abogado de la familia de Loan.

Además, hubo un allanamiento de la Policía Federal en el cementerio Sagrado Corazón de Jesús, de 9 de Julio.

En tanto, los vecinos, hartos, cortaron la ruta 123, con la presencia del papá del nene desaparecido. "Loan no se accidentó", insistió para desacreditar lo que sostuvo su hermana Laudelina. "¡Qué hable Laudelina!", gritaron.

Los abogados sí se están moviendo con rapidez. Ernesto "Tito" González, el letrado de Pérez y Caillava, requirió que se les extraigan muestras ADN a los siete hermanos de Loan, al considerar que cuando buscaban al nene alguno pudo haberse subido a la Ranger blanca y perdido algún cabello. Antes había pedido -sin éxito- que le fijaran fecha de audiencia para que indaguen a la pareja.

Benítez, detenido en Unidad Federal 7 de Resistencia, sumó otra complicación: renunció uno de sus abogados, Carlos García Coria. Antes había ocurrido lo mismo con Jorge Monti, quien entró al caso defendiendo a Ramírez y Millapi.

Según pudo saber Clarín, ambos sostienen que no le soltaron la mano porque esté complicado en la causa, sino que se debe a un tema de "recursos económicos", ya que no tiene plata para pagarles. Por ahora, solamente por ahora, su de-

Sociedad CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024



Enfoco. El gobernador Valdés (der.), con el abogado de Laudelina Peña, José Fernández Codazzi.

## La política correntina en la mira: críticas al gobernador Valdés

Le achacan haber plantado hipótesis para desviar la atención. Y un magro papel de la Justicia provincial.

Loan Peña lleva más de 20 días desaparecido y el caso no sólo expone fallas en la investigación preliminar sino que ya comienza a tener un correlato en el malhumor social en distintas ciudades correntinas donde se suman marchas contra el gobernador Gustavo Valdés. Al mandatario le facturan no haber entregado los recursos suficientes a las fuerzas de seguridad y a la Justicia provincial para tener una respuesta acorde y, al mismo tiempo, haber cometido errores comunicaciones en su intento por mitigar el costo político que le ocasiona el dramático episodio.

Desde el fin de semana, cuando el mandatario posteó en su cuenta de X la pista de la tía Laudelina sobre supuesto arrollamiento contra el menor, las protestas callejeras recrudecieron en Goya y en la capital provincial. La muchedumbre que se hizo ver frente a la Gobernación cantaba "Valdés, compadre, hacete responsable". También la Justicia provincial cumbrados representantes del fuero federal, que aducen que desde el principio no estuvo a la altura de un caso de esta magnitud.

Los cuestionamientos al dirigente radical no sólo fueron por una supuesta intromisión en la Justicia -hoy el caso está en el fuero federal pero si se confirmara los dichos de la testigo, podría regresar al ámbito provincial-sino que

#### Valdés agitó la pista de la tía Laudelina sobre el supuesto arrollamiento de Loan.

hay vecinos que lo acusan de plantar una hipótesis para intentar desviar la atención. Lo cierto es que el paso de los días y la falta de novedades sobre el paradero de Loan están dando cuerpo a una crisis política en la provincia.

Para el diputado Lisandro Almirón (LLA), el caso revela varias fallas en el Ejecutivo provincial, coviene recibiendo críticas de en- mo no haber corrido a las autori- pacho al propio Almirón. ■

dades de Seguridad por un accionar "lento", pero también la falta de recursos para modernizar a los fiscales que se rigen por un sistema acusatorio. "Vemos en las movilizaciones que este caso toca la fibra de las familias. Como padre de familia a uno lo afecta. Y el gobernador ha tenido una excesiva exposición mediática para las buenas noticias y un manejo por ahí discrecional para evitar las malas nuevas. Hay que ser más humilde. Un mensaje de Twitter no calma el dolor del pueblo, que necesita ciertas certezas que hoy están lejos de darse", expresó a Clarín.

Tampoco ha resultado de gran ayuda el desembarco en tierras correntinas de Patricia Bullrich con una suerte de "task force" de fuerzas federales dotadas de modernos drones. Y, a la falta de respuestas a la familia del pequeño, se le suman los roces con el poder político local que se sintió ninguneado por la ministra. Valdés la había apoyado para presidenta. Pero ésta terminó recibiendo en su des-

#### Dos versiones y seis detenidos



**LAUDELINA PEÑA** 

Tía de Loan. El viernes dijo que el nene fue arrollado por Carlos Pérez y María V. Caillava y que la obligaron a plantar una zapatilla.



**ANTONIO BENÍTEZ** 

Tío de Loan, uno de los primeros detenidos. Estuvo en la salida en la que el chico desapareció. Su segundo abogado renunció ayer.



**MÓNICA MILLAPI** 

La mujer de Ramírez dijo que cuando él recibió atendió el teléfono, lo acompañó. Fue detenida y pidió declarar: "No oculto nada".



M. VICTORIA CAILLAVA

Ex funcionaria local, detenida. Laudelina la complicó al indicar que el nene fue atropellado por la camioneta del marido. Lo negó. Tiene una causa por abuso.



**CAMILA NÚNEZ** 

Prima de Loan, desmintió a Laudelina anteayer y habló de un comensal no conocido. Teme que su hija fuera blanco del secuestro.



"FIERRITO" RAMÍREZ

Otro de los primeros detenidos. Amigo de Benítez, participó en el almuerzo y, cuando Loan desaparecía, recibió una llamada.



**CARLOS PÉREZ** 

Capitán de navío retirado. La tía de Loan, Laudelina, lo acusó de atropellarlo y llevárselo inconciente. Lo negó. Está detenido.



**WALTER MACIEL** 

El comisario está detenido. Los fiscales creen que es quien dejó salir a Pérez y Caillava de la zona. 30 Sociedad CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

## Comprueban por qué gente sin vacunar no se contagió de Covid

Un estudio científico con 16 voluntarios que nunca tomaron contacto con el virus permitió hallar un gen clave que impide desarrollar la enfermedad.

#### Pablo Sigal

psigal@clarin.com

Pasaron más de cuatro años desde el comienzo de la pandemia de Covid -en diciembre se cumplirá un lustro-y las preguntas que el virus fue abriendo desde su aparición empiezan a conseguir una respuesta. La más reciente la acaba de publicar la revista Nature y explica por qué algunas personas se contagian el SARS-CoV-2 y otras no.

El experimento se planteó como un "ensayo desafio" llevado adelante por University College London, Wellcome Sanger Institute y el Imperial College London, en Gran Bretaña. A adultos jóvenes seronegativos de entre 16 y 30 años, que nunca habían recibido una dosis de vacuna contra el Covid, se les inoculó por vía intranasal una cepa del virus en un entorno controlado. Y se observó qué ocurría.

"Antes del desafío, los voluntarios se sometieron a una evaluación exhaustiva para excluir los factores de riesgo de enfermedad grave y eliminar los efectos de confusión de las comorbilidades", cuenta el artículo. "Estudiamos las respuestas inmunitarias locales y sistémicas con resolución de una sola célula en 16 participantes", explicaron los investigadores.



Testeo. A través de hisopados para detectar los casos positivos descubrieron 3 grupos diferenciados. REUTERS

La naturaleza altamente controlada del modelo experimental permitió hacer mediciones el día anterior a la inoculación. Siguieron análisis detallados de las respuestas celulares después de la inoculación y la infección posterior, tanto sistémicamente en la sangre como localmente en la nasofaringe, para descifrar las respuestas antivirales contra el SARS-CoV-2 de una manera precisa y temporal.

Después de la inoculación, seis participantes desarrollaron una infección sostenida de Covid. Otros tres produjeron múltiples pruebas de PCR esporádicas y limítrofes positivas entre el día 1,5 y el día 7 después de la inoculación y fueron como "infección transitoria". Los restantes siete participantes permanecieron negativos a la prueba de PCR durante todo el período, lo que indicó que estos individuos evitaron con éxito la aparición de una infección sostenida o transitoria.

"Para identificar exhaustivamente y graficar temporalmente las respuestas a la exposición al SARS-CoV-2 en estos grupos fenotípicamente divergentes hicimos la secuenciación de ARN de una sóla célula", dicen los científicos, que verificaron la respuesta de los anticuerpos en 7 puntos temporales.

"Inspirados por las respuestas

identificadas y potencialmente protectoras en casos de infección no sostenida inmediatamente después de la inoculación nos propusimos identificar genes, para los cuales los niveles de expresión previos a la infección podrían predecir el resultado de la enfermedad. El día antes de la inoculación viral, la expresión de HLA-DQA2 en las células inmunitarias y nasofaríngeas de la sangre fue mayor en los participantes en los que el virus no logró establecer una infección sostenida. Nuestros datos sugieren que la expresión de HLA-DQA2 es indicativa de protección contra infecciones productivas por SARS-CoV-2, lo que confirmamos mediante validación cruzada y en nuestra cohorte de validación independiente. Hasta donde sabemos, este es el primer predictor derivado de la expresión genética que no se basa en la memoria inmunológica adquirida", revelaron.

¿Cuál es la utilidad que tiene esta investigación? Lo explicaron en la publicación The Conversation: "Nuestro estudio tiene implicaciones importantes para la realización de futuros tratamientos y desarrollo de vacunas. Al comparar nuestros datos con voluntarios que nunca han estado expuestos al virus con aquellos que ya tienen inmunidad podemos identificar nuevas formas de inducir protección, al tiempo que ayudamos al desarrollo de vacunas más efectivas para futuras pandemias".

Otra de las preguntas de la pandemia cuya respuesta se ha buscado en los últimos tiempos es por qué algunas personas desarrollan Covid prolongado, es decir, gente que sostiene a lo largo del tiempo secuelas de la enfermedad. Dos investigaciones al respecto fueron reseñadas en los últimos días en la revista Science.

### Advierten por aumentos de turbulencias en aviones a causa del cambio climático

#### Gonzalo Herman

gherman@clarin.com

Cuando el avión en vuelo comienza a moverse, las voces se apagan abruptamente y las manos agarran con fuerza el asiento, las turbulencias expulsan a los temerosos a volar y son motivo de preocupación para los inexpertos. Sin embargo no hay registros de una turbulencia que haya tumbado un avión. Últimamente se reportaron más vuelos con turbulencias severas que causaron heridos y muertes ¿qué vínculo hay entre estos fenómenos y el cambio climático?

Según el ex aviador Rogelio Cirigliano, algunas zonas "pudieron haber sufrido aumento en las frecuencias de turbulencias por el cada por el calentamiento diferen- en frecuencia e intensidad".

cambio climático. Hay muchos más aviones y eso aumenta el promedio de turbulencias registrados".

Los movimientos turbulentos del aire son habituales. No existe aire en calma. A veces es tan leve que no se percibe: cuando uno va en la ruta un día cálido y ve que la imagen parece vibrar es un indicio de un movimiento turbulento en la parte inferior de la atmósfera.

La turbulencia mecánica es producida por objetos o el terreno sobre el flujo laminar del aire. Son ejemplos la turbulencia el aterrizaje en Aeroparque (por las modificaciones en dirección y velocidad que generan edificios, obstáculos o árboles de la ciudad) o el sobrevuelo de zonas montañosas.

La turbulencia térmica es provo-

cial del aire. El aire sobre la arena se calienta más que el aire sobre el mar y produce una corriente de aire ascendente más veloz sobre la playa que sobre el agua y genera turbulencia. Es la que permite volar a los planeadores.

La turbulencia en aire claro no se puede detectar por radar ni satélite. Sólo se conoce su posición porque una aeronave pasa por la zona, experimenta el sacudón y avisa a los servicios de Gestión del Espacio Aéreo) o porque fue pronosticada por un meteorólogo.

En este tipo de turbulencia incidiría una trasformación del medio ambiente. Para el meteorólogo Mauricio Saldívar, "en este contexto de Cambio Climático Antropogénico, las turbulencias aumentan



#### Susto en el vuelo de Ezeiza a París

Un avión de Air France que partió de Buenos Aires a la medianoche de ayer rumbo a París debió aterrizar de emergencia en Tenerife (España) por la presencia de humo en la cabina. No hubo víctimas.

Sociedad 31

### Proyectan más de diez túneles "sapitos" bajo las vías del tren en 4 barrios

Eliminarán barreras del Sarmiento, el Mitre y el Belgrano Sur. Pasarán los autos, pero no los colectivos o camiones.



Antecedente. El túnel de Manuela Pedraza y O'Higgins, Núñez, fue construido en 2017 con el formato "sapito".

#### Silvia Gómez

sgomez@clarin.com

La Ciudad tiene casi 30 pasos bajo nivel. Sapitos y túneles que fueron inaugurados entre 2008 y 2016. Con diferente longitud y altura, con uno, dos y hasta cuatro carriles; su construcción nunca pasó inadvertida. Muchos fueron inicialmente rechazados por los vecinos y vecinas, y judicializados; y sus obras puestas en espera con amparos colectivos. Luego todos avanzaron.

En una Ciudad con un tendido de vías a nivel de la traza de calles y avenidas, los sapitos en muchos casos vinieron a salvar la dificultad que estas generan en las dinámicas del tránsito y a paliar los graves problemas de **seguridad vial que provocan estos cruces**. La mayoría, incluso, terminaron mejorando los entornos y las dinámicas barriales.

Y claramente se convirtieron en una opción posible frente a la realidad económica. El mejor ejemplo es el soterramiento del Sarmiento, obra anunciada decenas de veces y jamás llevada a cabo. La Ciudad amagó reconvertir el proyecto de soterramiento a viaducto, pero el plan están en pausa ya que requiere un financiamiento millonario. La Cuidad tiene aún 59 pasos a nivel y la mayoría, 21, están en el tren Sarmiento.

Ahora, el Gobierno porteño tiene un plan para ampliar la red de pasos bajo nivel (PBN) y construir dos en Nuñez, cuatro en Villa Lugano, y entre ocho y diez en Caballito y Villa Luro (dos ya están definidos). Algunos con proyectos más avanzados que otros, comienzan a generar conversaciones, debates -y también rechazo- en los barrios.

Algunos vecinos objetan que la Ciudad avance sin conocer las dinámicas de las zonas. En diálogo con **Clarín**, el ministro de Infraestructura porteño, Pablo Bereciartúa, aseguró que **todos los proyectos serán debatidos y acordados**.

En Villa Lugano, los vecinos ya vienen organizados y participando de las charlas con los equipos de AUSA (la empresa estatal que administra las autopistas porteñas y que estará a cargo de las obras). En este barrio, el Gobierno pretende construir cuatro pasos bajo nivel para las vías del Belgrano Sur, a la altura de Cafayate, Murguiondo, Piedra Buena y Larrazábal.

Desde la Junta de Estudios Históricos de Villa Lugano y Villa Riachuelo explicaron: "Este proyecto ya fue rechazado por los vecinos en 2018. Con el paso bajo nivel de Larrazábal se vería claramente afectado nuestro casco histórico. Este PBN Larrazabal sería en un sólo sentido (sur - norte) y de un carril, lo que no resuelve el problema de tránsito. A esto se suma que nuestros barrios tienen muchos problemas de inseguridad. El paso peatonal no puede ser por un túnel, lo necesitamos al aire libre", dijo María Beatriz Speranza, de la Junta.

En sus redes sociales (@nodividanlugano en Instagram) comparten la información sobre la obra, las audiencias públicas (ocurrirán esta semana) y reuniones con funcionarios. Además están juntando firmas en Change.org bajo la misma consigna, "No dividan Lugano".

Respecto a estos debates, el ministro aseguró que "nuestra vocación es realizar las obras con el consenso vecinal. Inicialmente estas obras llegan como una novedad a los barrios, y llegan a partir de una idea previa que tenemos nosotros, pero normalmente luego son adaptadas. Es lógico. Incluso incide la cultura de los barrios. Después de casi 30 PBN, la experiencia del gobierno es que se logran construir de una manera tal que terminan siendo beneficiosos para todos", recalcó el ingeniero Bereciartúa.

Por otra parte, el ministro aclaró que los proyectos se encuentran en diferentes estadíos: los de Lugano sí se encuentran en estudio y con proyecto, pero hay otros que no están definidos, como los de Núñez. "Se publicó en el Boletín Oficial una manda para que AUSA inicie un procedimiento pero todo es muy preliminar", aclaró.

En el Bajo Núñez o Lomas de Nuñez-como se conoce a una zona del barrio delimitada por las calles Ruiz Huidobro, Vuelta de Obligado, General Paz y las vías del Ferrocarril Mitre-la noticia ya comenzó a circular y hay atención sobre este tema. Los dos paso bajo nivel se realizarían en Ramallo y en Correa.

Ambas calles son paralelas. "Ramallo quedaría de una sola mano hacia Avenida del Libertador. Mientras que por Correa se podría circular exclusivamente mano a Cabildo. Así buscan descomprimir Ramallo, por donde pasa la línea 130", explica a **Clarín** un vecino.

Pero el problema, apuntan, es que Correa tiene adoquines; de hecho buena parte de esta zona de la Ciudad es adoquinada. Es un clásico barrio de casas bajas, muchas de ellas con más de 80 años. Los vecinos y vecinas atraviesan también la lucha por conservar su barrio sin que se lo lleve puesto el nuevo Código Urbanístico, que habilitó mayor volumen constructivo aún en este tipo de trama urbana.

A esto se suma que a pocos metros ya existe un paso bajo nivel, el sapito de Besares, mano a Cabildo; entonces los vecinos se preguntan "por qué realizar otro".

Caballito -junto a Villa Luro- es otro de los barrios en donde se estudian PBN. Por ejemplo, el de García Lorca ya está en etapa de llama-

#### Caballito, Villa Luro, Núñez y Villa Lugano recibirían las obras.

do a licitación.

María Marquez vive en la esquina de García Lorca y Rivadavia. A 150 metros de la barrera que planean convertir en paso bajo nivel. "Creo que lo que dure la obra va a ser difícil. Cuando esté lista va a resolver un problema grande. Las horas pico son tremendas. Los embotellamientos que se forman cuando las barreras están bajas hasta diez minutos llegan hasta cuatro o cinco cuadras".

Con puntos a favor o en contra, con mayor o menor consenso, la Ciudad vuelve a poner en marcha un plan de obras para las que asegura que no necesita créditos internacionales y que apuntan a sostener la actividad y mostrar gestión en el marco de un país en recesión y con pocas y excepcionales obras públicas activas.

### Sigue la ola de frío y las mínimas podrían ser bajo cero en el Conurbano

Pese a la ausencia de lluvia y una semana marcada por días con sol, la **ola de frío** se mantiene en el AM-BA y el interior bonaerense, con temperaturas mínimas bajo cero y un pronóstico aún más crudo de cara al fin de semana.

Según pronostica el SMN, en la SMN anuncia 5 y 3 grados de mínidro y Vicente Lóp Ciudad hoy la mínima será de 7 grama para hoy y mañana, pero adra la Patagonia. ■

dos, mientras que hacia el fin de semana también baja pero las mínimas llegarán a los 2 grados tanto el viernes y el sábado. El domingo volvería a subir hasta los 5 grados.

En cambio, para algunos sectores del Conurbano, como Merlo, el SMN anuncia 5 y 3 grados de mínima para hoy y mañana, pero advierte por un **marcado descenso** el fin de semana. El pronóstico anuncia -2 el viernes y -3 el sábado.

La advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por el **frío extremo** rige para La Plata, San Fernando, Escobar, Tigre, San Isidro y Vicente López. También para la Patagonia. ■

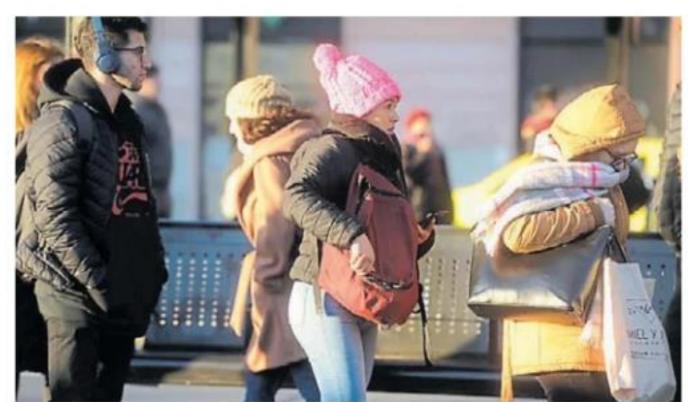

Abrigo. Aunque ayer estuvo soleado, el frío se sintió. LUCIANO THIEBERGER

Sociedad CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

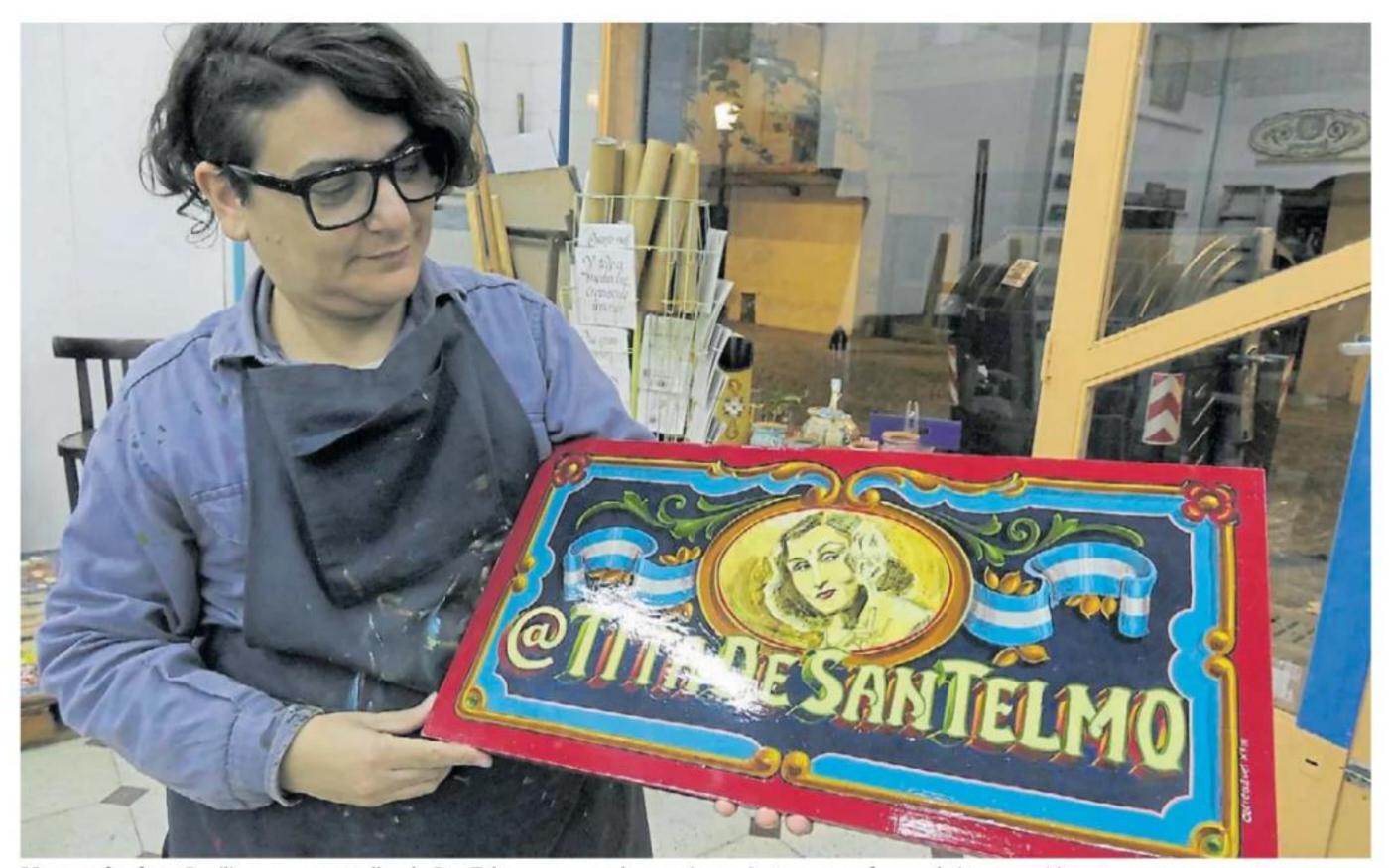

Manos a la obra. Cecilia en su casa-taller de San Telmo, con una de sus piezas. Antes era profesora de Lengua y Literatura. ENRIQUE GARCÍA MEDINA

Cecilia Calvet comenzó a tomar clases cuando se mudó a La Boca. Es una de las tantas mujeres que siguen el legado de un oficio que estuvo en extinción.

## Era docente, descubrió el arte del fileteado y se convirtió en pionera

#### Malena Nazareth Martos

mmartos@clarin.com

Cecilia trae sus pinceles de pelo largo Carnevale, un frasco con agua para limpiarlos, sus pinturas, y se para frente al espacio en blanco de un tablero de madera. Ahí, con su mano izquierda, desliza sus trazos de arriba hacia abajo y escribe su nombre abreviado en rojo: "Ceci". Su técnica se reconoce en el inconsciente colectivo de todo porteño. Es el fileteado, un oficio ligado a la idea de "trabajo de hombre" en su origen. Mientras pinta en su local-taller de Bolívar 1049, Cecilia demuestra que las fronteras de género ya no existen. Las fileteadoras cada vez son más, y buscan profesionalizarse en esta ocupación que cambió en las últimas dos décadas.

"Yo soy profesora de Lengua y Literatura. Empecé en 2015 a tomar clases de filete cuando me mudé a un alquiler en La Boca, que quedaba frente a un taller de un señor que era más letrista que fileteador. A mí siempre me había gustado, pero no es algo que haya visto mucho de chica", dice Cecilia Calvet, fidir la Asociación de Fileteadores, desde hace medio año.

En diálogo con Clarín, Cecilia recuerda su camino en el oficio que nació con el tango a fines del siglo XIX, como si fueran hermanos, aunque el fileteado tiene un corazón completamente porteño. No siempre fue una ocupación que se pudiera transmitir, antes eran pocos los que sabían, porque la forma de aprender ocurría en los talleres,

#### El fileteado nació a fines del siglo XIX, para adornar los carros tirados a caballo.

entre hombres obreros que tampoco reconocían en el filete un concepto artístico.

"En ese momento, en plena ola migratoria, se empiezan a decorar los carros tirados a caballo. El filete empezó siendo algo muy simple: una línea fina que sirve para decorar. Después comenzó a desarrollarse cada vez más. Se empezaron a copiar las molduras de los edificios antiguos. Todo lo que es el casleteadora y primera mujer en presi- co histórico, que tienen las casas nía miedo de que se muriera el ofi- uno de ellos hablaba Silvia Dotta, mo espacio que al tango".■

molduras y que también tienen rejas con formas. Se hacía a pincel en los carros", introduce Calvet, mientras muestra sobre la mesa de su local La Filetería un libro con los primeros filetes.

De los carros a los camiones, y de ahí a los colectivos. Ese crecimiento, cuenta Cecilia, tuvo un stop cuando en la última dictadura militar se prohibió el filete. Ahí, muchos trabajadores perdieron sus entradas de dinero, y se vieron obligados a reinventarse: filete publicitario, cartelería, entre otras.

"En los años 80 y 90 empieza a escasear cada vez más el trabajo, porque se deja de pintar a pincel, viene todo lo que es impresión digital, impresión de plotter, impresión de corte. Eso deja prácticamente herido de muerte al fileteado. Y ahí es cuando los fileteadores abren sus talleres y empiezan a dar clases abiertas al público en general. Entonces, recién ahí las mujeres comienzan a aprender", explica.

El fileteador Ricardo Gómez fue uno de los primeros en lanzarse a la docencia. Y se encontró con que la mayoría de sus alumnos eran mujeres. Cecilia rememora: "Él te-

cio, entonces abrió su taller para dar clases y vinieron mujeres. Cuenta que la esposa le dijo 'si vos no querés que pase eso, entonces enseñales a las mujeres'. Hoy en día hay mujeres que hace más de 15 años que hacen fileteado".

Ella tiene nueve años de preparación. Tras aquella primera curiosidad que la movilizó a iniciar un curso descubrió la Asociación Argentina de Fileteadores, fundada

#### Con las impresiones digitales y de plotter, el oficio perdió mucho terreno.

en 2013 por el fallecido fileteador Fernando "Memo" Caviglia.

"Memo fue el primer presidente, y la primera sede de la Asociación fue en la Galería del Viejo Hotel, en San Telmo. Cuando llegué, hacía muy poquito que el fileteado se había declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Había muchos videos para esa postulación en donde se recorrían talleres de filete y en quien es socia y fundadora también. Contaba que el fileteado no era su primera carrera, pero se convirtió en su vocación a los 40 años. de casualidad", destaca.

Cecilia llegó como alumna, pero luego se convirtió en miembro de comisión y alcanzó el rango de prosecretaria. En diciembre de 2023, fue designada para ocupar la presidencia. La Asociación ya no tiene sede desde la pandemia, pero la integran 250 fileteadores profesionales. Recién en la última muestra anual de fileteo el prestigioso premio "Orden del Pincel" lo ganó por primera vez una mujer.

"Lo que se ve en los últimos años es que hay mucha más afluencia de mujeres en este oficio, sí, pero a ellas les cuesta mucho más profesionalizarse. Tal vez por esto de que las mujeres tienen que dividirse en muchas tareas, y este trabajo requiere horas y horas de perfeccionarse", comenta Calvet.

La fileteadora estuvo un año en un taller compartiendo con un colega, en Chile y Tacuarí. Y antes de eso, trabajaba en su casa. En mayo de 2023 abrió su local donde colaboran 15 fileteadores.

Dice que en las últimas décadas lo que cambió con el crecimiento del rol femenino en estas piezas es el mensaje a comunicar: "Antes, las frases eran súper machistas. Funcionaban de alguna manera como un refuerzo del sentido común de la época. Lo que creo es que hoy en día otros temas se fueron poniendo en agenda, como el feminismo".

Desde hace meses, en el Buenos Aires Museo hay una muestra que tiene una parte llamada "Del carro al cuadro". En esa muestra de grandes maestros del fileteado participan 15 fileteadoras en un diálogo entre el presente y el pasado con el foco puesto en la mujer.

"Hay una búsqueda de revalorización del patrimonio. Por eso el lanzamiento del 'Concurso Fileteado Porteño", señala Cecilia. Recientemente, el Ministerio de Cultura porteño anunció la apertura de esa convocatoria que invita a los fileteadores a presentar sus propuestas inéditas para ser exhibidas en los buses turísticos de la ciudad mediante la técnica de ploteo.

Diez propuestas serán seleccionadas y cada una recibirá un premio de \$1.200.000. La idea es que el 14 de septiembre (Día del Fileteado Porteño) ya circulen con esos diseños.

"Es la primera vez que se hace un concurso así y me parece que está bueno porque empezás a difundir el oficio y a tener presente en el ámbito urbano la estética del filete. Hoy en día la ves en los barrios, por ahí en San Telmo, en La Boca, pero tampoco es una cantidad enorme". Y agrega: "Me parece que está bueno esto de tratar de hacer cosas o que busquen revalorizar la cultura o el patrimonio para los argentinos. El fileteado es parte de la identidad y tienen que darle el misSociedad 33

### Contra el maltrato animal: Diputados ya debate la "Ley Conan", que empuja Milei

Eleva la pena a hasta 5 años de cárcel para quien "hiciere víctima de crueldad a los animales". Y establece multas.

#### Jazmín Bullorini

jbullorini@clarin.com

Empujada desde sus redes por el propio **Javier Milei**, Diputados empezó ayer a discutir el proyecto que agrava penas por maltrato animal, al que se llamó **"Ley Conan"**, en homenaje al perro del Presidente.

La iniciativa la presentó el legislador del PRO, Damián Arabia, en enero, cuando se conoció el caso del chofer de un micro que atropelló a propósito a un perro. En ese entonces, Milei compartió el video del hecho para ayudar a encontrar al culpable: "Cualquier información que sepan comenten, que este miserable pagará con lágrimas lo que hizo", escribió en el posteo.



Reunión. La Comisión de Legislación Penal, ayer. @DIPUTADOSAR

El texto plantea varios cambios:
 Eleva la pena actual -que es de 3
meses hasta un año de prisión- por
maltrato animal a entre seis meses
y cinco años a quien "infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales".

 Incorpora también una multa que podrá ir desde cinco a treinta veces el salario mínimo, vital y móvil, que en mayo fue de \$234,315,12.

•Fija prisión de dos años hasta seis años y una multa de 100 a 200 veces el salario mínimo, vital y móvil al que matare a un animal infligiéndole malos tratos, haciéndolo víctima de actos de crueldad o por mera perversidad.

 En la misma pena incurrirá quien abusare o facilitare el abuso sexual de un animal; quien los torturare o quien le mutilare. A su vez, extiende el listado de actos que serán considerados como maltrato. Incorpora el empleo de "animales en tareas que excedan sus fuerzas, sean inapropiadas en base a su aptitud, estado físico o les provoquen castigos, dolores o sufrimientos". También fija como maltrato el "no procurar atención médica veterinaria", "limitar de manera constante en el tiempo su movilidad en áreas por cuyas dimensiones o exposición a temperaturas extremas, sea frío o calor intenso, representen un peligro para su salud o les impida expresar su natural comportamiento". Y "abandonar a un animal bajo su responsabilidad en la vía pública o en predios públicos o privados, exponiéndolo a condiciones de desamparo, falta de higiene, carencia alimentaria o evidentes problemas de salud".

En el listado de actos que serán considerados como de crueldad, estipula: experimentar con animales para la producción de cosméticos; experimentar con animales cuando existan otras formas de investigación científica y de extensión; lastimar o arrollar animales intencionalmente y facilitar o participar activamente en actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, carreras de perros, novilladas, parodias y ritos.

En 1891, se promulgó la Ley N° 2786, posteriormente conocida como la "Ley Sarmiento", en honor a uno de sus impulsores. Esta norma representó el primer esfuerzo por establecer disposiciones legales que sancionan el maltrato hacia los animales. Actualmente, la única normativa penal vigente en esta materia es la Ley N°. 14.346, promulgada en 1954. "Esta ley, que castiga el maltrato y la crueldad hacia los animales, carece para el contexto actual de distinciones específicas y no contempla los avances significativos que se han producido en el campo de la protección animal", plantea el diputado Arabia.



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA



POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

34 Sociedad

La Justicia federal aprobó la salida del país de un miembro preso de una banda narco para que lo juzguen por traficar cocaína en Asturias y Granada.

### Pide que no lo extraditen a España por la pelea de Milei con Sánchez

#### Virginia Messi

vmessi@clarin.com

"A mi entender, las relaciones diplomáticas con el Reino de España se encuentran interrumpidas, lo que afecta directamente el trámite del proceso de extradición". Este es uno de los argumentos a los que apeló Gerardo Guccione, de 52 años, para oponerse a su extradición de Argentina a España, donde es acusado de traficar una tonelada y media de cocaína.

Para Guccione, el cruce de insultos registrado en las últimas semanas entre el presidente Javier Milei y su par español Pedro Sánchez, quien en mayo retiró a su embajadora en Argentina, juega a favor de sus pretensiones: no afrontar la causa que se le inició en España o, en último caso, ser juzgado en Argentina, sin necesidad de viajar.

Guccione era una de las personas de mayor confianza del narco salteño Erwin Loza (46). Con él fue detenido en 2018 y luego condenado a siete años de prisión por tráfico de estupefacientes. La sentencia fue adoptada en diciembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 de la Ciudad.

Gonzalo Loza (29), sobrino de Erwin e hijo de José, quien murió de cáncer en España, recibió una pena de seis años. Todos formaban parte de un poderoso clan. Manejaban tanta droga que, en 2019, el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola les trabó un embargo ré-



Pesado. Gerardo Guccione (52), condenado en diciembre de 2021.

#### OPERATIVO DE GENDARMERÍA SOBRE LA RUTA 12

#### Incautan casi 8 toneladas de marihuana en Misiones

Agentes de Gendarmería decomisaron un cargamento de casi 8 mil kilos de marihuana en Misiones. El operativo se realizó en la ruta 12, en la zona de Montecarlo, donde se intensificaron los controles en las últimas semanas. El cargamento estaba oculto en 346 bultos, a bordo de un camión que conducía un chofer brasileño.
El martes, la Policía de Misiones decomisó más de 200 kilos de marihuana en un depósito, en Montecarlo. A su vez, Prefectura Nacional había informado sobre la incautación de 1.120 kilos de la misma sustancia a la vera del río Paraná, en Puerto Laharrague.

cord: 7.400 millones de pesos.

Loza y Guccione fueron presos en 2018 y salieron en libertad condicional. El primero, en octubre de 2022, y el segundo, en junio de 2023. Pero casi no disfrutaron del aire libre porque el 10 de octubre de 2023 llegó la circular roja de Interpol solicitando su captura con fines de extradición por tráfico de estupefacientes y lavado de dinero. El Reino de España los requería para que fueran juzgados nada menos que por estar detrás de dos embarques de cocaína, uno de 260 kilos, en septiembre de 2017, y otro de 1.209 kilogramos, en noviembre del ese año.

Guccione y Loza volvieron a la cárcel y comenzó el proceso de extradición. Este juicio dio un **paso** importante el 18 de junio, cuando el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli concedió las extradiciones. Pero todo está empezando y los dos acusados tratan por todos los medios de no viajar a España.

"Es lógico que no me quiera ir a España", declaró Guccione ante Mirabelli y pidió que se le otorgue la prisión domiciliaria, ya que está alojado en una cárcel federal. "Quiero estar cerca de mi familia, no quiero ir a otro continente. Me gustaría ser juzgado en mi país", declaró Loza, también preso.

Aunque Mirabelli, en su valoración, no hizo referencia al estado de las relaciones diplomáticas con España, en la parte resolutiva de su fallo supeditó a la **decisión del Poder Ejecutivo** que Loza y Guccione sean extraditados. La cuestión se debatirá por dos vías. Por un lado, los abogados defensores, Alberto Gozzi y David Hamwee, apelarán la decisión de Mirabelli. Y, al tratarse de un juicio de extradición, deberán hacerlo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Recién cuando termine el trámite judicial se dará intervención a Cancillería para que resuelva si habilita la extradición. El Poder Ejecutivo puede decidir si los envía a España o resuelve que el juicio se desarrolle en Argentina con jueces y fiscales de aquí, pero con el expediente instruido en España.

Los Loza cayeron a fines de 2018, acusados de liderar una banda de narcotráfico internacional que exportaba grandes cantidades de droga a Europa, en especial a España. Contra ellos declaró como arrepentido el narco financista Diego Guastini (45), asesinado en octubre de 2019 por un sicario en Quilmes.

Sin embargo, en el juicio oral desarrollado en 2021 sólo se juzgó a parte de los miembros del clan por el dinero obtenido en ese negocio.

#### Las agresiones entre los jefes de Estado llevaron a cortar el vínculo diplomático.

Unos 15 millones de euros se habrían invertido en la compra de hoteles, cocheras, casas y autos.

En el debate, el principal acusado fue Erwin Loza, que terminó con una condena a diez años de prisión. Su hermano Gonzalo, también acusado, murió de cáncer en España en 2019. Al juicio llegaron presos sus hijos Alan y Gonzalo Junior, quien pelea por no ser extraditado.

El tercer hermano Loza, Valdemar (58), fue detenido en otro proceso de drogas y condenado en 2019 por un Tribunal Federal de Salta a 15 años de prisión por haber intentado contrabandear más de una tonelada de cocaína. ■





La actualización de todas las noticias encontralas a toda hora y en cualquier dispositivo en

clarin.com





### Deportes

Copa América

## Con Messi o sin Messi de entrada y ante Ecuador, la Selección espera que no haya problemas en Houston

Leo está para jugar, ya recuperado de la lesión. Ayer se entró normalmente. Falta definir si va de entrada o espera en el banco, pero tendrá minutos. De su presencia depende el resto del equipo.



#### HOUSTON, ESTADOS UNIDOS

Diego Provenzano dprovenzano@clarin.com

El camino a la cima del mundo para la Selección Argentina no fue fácil. Nadie le regaló nada, por más que muchos piensen lo contrario, pero esta etapa laureada en color albiceleste esconde también un arte. Resolver situaciones emocionalmente fuertes dentro del ámbito deportivo suele marcar la diferencia entre quienes ganan y quienes pierden. Cuando el equipo de Lionel Scaloni salga est a noche a jugar los cuartos de final de la Copa América frente a Ecuador en Houston tendrá su duodécimo cruce de eliminación directa del ciclo, de los cuales solamente perdió uno. Y, encima, tendría a Lionel Messi recuperado.

Esos momentos de estrés deportivo son los que sufrió tantas veces la Selección durante los 28 años de sequía a nivel Mayor que arrastró a un par de generaciones. Las finales, principalmente, parecían su kryptonita. Fueron 18 torneos de diferente ámbito y siete partidos decisivos que jugó, pero sin poder gritar campeón.

Son los resultados los que, mu-

# Argentina Ecuador Emiliano Martínez Alexander Domínguez Nahuel Molina Angelo Preciado

Cristian Romero
Lisandro Martínez
Nicolás Tagliafico
Alexis Mac Allister
Rodrigo de Paul
L Paredes o E Fernández
L Messi o A Di María
L Martínez o J Alvarez
N González o G Lo Celso
DT: Lionel Scaloni

Ángelo Preciado
Félix Torres
William Tenorio
Piero Hincapié
Alan Franco
Kendry Páez
Moises Caicedo
Jeremy Sarmiento
Enner Valencia
K Rodríguez o A Minda
DT: Félix Sánchez

Cancha: NRG Stadium, Houston. Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).



chas veces, condenan al ostracismo o elevan al Olimpo. Desde que Scaloni asumió en 2018 fueron 11 partidos de eliminación directa entre Copas América 2019 y 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar. De esos, ganó 7, los tres empates se definieron a su favor en los penales y solo perdió uno.

Ese único mal recuerdo es la semifinal 2019 ante Brasil, un 0-2 repleto de polémicas en el estadio Mineirao de Belo Horizonte. Paradójicamente, esa caída fue una semilla de lo que se construyó después: un equipo sólido, repleto de confianza y convicción para afrontar momentos de presión, y que toma el sufrimiento como combustible para reconstruirse. Porque, en la lógica, cualquier equipo se hubiese caído cuando Colombia lo llevó a los penales en 2021, o cuando después de dominar completamente a Países Bajos y Francia en Qatar hubo que definir también desde los doce pasos -al igual que ocurrirá en Houston en caso de empate en los 90 minutos. Pero no, por cualidad individual o colectiva se sobrepuso y consiguió la Triple Corona.

"Siempre Argentina, históricamente, gana más de lo que pierde. Más allá de eso la manera que vamos a afrontar el partido nos deja tranquilos, el fútbol después te da sorpresas. La idea es jugar el partido como si duraría 180 minutos y no 90. Salir sin pensar",



En movimiento. Messi mezclado con sus compañeros en la última práctica antes del partido que vale el pase a semifinales de la Copa América. Nada menos. MATI ARRASCOYTA

respondió Scaloni ante la consulta de **Clarín** al respecto, en la conferencia de prensa previa.

Y Alexis Mac Allister, dio su visión desde dentro del campo y vinculó también al positivismo que baja desde las tribuna: "Esa comunión y apoyo de la gente es importante. Siempre tratamos de hacer nuestro juego, sabemos que si lo hacemos tenemos muchas posibilidades de ganar, esa es la meta, hacerlo como nosotros queremos".

#### Con Messi más que sin Messi.

Allí, en el estadio NRG, hubo un denominador común: Lionel Messi. Su presencia condiciona, a uno y a otro. La recuperación de la fuerte contractura en el aductor derecho se dio de acuerdo a los plazos previstos, pero su presencia todavía está por definir si será desde el inicio o como suplente. Después de la práctica en el estadio del Houston Dynamo, las chances crecieron para que sea titular.

De la presencia desde el arranque de Leo dependerá la decisión de quienes serán los otros de mitad de cancha de hacia arriba, con Mac Allister y De Paul confirmados. Si Scaloni (y Messi) ya tomó la decisión se la guardó celosamente. Y si la tomó, recién se sabrá cuando los equipos salgan a la cancha. Con Messi o sin Messi es a todo o nada.

"Altera que juegue para todo el mundo, intentaremos que esté y

#### TREMENDO BANDERAZO

Unas 3.000 personas se congregaron en el parque Discovery, en el corazón del downtown de Houston, para el habitual banderazo de apoyo a la Selección Argentina. Entre los gigantescos rascacielos, las banderas albicelestes flamearon en el aire, donde se gritó por la Scaloneta, sin olvidarse de Chile y Brasil.

si no buscar lo mejor para el equipo. Es partido a partido, el equipo se conforma por el rival, por dónde se le puede hacer daño y esa siempre fue nuestra idea", explicó el DT campeón del mundo.

"Hemos jugado con él y sin él. Creo que el modelo de juego no cambia, han logrado crear un modelo de juego bien definido con ligeros matices dependiendo de quién esté y quién no. Intentaremos ajustar para que, en caso que esté, no pueda brillar", devolvió el español Félix Sánchez que como DT de Ecuador enfrentó dos veces en nueve meses a la Scaloneta, ambas con derrota por 1-0.

Empieza la hora de la verdad. La ilusión de los hinchas está en alza, muchos llegaron para esta instancia, confiando en el recorrido de una Selección Argentina que busca otra vez la corona de América.

# "El último partido que jugamos no tiene nada que ver, éste es distinto"

Lionel Scaloni habló de los antecedentes del rival de esta noche y del VAR en su reaparición en una rueda de prensa tras la suspensión. Lo que dijo el DT rival.

#### HOUSTON, ENVIADO ESPECIAL

Lionel Scaloni reapareció ante la prensa luego de una semana. La suspensión de la Conmebol por reincidir en la salida tarde de su equipo en el entretiempo lo dejó afuera del encuentro ante Perú el sábado y también de la conferencia habitual en la previa. Este miércoles, reapareció para hablar del favoritismo de su equipo para el duelo de los cuartos de final ante Ecuador y también para responder al supuesto condicionamiento de los árbitros cuando tienen que dirigir a la Selección Argentina.

Son 16 partidos los que lleva

Argentina enfrentando a los ecuatorianos en este tipo de torneos y nunca ha perdido (11 victorias), pero Scaloni -ya lo ha dicho- no cree en las estadísticas y dejó en claro su postura. "No creo en las estadísticas, creo que están para romperse, pero esperemos que no. Ecuador es un equipo de los buenos de la Copa América, dije que tenía posibilidades reales de poder lucharla. Las estadísticas son solo estadísticas", destacó uno de los cuatro DT argentinos que ganó su grupo en la fase inicial, junto a Fernando Batista (Venezuela), Marcelo Bielsa (Uruguay) y Néstor Lorenzo (Colombia).

Tampoco cree en los anteceden-

tes cercanos ante un rival que estuvo en el último Mundial de Qatar de la mano de Gustavo Alfaro: "El partido último no tiene nada que ver, porque es un partido totalmente distinto, con otros jugadores imagino y porque cada partido tiene su historia. Analizamos, vimos ese partido otra vez, por lo que puede suceder, pero no hay partidos iguales, lo que sí podemos asegurar es que nuestra manera de jugar será similar. Conocerse no sé si es bueno o malo. Siempre hay que buscar una manera diferente de hacer daño".

La presencia del uruguayo Andrés Matonte como árbitro, al igual que en el encuentro ante Chile, el



segundo del grupo A, generó controversia. Porque los trasandinos se fueron criticando su actuación ante la Argentina, algo que también hicieron oportunamente en México. Dicen, a través de las redes, que se favorece a la Albiceleste en las decisiones.

"Cualquiera puede escribir lo que sea en este mundo de redes. Sería cuidadoso, en Qatar dijeron lo mismo y normalmente cuando uno gana la gente tiende a decir que lo favorecen, al que va ganando. Un árbitro se puede equivocar y puede pasar, creo que son seres humanos, hay jugadas incluso con el VAR que son recontra finas. Acá no tenemos la tecnología que hay en la Eurocopa, con el offside automático, puede haber una equivocación porque hablamos de milímetros. Sigue estando el error humano, más allá del VAR, así que lo descartaría por completo", indicó.

También habló al respecto Félix Sánchez Bas, el DT español de Ecuador: "Los árbitros intentan hacerlo lo mejor que podemos, el error entra dentro de ese partido de fútbol. Hay que aceptarlo y minimizarlo, con herramientas como el VAR. Errores cometemos todos y hay que aceptarlos". ■



Scaloni. Reapareció ante la prensa y después dirigió la última práctica del equipo. MATI ARRASCOYTA

| a recta decisiva | rumbo al título de campeón | n         |          |
|------------------|----------------------------|-----------|----------|
| Cuartos          | Semifinal                  | Semifinal | Cuartos  |
| Argentina        |                            |           | Uruguay  |
| Ecuador          | Ti-                        | nal       | Brasil   |
| Venezuela        |                            | IIdl      | Colombia |
| Canadá           |                            |           | Panamá   |

#### **Alexis Mac Allister**

"Lo más importante es ayudar al equipo, sea en el lugar que sea. A veces me toca ser más defensivo, otras más ofensivo. Me gusta estar y ayudar. Mientras esté adentro, bienvenido sea".

"No hablé con Moisés Caicedo en el último tiempo. Pero siempre lo dije y soy consciente de la clase de jugador que es, muy fuerte físicamente. No tengo dudas de que es una de las figuras de Ecuador. Va a ser una linda batalla en la mitad de la cancha".

"Sabemos que en un mata-mata las cosas son diferentes, pero estamos enfocados".

#### Copa América

# Brasil evalúa opciones para reemplazar a Vinicius y Uruguay cuida a los "tocados"

Savinho o Endrick asoman como las probables variantes. En la Celeste esperan a Maxi Araujo y al lateral Viña.

LAS VEGAS. AGENCIAS

La gran pregunta: ¿Uruguay prefería jugar con Brasil o Colombia? No hay respuesta oficial, al menos hasta que se lo pregunten a Marcelo Bielsa en la rueda de prensa previa al duelo. Bielsa, por supuesto, será evasivo. Pero la sensación en el campamento Celeste es que en este momento prefieren eliminarse con la Verdeamarela que con Colombia. Razones simples: ven a Colombia más fuerte que a Brasil. Y además Brasil. que ya sufre la ausencia de Neymar en la Copa no tendrá al suspendido Vinicius.

El delantero del Real Madrid acompañará a Neymar el sábado



La amarilla. Segunda del torneo para Vini. No juega con Uruguay. AP

en la tribuna en otra oportunidad perdida para demostrar que es el líder que necesita Brasil. Vini, serio aspirante al Balón de Oro tras una gran campaña con su club Esigue desdibujado con su selección y ante Colombia firmó su peor partido de un torneo donde sólo fue decisivo en la goleada 4-1 ante Paraguay, en la que anotó un doblete, y llegó a ser sustituido en el empate 0-0 frente a Costa Rica. Inolvidable el gesto de desaprobación de Neymar cuando el técnico Dorival sacó a la estrella.

"Tenemos que aprender que en determinados partidos no tendremos a jugadores importantes y otros tienen tendrán que aparecer" dijo Dorival tras el empate con Colombia cuando le preguntaron cómo reemplazará a Vinicius. Con Rodrygo y Raphinha aparentemente fijos, las otras opciones son los jóvenes Savinho, titular y goleador ante Paraguay, y Endrick, al que Dorival apenas le da minutos.

En Uruguay todo es calma. Solo preocupa la recuperación de Maximiliano Araujo, que salió con un golpe en el cuello ante Estados Unidos. Tiene alta médica pero está en duda. Naithan Nández sigue con un vendaje en una muñeca y Matías Viña arrastra una sobrecarga en el muslo izquierdo.

#### **EN BRASIL-COLOMBIA**

#### Tirón de orejas de la Conmebol a Valenzuela y a Vigliano, a cargo del VAR

La Conmebol reconoció que el VAR se equivocó al no revisar la decisión del árbitro Jesús Valenzuela por el contacto "imprudente" del colombiano Daniel Muñoz sobre Vinícius dentro del área. Fue a los 42 minutos cuando Brasil ganaba 1-0. En la jugada siguiente, Colombia logró el 1-1 que sostendría hasta el final.

"Toca balón", dijo Valenzuela en los audios divulgados por la Conmebol. El VAR, a cargo del argentino Mauro Vigliano, entró entonces en acción. "Necesito ver si toca balón. Quiero ver si cambia la dirección del balón (...) Si pellizca pelota, ¿verdad? Sí", indicó la voz del VAR. "Jesús (Valenzuela), muy ajustado, podés reanudar. Pellizca pelota cuando baja el pie y ahí le da impulso, después se da el contacto", añadió dirigiéndose al árbitro de campo. Pero la Conmebol consideró en su informe que en la jugada "un defensor no toca el balón y producto de la disputa se produce un contacto imprudente para la acción".



AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🞯 🚹 🔉



POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 DESTINADA EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERAN SUMAR AL MENOS: SEIS (6) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365, TARJETA 365 PLUS ES EXCLUSIVA PARA PERSONAS SUSCRIPTAS QUE DEBERÁN SUMAR AL MENOS: NUEVE (9) PUNTOS DE ACUERDO A LAS COMBINACIONES POSIBLES Y DESEADAS, TODO CONFORME REGLAMENTO DE 365. BENEFICIOS VÁLIDOS PRESENTANDO ALGUNAS DE LAS TARJETAS 365 Y DOCUMENTO QUE ACREDITE IDENTIDAD, EN TODO EL TERRITORIO ARGENTINO. LOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS NO SON COMBINABLES, NI ACUMULABLES CON OTRAS PROMOCIONES, BENEFICIOS Y/O DESCUENTOS. PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOCALIDADES HABILITADAS PARA LA SUSCRIPCIÓN, BENEFICIOS, TÉRMINOS Y CONDICIONES, LOCALES ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

**Deportes** 39 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### **Fútbol local**

# Giménez era el goleador que estaba guardado bajo la manga

Riquelme acordó con Banfield la llegada del delantero que partirá detrás de Cavani y Merentiel. El presidente les dobló el brazo a Racing y San Lorenzo.

Boca

#### **Daniel Avellaneda**

davellaneda@clarin.com

Un llamado telefónico entre Juan Román Riquelme y Eduardo Spinosa alcanzó para cerrar la operación de palabra. Los presidentes de Boca y Banfield respectivamente, se pusieron de acuerdo enseguida. Y Milton Giménez, que estuvo en la órbita de Racing y San Lorenzo y que incluso formó parte de una negociación con River, jugará en Boca. El delantero de 27 años, que se corporizó en la vedette del mercado de invierno, se sumará al plantel que conduce Diego Martínez y firmará un contrato hasta diciembre de 2028.

La operación se cerrará en 4 millones de dólares brutos que incluirá 2.350.000 que serán transferidos a Necaxa por una vieja deuda que Banfield tiene con el club mexicano y que ya había sido notificada a la FIFA. El resto será ganancia para el club del Sur y el pago de los impuestos.

De ese modo Giménez se sumará a Edinson Cavani y Miguel Merentiel, los "9" titulares. Martínez quería otro centrodelantero para competir con los uruguayos, pero que no hiciera un drama por el hecho de arrancar de atrás. En ese sentido Darío Benedetto fue apartado



Estampa. Giménez hizo 11 goles en el primer semestre. PRENSA BANFIELD

por el entrenador. Al máximo goleador post Martín Palermo no lo entusiasmaba ser suplente. Sumados sus problemas de conducta, éstos terminaron de abrirle las puertas de salida. Se negocia una desvinculación ya que su vínculo vencerá el 31 de diciembre. No será fácil ya que es uno de los jugadores mejor pagos del plantel.

Giménez tuvo un gran primer semestre. En 20 partidos disputados con la camiseta de Banfield, entre la Copa de la Liga, la Liga Profesional y la Copa Argentina, marcó 11 goles. San Lorenzo se había mostrado interesado en el futbolista na-

cido en Grand Bourg para reemplazar a Adam Bareiro, que tiene un pie en River. Y ante la inminente salida de Roger Martínez, Racing también le había echado el ojo para ser un eventual reemplazo de Adrián Martínez.

Sin embargo, después de varias semanas de idas y vueltas, Banfield optó por la propuesta más seria. Restan detalles, pero una fuente de la negociación le dijo a Clarín: "No corre riesgos de caerse; por más que falte la firma está todo arreglado entre las partes".

Con la llegada de Giménez ya son cuatro los refuerzos que cerró Riquelme. El lunes había acordado con Newell's el traspaso de Brian Aguirre, extremo por el que pagará 5 millones de dólares a cambio del 80 por ciento de su pase. Giménez y el pibe de 21 años se agregarán a dos volantes: Gary Medel y Tomás Belmonte.

Pero hay más gestiones ya que el presidente ídolo sabe que perderá todo su mediocampo para el repechaje de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle.

Equi Fernández, Cristian Medina y Kevin Zenón están afectados al Sub 23 que participará de los Juegos Olímpicos (también Leandro Brey) y para el choque de ida ante el equipo ecuatoriano no tendrá disponible a Pol Fernández, suspendido. Si se tiene en cuenta la coyuntura, Boca ofreció por Giuliano Galoppo 3 millones de dólares por el 50 por ciento del pase.

San Pablo, dueño de la ficha, está dispuesto a desprenderse del jugador. No obstante quiere que Boca eleve la propuesta. Por otro lado, hay diferencias en el salario. Desde el Consejo de Fútbol se mostraron optimistas y creen que llegarán a un punto en común.

Boca tiene caja para incorporaciones y sabe que entrará dinero fresco por Aaron Anselmino. El joven central de 19 años será transferido a Chelsea en 18 millones de dólares como base y habrá bonos que podrían estirar la cifra hasta 20 millones.■

### Grazzini vive sus primeros días en el staff a pura pasión

#### River

Mira atento. Da órdenes. Indica. Comparte sus experiencias. Vive -y disfruta- sus primeros días como ayudante de campo de River. Así está Sebastián Grazzini, el "refuerzo" que desde el lunes transcurre una etapa diferente en su vida, ya sin tener la responabilidad total de un entrenador, como le tocó en Racing (ocho partidos) y Platense (siete). A los 43 años su incorporación se dio para completar un staff de laderos de Martín Demichelis junto a Javier Pinola y Germán Lux.■

### Tres días después llegó Martínez

#### Racing

Finalmente Roger Martínez se sumó a la pretemporada de Racing. El colombiano, quien era esperado el domingo, recién aterrizó ayer. Más allá del malestar de Gustavo Costas y la dirigencia, el preparador físico le armó un plan de trabajo en doble turno para ponerse al día. En tanto, el club hizo una oferta por Joao Ortiz, volante de Independiente del Valle. Por ahora es insuficiente.

## Vila habló de estafa en el pase de Reali

San Lorenzo

#### Nahuel Lanzillotta

nlanzillotta@clarin.com

Matías Reali debutó en San Lorenzo ayer en el primer amistoso que el equipo de Boedo disputó en la pretemporada uruguaya. El extremo de 27 años fue titular aunque no pudo gravitar en la derrota por 2 a 0 ante Progreso por el Desafío de Invierno de la Serie del Río de la Plata. Pero apenas terminado el ración está caída", explicó Vila en

partido, casi al mismo tiempo que el futbolista hablaba con la prensa secándose la transpiración, explotó una bomba que involucra su pase desde Independiente Rivadavia.

Daniel Vila, presidente de la institución mendocina, realizó una fuerte denuncia contra San Lorenzo. "Nos enviaron un certificado de transferencia trucho. Nunca se acreditó el dinero que dijeron haber enviado", disparó el empresario en el programa Pastor 910 de radio La Red.

"San Lorenzo nos estafó. La ope-

una gravísima acusación contra la entidad presidida por Marcelo Moretti.

Reali había sido confirmado como el primer refuerzo del equipo de Leandro Romagnoli la semana pasada.

La negociación llevó varios días pero se cerró en 1.800.000 dólares. Sin embargo tardó en oficializarse unos días ya que en Independiente Rivadavia no autorizaban el pase hasta tanto no se realizara un primer pago de 1 millón de dólares.

Sus dirigentes recién levantaron el pulgar una vez que en San Lorenzo avisaron que habían transferido el dinero con la colaboración de un grupo empresario externo. Y así Reali, que ya se había realizado la revisión médica, pudo firmar su contrato y comenzar a entrenarse.

"El lunes fuimos al banco a ver si cia en un hecho insólito.■

había sido acreditada la transferencia y no estaba; tampoco estuvo el martes. Hoy fue el vicepresidente. Se hizo presente en el banco personalmente, habló con el gerente y le dijo que la transferencia no sólo no estaba acreditada sino que la cuenta de la que se había hecho la presunta transferencia era una cuenta inexistente", detalló Vila.

Y avisó que ya hizo una denuncia al respecto. "Procedimos primero a rescindirle el contrato a San Lorenzo y luego a notificarle al jugador que tenía que hacerse presente mañana en Córdoba en la pretemporada de Independiente Rivadavia. Notificamos a AFA también y formulamos la denuncia porque fuimos estafados en nuestra buena fe", aseguró.

Vila declaró nula la transferen-

### Oficialmente, Isla ya es la tercera baja

#### Independiente

Lo anticipó después del partido que Chile perdió con Argentina en la fase de grupos de la Copa América. Y no mintió. La dirigencia ya sabe que el lateral de 36 años no retornará al club de Avellaneda por una decisión propia y ya negocia la rescisión de su contrato. Si había alguna luz de esperanza de poder revertir su postura, se apagó por completo. Así Isla se convirtió en la tercera baja del receso.■

#### Eurocopa



El "otro" zorro. Luego de superar el escollo belga, Mbappé está listo para enfrentar mañana a Portugal y a Cristiano por los cuartos de final. AP

# Mbappé, el hombre de la máscara, dice: "Es un horror absoluto"

Sinceridad brutal, la estrella francesa habló de lo mal que se siente al jugar con la protección en su cara por la fractura del tabique nasal que sufrió en el debut.

#### HAMBURGO, ALEMANIA. ESPECIAL

Las expectativas que tenía Kylian Mbappé sobre la Eurocopa 2024 resultaron ser muy diferentes a la realidad. "Es un horror absoluto", se sinceró la estrella francesa cuando espera el cruce trascendental frente al Portugal de Cristiano Ronaldo.

Desde el primer partido se dio cuenta que no podría dar su 100 por ciento dentro de la cancha dado que se fracturó el tabique durante el encuentro con Austria que lo obligó desde entonces a usar una máscara para lo que resta del torneo.

Mañana Francia enfrentará su

partido de los cuartos de final, pero el delantero todavía no se acostumbró a la protección que cubre su rostro. "Es horrible jugar con una máscara. Sigo cambiando de máscara porque cada vez que hay algo que me molesta, algo que no está del todo bien, intento cambiarla", dijo en la previa a los octavos de final contra Bélgica que finalizó con la victoria francesa con un gol en contra de Jan Vertonghen.

"Limita la visión y luego está la transpiración que hay que dejarla salir. Pero no puedo jugar sin la máscara. La odio, es muy molesta. Y la cambié ya cinco veces", sostuvo.

Didier Deschamps, el entrenador del subcampeón del mundo en

#### "No puedo jugar sin la máscara. La odio, es muy molesta. Y la cambié ya cinco veces".

Qatar 2022, explicó que "todo lo que tiene adelante lo ve bien, pero hay algo que falta en su visión periférica".

Al principio su idea fue usar una máscara hecha a medida con los colores de su país, pero por reglamento sólo se permite que los jugadores usen una protección de un mismo color, por lo que terminó siendo negra. El modelo se ajustó y ante Bélgica optó por una más ajustada pero con una mejor ventilación y un elástico en vez de dos.

"Francamente supe dónde me metía cuando me rompí la nariz y decidí no operarme. Es una situación nueva y esto puede provocar que reciba golpes y que el dolor persista. Pero voy a intentar darlo todo para llevar a Francia a lo más alto. La nariz no es lo más importante", admitió. ■

# El gobierno turco se indignó por la investigación a Demiral

NYON, SUIZA. CORRESPONSAL

De la pasión turca a la polémica europea: el defensor Merih Demiral, autor de los dos goles de su selección el martes frente a Austria, es investigado por la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol (UEFA, según sus siglas en inglés) por una polémica celebración. La medida indignó al gobierno del presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

Demiral fue el héroe de su equipo al anotar los goles en el triunfo por 2-1 ante Austria que clasificó a Turquía para los cuartos de final de la Eurocopa de Alemania.

Pero su celebración, haciendo el símbolo de los "Lobos grises", un

grupo de extrema derecha turco, abrió una agria polémica con la intervención incluso de miembros del gobierno alemán y turco.

Los "Lobos grises" es la rama paramilitar del Partido de Acción Nacionalista, miembro de la coalición dirigida por el Partido de la Justicia y del Desarrollo (AKP) de Erdogan.

Sus milicias intimidan y agreden con regularidad, desde hace décadas, a las minorías en Turquía como los armenios, kurdos y homosexuales.

La UEFA anunció ayer la apertura de una investigación por "supuesto comportamiento inapropiado" a Demiral por ese gesto que se identifica con la extrema derecha de su país.

Se espera que la UEFA haga pública sus conclusiones y eventuales sanciones antes del partido de los cuartos de final contra Países Bajos del sábado en Berlín.

"El símbolo de extremistas de derecha turcos no tiene cabida en nuestros estadios", reaccionó en X la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, del Partido Socialdemócrata.

"Utilizar la Eurocopa de fútbol como plataforma para el racismo es totalmente inaceptable. Esperamos que la UEFA investigue el caso y estudie sanciones", añadió.

En Alemania, donde existe una manas hacia Demiral".

numerosa comunidad inmigrante de origen turco, las autoridades ya tuvieron que enfrentar a partidarios de los "Lobos grises", un grupo considerado racista y antisemita en Alemania.

En cambio, el portavoz del AKP, Omer Celik, calificó de "inaceptable" la investigación de la UEFA y criticó la reacción del gobierno alemán.

"Sería oportuno para aquellos que persiguen el racismo y el fascismo que se concentren en los resultados de las recientes elecciones en algunos países de Europa", añadió en referencia al auge de los partidos de extrema derecha en varios países en los comicios europeos de junio.

Recordando que Alemania no prohíbe los símbolos de los "Lobos grises", Celik criticó también "las reacciones con intereses políticos y xenófobas de las autoridades alemanas hacia Demiral".■

### Rumania se despidió y emocionó

#### MUNICH, ALEMANIA. ESPECIAL

Después de su derrota dolorosa por 3-0 frente a Países Bajos en los octavos de final de la Eurocopa, Rumania se despidió del torneo con un gesto de respeto inédito dejando sus vestuario limpio y una emotiva carta. "La Eurocopa 2024 fue una de las experiencias futbolísticas más importantes de nuestra historia y estamos felices de que haya sido Alemania quien ofreció el escenario", comenzó el mensaje. "Cada partido, cada emoción, cada experiencia nos unió alrededor de la magia del fútbol", sostuvo el escrito.■

#### **Tenis**

# De no tener ranking hace un año a enfrentar a Djokovic

Jacob Fearnley, escocés de 22 años, alternaba el deporte con sus estudios de Kinesiología. Ahora se recibió y el premio lo tendrá hoy en Wimbledon.

LONDRES, INGLATERRA, ESPECIAL.

El 26 de mayo, Jacob Fearnley estaba festejando la consagración de los Horned Frogs en la liga universitaria de Estados Unidos, en la que brilló durante su paso por la Universidad Cristiana de Texas. El escocés de 22 años, que se graduó con un título de Kinesiología, estaba 522° en el ranking ATP. Solo 39 días después, como 277° del mundo, tendrá el desafío de jugar con uno de los mejores de la historia en la cancha más prestigiosa y tradicional del mundo del tenis. El nacido en Edimburgo chocará hoy en la cancha central del All England con el serbio Novak Djokovic por la segunda ronda de Wimbledon.

"Es una locura. No puedo describir lo que siento ahora mismo. Era algo que tenía en mi cabeza, sabiendo que podía jugar contra él. Va a ser un poco intimidante, pero es un partido por el que estoy muy emocionado. Es el más importante de mi carrera hasta ahora. Compartir la cancha con un jugador así será realmente especial", comentó en la previa del encuentro, programado para el primer turno, a las 9.30 de Argentina.

Fearnley, diestro y con revés a dos manos, tuvo una buena carrera como junior. Llegó a ocupar el 27° escalón del ranking ITF de esa ca-



El kinesiólogo. "Estoy muy emocionado, pero será un poco intimidante", avisó Fearnley sobre Djokovic.REUTERS

tegoría, ganó cuatro títulos y alcanzó los octavos de final del Australian Open 2019. En esa etapa se dio el gusto de **pelotear varias veces con Roger Federer** en el marco del "grande" británico y también de vencer a dos de los mejores jugadores de la actualidad: Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

Al italiano le ganó fácil (doble 6-3) por la primera ronda de un

Grado 4 en Marza, Malta, en abril de 2017. Al español lo doblegó en un peleado tie break (14-12) en el tercer set de la final de un Grado 2 de Sanxenxo, España, en 2018.

Parecía tener un futuro seguro en el circuito profesional, pero en 2019 eligió instalarse en Estados Unidos y poner su energía en el tenis universitario, con el objetivo de desarrollar su juego y su cabeza. "Las carreras de Alcaraz y Sinner fueron muy diferentes a la mía. Yo fui a la universidad y esos chicos son los mejores del mundo. Sigue siendo genial poder contarle a la gente que alguna vez les gané", comentó Fearnley.

Y aseguró: "La universidad me ayudó mucho, fue la mejor decisión que he tomado. Aprendí mucho, me desarrollé físicamente y me hice mucho más fuerte mentalmente".

A fines de mayo, el británico culminó sus estudios y volvió a su país con el objetivo de empezar a construir su carrera profesional. Ya había jugado un challenger (en octubre de 2022 en Estados Unidos) y varios torneos del ITF World Tour, pero sin continuidad ni grandes resultados. Es más, hace exactamente un año, su nombre ni siquiera figuraba en el ranking ATP. Apareció por primera vez el 24 de julio de 2023, en el 1.763° escalón, tras ganar su primer trofeo en un M25 en Edgbaston.

Arrancó 2024 en el 646° escalón y en junio ganó el Challenger de Nottingham tras superar la clasificación. El título, el primero para él en ese nivel, le permitió escalar de la 525ª a la 274ª posición.

#### LOS ARGENTINOS

Francisco Cerúndolo y Lourdes
Carlé fueron eliminados en la primera ronda. Él cayó por 6-7 (5-7),
3-6, 7-5, 6-3 y 6-4 ante el ruso Roman Safiullin y ella fue superada
6-2 y 7-5 por la estadounidense
Katie Volynets. Hoy, por la segunda ronda, Tomás Etcheverry enfrentará al australiano Alexei
Popyrin y Francisco Comesaña, al australiano Adam Walton.

La federación de tenis de Grand Bretaña decidió premiarlo con una invitación especial para Wimbledon, donde en el debut le ganó al español Alejandro Moro por 7-5, 6-4 y 7-6 (14-12). Hoy se medirá contra Djokovic, siete veces campeón en el All England, y dijo: "No tiene debilidades. Saldré a disfrutar y poner mi juego en la cancha a ver qué pasa".■

# Alcaraz y Sinner caminan seguros por el césped inglés

LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL.

El español Carlos Alcaraz, número 3 del mundo y defensor del título, y el italiano Jannik Sinner, líder del ranking, avanzaron a la tercera ronda de Wimbledon.

El reciente número uno se impuso a su compatriota Matteo Berrettini, finalista en 2021, por 7-6 (7-3), 7-6 (7-4), 2-6 y 7-6 (7-4). "Sabía que tendría que aumentar mi nivel respecto a la primera ronda. Berrettini fue finalista aquí y es un especialista en césped", declaró tras su victoria. Sinner se medirá ahora con el serbio Miomir Kecmanovic, quien derrotó en cinco sets al neerlandés Tallon Griekspoor.

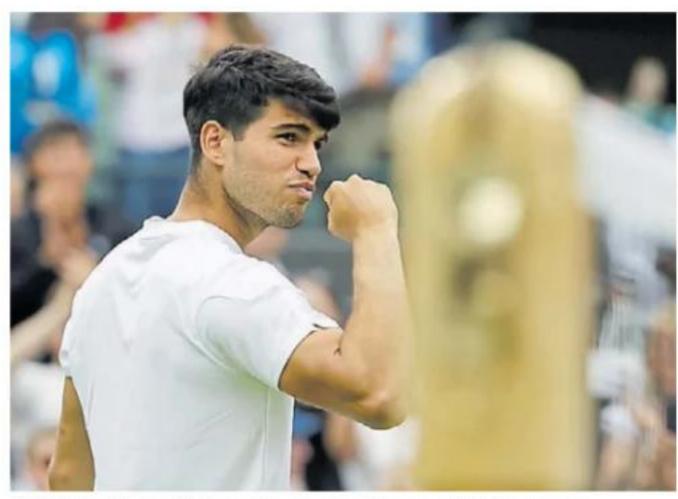

Adelante. Carlos Alcaraz sigue a paso firme en Wimbledon. EFE

En tanto, Alcaraz sufrió en el inicio del choque, pero luego todo fue mucho más fluido y se impuso al australiano Aleksandar Vukic por 7-6 (7-5), 6-2 y 6-2. En la siguiente ronda, el español de 21 años se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe con un boleto para octavos de final como premio.

"Estoy contento con mi partido. El primer set fue la clave. Él sirvió para llevarse ese set, pero pude jugar un buen tie break. En el segundo y el tercero, jugué realmente a un alto nivel, así que estoy muy contento", valoró el español.

Sufrió más para clasificarse el ruso Daniil Medvedev (5°), semifinalista de la pasada edición, que tuvo que remontar ante el francés Alexandre Müller, al que ganó por 6-7 (3-7), 7-6 (7-4), 6-4 y 7-5.

Entre las "víctimas" ilustres se destacó el noruego Casper Ruud (8°), que perdió 6-4, 7-5, 6-7 (1-7) y 6-3 ante el italiano Fabio Fognini. ■ clasificó por primera vez carrera a una tercera ror Wimbledon, donde jugar la rusa Diana Shnaider. ■

### Navarro dio la sorpresa ante Osaka

LONDRES, INGLATERRA. ESPECIAL.

La japonesa Naomi Osaka salió despedida de Wimbledon con una dura derrota ante la estadounidense Emma Navarro por 6-4 y 6-1. La nipona, que no gana dos partidos seguidos en un Grand Slam desde el Abierto de Australia 2022, tras estar fuera más de un año por decisión propia y por su primer embarazo, no pudo contra una rival que solo cometió cinco errores no forzados. A los 23 años, Navarro se clasificó por primera vez en su carrera a una tercera ronda de Wimbledon, donde jugará con

#### Juegos Olímpicos y ciclismo

# De Cecco y Sánchez Moccia, abanderados en París 2024

El voleibolista y la jugadora de las Leonas son medallistas olímpicos y el viernes 26 portarán la celeste y blanca en la ceremonia inaugural en el Sena.

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se inaugurarán el viernes 26 con una multitudinaria ceremonia en el río Sena. Y Argentina ya sabe quiénes serán los encargados de portar la bandera celeste y blanca en la fiesta de apertura. Rocío Sánchez Moccia y Luciano De Cecco fueron elegidos para encabezar la delegación nacional en la fiesta de apertura.

Ambos disputarán sus cuartos Juegos y se subieron al podio con sus respectivos equipos en Tokio 2020. Sánchez Moccia, quien viajó a la capital japonesa apenas cuatro meses después de ser mamá, se colgó la medalla de plata con sus compañeras de las Leonas, tras caer ante Países Bajos en la final. Y De Cecco fue el capitán del seleccionado de vóleibol que conquistó un histórico bronce al superar a Brasil en el duelo por el tercer puesto.

La porteña de 36 años es una de las capitanas y la jugadora más experimentada del equipo dirigido por Fernando Ferrara. Disputó más de 250 partidos internacionales con la camiseta albiceleste y tuvo su bautismo olímpico en Londres 2012, donde consiguió su primera medalla: una plata. Cuatro años más tarde, formó parte del plantel que terminó séptimo en Río de Ja-



Capitán. Luciano De Cecco, el mejor armador.

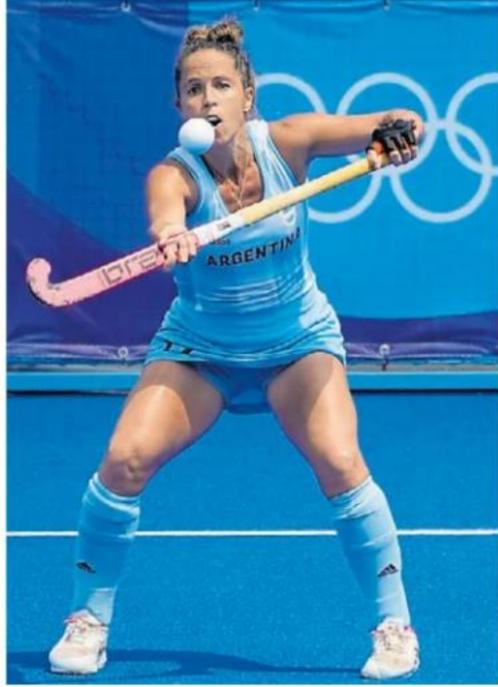

Capitana. Rocío Sánchez Moccia, madre y Leona.

neiro 2016. Y sorprendió al viajar a Tokio muy poco después del nacimiento de su hija Francesca y celebró otro subcampeonato.

Volante surgida en Liceo Naval disputó además tres Mundiales, en los consiguió dos medallas: el bronce en La Haya 2014 y la plata en España-Países Bajos 2022. El año pasado se coronó campeona en los Juegos Panamericanos de Santiago, resultado con el que las Leonas aseguraron el cupo para París.

De Cecco, de 36 años, también es el capitán de su seleccionado, que irá a la capital francesa con la ilusión (y el objetivo) de repetir el podio de Tokio. En los Juegos japoneses, el conjunto dirigido por Marcelo Méndez perdió en semifinales con Francia y luego superó a Brasil para quedarse con el bronce, la segunda presea de la historia del vóleibol argentino, después de la del mismo metal que se había ganado en Seúl 1988.

Olímpico también en Londres y en Río, el santafesino fue oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y fue elegido como mejor armador en el Mundial de Japón 2011, en el que Argentina fue séptimo. Se coronó tres veces campeón de la SúperLega de Italia (2018, 2021 y 2022), ganó tres veces la Copa Italia y dos la Supercopa de Italia. También se consagró subcampeón de la Champions League de vóleibol 2017 con Perugia y del Mundial de Clubes de Betim 2021 con Lube.

Argentina competirá en París 2024 con una delegación de 135 atletas en 25 disciplinas. Serán los primeros Juegos con paridad de género los segundos en los que habrá un abanderado de cada género. En Tokio, quienes lideraron el desfile nacional fueron Santiago Lange y Cecilia Carranza, que se habían coronado campeones en la clase Nacra 17 del yachting en Río 2016.

De Cecco será el primer voleibolista en llevar la bandera argentina en la ceremonia inaugural de una cita olímpica. Sánchez Moccia será la tercera del hockey, después de Marcelo Garraffo en Barcelona 1992 y Luciana Aymar en Londres 2012.

Entre quienes portaron la bandera en una edición aparecen también los basquetbolistas Luis Scola (2016) y Emanuel Ginóbili (2008), la tenista Gabriela Sabatini (1988), los nadadores Jeanette Campbell (1964) y Alberto Zorrilla (1932), y los maratonistas Juan Carlos Zabala (1936) y Delfo Carrera (1952). ■

# Cavendish, máximo ganador de etapas en el Tour de Francia

SAINT-VULBAS, FRANCIA. ESPECIAL

Fue tan grandioso el récord de Eddy Merckx, ganador de 34 etapas en el Tour de Francia, que tuvo que esperar más de 40 años después de su retiro para ver a alguien superar semejante registro. Ocurrió ayer en la quinta etapa ganada por el británico Mark Cavendish, quien así consiguió su 35ª victoria, un hito sin precedentes.

Quienes venían en la punta definieron en los 200 metros finales. Entrar bien colocado en la interminable recta de Saint-Vulbas, localidad de solo 1.250 habitantes, era clave. Lo curioso es que Cavendish cruzó la meta con la cadena rota, colgando. Todo un logro para el "Expreso de Man", de 39 años, el



"Expreso de Man", de 39 años, el **Récord.** El británico Cavendish se llevó su 35ª etapa del Tour. REUTERS

mismo que se había retirado en 2023 tras una caída pero decidió prolongar su carrera para escribir esta página dorada en la historia del ciclismo.

Cavendish superó en una llegada caótica al belga Jasper Philipsen y al noruego Alexander Kristoff. Abrió los brazos y sonrió como quien sabe que consiguió algo difícilmente repetible. Es la mejor forma de coronar una trayectoria de 18 años como profesional, con 165 victorias.

Muestra de su enorme vigencia es que ganó etapas del Tour con 16 años de diferencia: lo logró en 2008 (4 veces), 2009 (6), 2010 (5), 2011 (5), 2012 (3), 2013 (2), 2015 (1), 2016 (4), 2021 (4) y ahora la primera en 2024. Además, tiene 17 triunfos en etapas en el Giro de Italia, un título mundial de ciclismo en ruta (2011) y la Milán-San Remo.

"No lo puedo creer. Necesitaba una etapa y con la ayuda de mi entrenador, que conoce el Tour, lo conseguimos. Armamos un equitore la Carlos Rodríguez a la Landa a 1m32. Hoy se sexta etapa, de 163,5 kilotores manos un equitores manos un equitores conseguimos. Armamos un equitores conseguimos. ■

po para esto. Me rompí un hombro el año pasado y este año estaba sufriendo, pero estoy muy bien. **No puedo estar más feliz**", dijo *Cav*.

Cambios en la preparación física, hábitos y alimentación están prolongando la carrera de los deportistas en el alto nivel y Cavendish, un viejo rockero del ciclismo mundial, es un claro ejemplo.

Superó el récord de etapas ganadas por Merckx, quien comparte con los franceses Jacques Anquetil y Bernard Hinault, y con el español Miguel Indurain el récord de cinco títulos en el Tour de Francia. Toda una leyenda.

Mientras Cavendish disfrutaba de su fiesta con la familia, el esloveno Tadej Pogačar subió al podio a enfundarse el maillot amarillo de líder. Lo sigue Evenepoel a 45 segundos, Vingegaard a 50, Juan Ayuso a 1m10, Primoz Roglic a 1m14, Carlos Rodríguez a 1m16 y Mikel Landa a 1m32. Hoy se disputará la sexta etapa, de 163,5 kilómetros, entree Mâcon y Dijon. ■

**Deportes** 43 CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### Ajedrez y básquetbol

# Faustino Oro lo hizo de nuevo y arrasó al número 2 del mundo

El prodigio argentino barrió del tablero al estadounidense Hikaru Nakamura, escolta de Magnus Carlsen, en una partida online a tres minutos.

#### Hernán Sartori

hsartori@clarin.com

A Faustino Oro no le bastó con ser el maestro internacional más joven de la historia del ajedrez, récord mundial logrado el domingo pasado, a los 10 años, 8 meses y 16 días. El prodigio argentino lo hizo de nuevo y ayer, en un torneo de partidas blitz a tres minutos, destrozó al gran maestro estadounidense Hikaru Nakamura, número dos del ranking mundial de la FIDE. Y su festejo fue antológico.

El Arena Kings es un torneo que se juega en la plataforma Chess.com todos los miércoles, con un ritmo de tres minutos a finish. ¿Qué significa? Que cada ajedrecista tiene ese tiempo y por más que esté por dar jaque mate puede perder si se le acaba porque no hay incremento como en otros formatos. por ejemplo, en los que se suman dos segundos por cada movida.



¡Le ganamos a Hikaru! Así festejó su victoria Faustino Oro.

En este formato en el que Nakamura es especialista y uno de los streamers más seguidos, Fausti lo barrió con las piezas blancas y su celebración fue espectacular. "¡Le ganamos a Hikaru!", gritó mientras movía sus brazos, con el mismo festejo que inmortalizó cuando venció en un partida a un minuto al noruego Magnus Carlsen, número uno del mundo y rey de este era.

Lo más increíble aún es que con 19 victorias y 5 derrotas, Faustiterminó octavo entre 1.668 jugadores, detrás del mismo Nakamura y de Gata Kamsky, niño prodigio nacido hace 50 años en la ex Unión Soviética y retador en 1996 de Anatoli Karpov por el título mundial que estaba dividido por la escisión comandada por Garry Kasparov.

"Nos toca Hikaru, gente, concen-

trados", avisó Fausti cuando empezó la partida con peón rey y el estadounidense movió "c6" en la Defensa Caro-Kann. Eso tienen los torneos online como éste: los ajedrecistas transmiten en vivo y hablan mientras juegan.

En el medio juego se le escuchó decir: "¿Cuál es tu magnífica idea? ¿O no tienes idea?". De pronto se dio cuenta de que podía avanzar un peón a "c6" y dijo: "Cuidado que le gano a Hikaru". Dicho y hecho: se quedó con un caballo de más.

"Estamos ganadísimos, pero cuidado que es Hikaru. Es una locura lo que estoy haciendo", advirtió. "Si yo no gano esta partida, me muero", añadió. Y tenía razón, porque dos movidas después el número dos del mundo abandonó.

"¡¡¡Vamos, le ganamos a Hikaru!!!", gritó con sus movimientos de niño de 10 años que contagian alegría. Porque Faustino Oro se divierte jugando... y ganándoles a los mejores del mundo. ■

dos y el cuarto será una opción de

Los James estarán a las órdenes

de J.J. Redick, exjugador de la NBA

sin experiencia previa como entre-

nador pero que ha sido el elegido

La renovación de LeBron con los

californianos, que era el escenario

más factible para ambas partes, lle-

ga después de que renunciara a su

opción de jugador para un año más

y de que hubiera rumores al res-

pecto de que estaría dispuesto a re-

bajarse el sueldo para que los La-

kers pudieran reforzar la plantilla

equipo para los Lakers.

por los Lakers.

### La libreta de polideportivo

Automovilismo

#### El sueño de Colapinto

Franco Colapinto cumplirá mañana un sueño, cuando se suba a un monoplaza del equipo Williams para la primera sesión de prácticas del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. La cita es a las 8.30 de Argentina en el mítico circuito de Silverstone. El pilarense de 21 años recién cumplidos y piloto del MP Motorsport de la F2 será el primer argentino en participar de una prueba de la categoría desde Gastón Mazzacane en 2001.

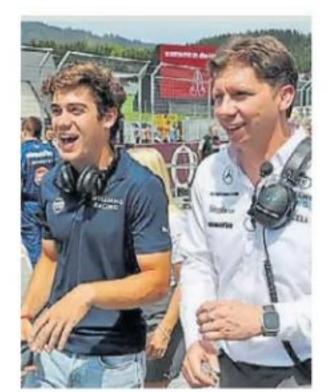

Feliz. Franco Colapinto.

Rugby

#### Juegan Los Pumitas

Los Pumitas irán hoy por su primera victoria en el Mundial Sub 20 de Sudáfrica. Tras la derrota que sufrió en el debut, el seleccionado argentino de rugby chocará con el dueño de casa en el estadio Danie Craven de Coetzenburg, por la segunda fecha del Grupo C. En la primera jornada, el conjunto de Álvaro Galindo perdió 40-21 ante Inglaterra, campeón del Seis Naciones de la categoría, mientras que el local apabulló por 57-7 a Fiji.

Atletismo

#### Hiltz: logro histórico

La atleta transgénero no binaria Nikki Hiltz hizo historia al clasificarse a los Juegos Olímpicos de París en los 1.500 metros. La estadounidense de 29 años se impuso con un tiempo de 3m55s33 en la final de los Trials que se disputaron en el Hayward Field de la Universidad de Oregon. "Es un sueño hecho realidad, pero esto es más grande que yo", afirmó Hiltz, oro panamericano en Lima 2019 y plata mundial indoor en Glasgow 2024.

## LeBron James firmó con los Lakers para jugar con su hijo

LOS ANGELES, EEUU. EFE

LeBron James todo lo puede. A los 39 años, llegó a un acuerdo con Los Angeles Lakers para renovar por dos años a cambio de 104 millones de dólares. La cifra no sólo le sirve para seguir engrosando su suculenta cuenta, que ya supera los 1.200 millones de dólares, sino que se dará el gusto de jugar son su hijo Bronny, seleccionado en el último draft de la NBA.

Máximo anotador en la historia de esa liga y el único jugador con 20 All-Stars en su trayectoria, Le-Bron cumplirá en diciembre 40 años y sigue jugando a un nivel excepcional.

Con cuatro anillos en la NBA. uno de ellos con los Lakers en 2020, será la primera vez en la historia que un padre y un hijo compartirán equipo.

La adquisición trajo toda una polémica y una pregunta: ¿Si no fuera el hijo de LeBron, Bronny hubiera sido elegido por los Lakers? Pare-

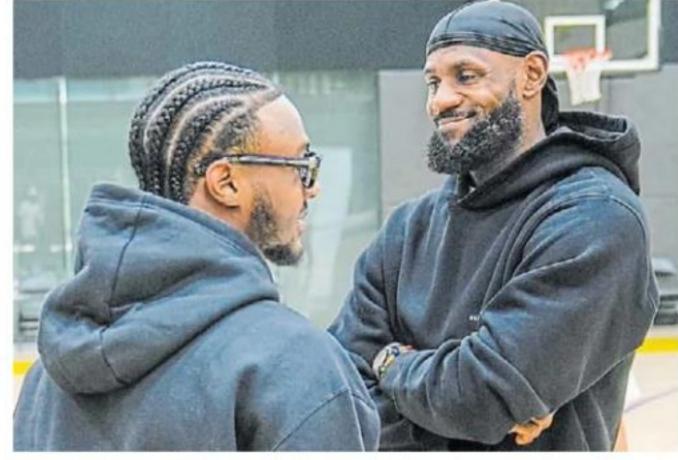

Bronny y LeBron. Hijo y padre basquetbolistas, juntos en los Lakers. AP

vecino hubiera sido elegido en el draft tras promediar 4,8 puntos, 2,8 rebotes, 2,1 asistencias y 26 por ciento en tiros de tres puntos.

Con Anthony Davis y LeBron al frente, los Lakers cayeron la temporada pasada en la primera ronda del playoff frente a Denver Nuggets

Celtics, sus eternos rivales, los adelantaban con su 18° título, contra los 17 de los angelinos.

Bronny James firmó un contrato con Los Angeles Lakers por cuatro años y 7,9 millones de dólares, informaron el portal The Athletic y la cadena ESPN. Los tres primeros ce difícil que cualquier otro hijo de y vieron asimismo cómo Boston años del contrato serán garantiza- será al mejor de siete partidos.

Uno de los nombres que se escuchó fue el del eximio tirador Klay Thompson, que dejó Golden State

Warriors pero al final se marchó a los Dallas Mavericks de Luka Don-

cic.

#### **BOCA, A LA FINAL**

con jugadores de peso.

Boca se clasificó a la final de la Liga Nacional al derrotar 3-2 a Quimsa en la semi, gracias a la victoria en Santiago del Estero por 74-69. Anoche se definía su rival en la serie decisiva con el último duelo entre Instituto y Olímpico. La final comenzará el sábado y

#### Teatro



Reflexivo. Leyrado, en su departamento de Palermo. Lleva 40 años en pareja: cuenta que con su mujer fueron a terapia para consultar si se tenían que separar. LUCIANO THIEBERGER

# A los 72 años, y a horas de estrenar "Una terapia integral", el actor que supo ser Panigassi en "Gasoleros" dice atravesar un momento de plenitud. Retrato de un hombre feliz de estar vivo.



**Fabián Cataldo** Especial para Clarín

ada instante frente a Juan Leyrado adquiere profundidad y calidez. Nos recibe con una taza de té en su luminoso departamento de Palermo junto a su gatita Berlín (por uno de sus hijos, que vive en Alemania). En sus paredes están colgados sus propios cuadros, sin títulos, inspirados en estados de ánimo. A los 72 años, luce relajado, sabio, dichoso por el solo hecho de vivir. El entusiasmo por Una terapia integral, la obra que está ensayando y se estrena hoy en el Teatro Metropolitan, le hace brillar los ojos detrás de sus personalísimos anteojos.

"Es una obra deliciosa, una comedia muy inteligente que desde
hace años tiene éxito en Barcelona
y Madrid. Mi personaje es un panadero particular, que desea cambiar
a las personas para que cada uno
se encuentre consigo mismo", dice
sobre la pieza de Marc Angelet y
Cristina Clemente, en la que es dirigido por Nelson Valente, con producción de Adrián Suar, Mariano
Pagani, Sebastián Blutrach y Preludio Producciones. Comparte
elenco con Carola Reyna, Paola
Krum y Carlos Belloso.

Que lo vuelva a producir Adrián Suar tiene una carga afectiva para él: recordemos que Gasoleros fue emitida entre 1998 y 1999 por Canal 13 en el horario central de las 21 y fue uno de los mayores éxitos de Polka, la productora de Suar. Allí, Leyrado inmortalizó a unos de esos personajes que dejan un recuerdo indeleble como el de Héctor Panigassi, ex colectivero devenido en mecánico que tenía un taller junto a familiares y amigos.

Con Suar, Leyrado también protagonizó la película *El día que me amen* (2003) y la serie *El maestro* (2017). "Es un reencuentro fantástico. Cuando hicimos *Gasoleros*, fue un momento muy importante para mi carrera, porque aprendí mucho. Con Adrián mantuve una relación de trabajo intensa y apasionada. Me gustó mucho la propuesta que me



Siempre digo que los actores somos desocupados que a veces trabajamos. Muy diferente de lo que se le hace creer a la gente". hicieron ahora. Él es un tipo que conoce muchísimo de todo esto, así que es un respaldo interesante".

En Una terapia integral, interpreta a un panadero experimentado que lleva más de diez años impartiendo cursos para enseñar a hacer pan. Su método parte de una simple y curiosa premisa: "Para hacer un buen pan, no hace falta la mejor harina o la levadura más fresca, para hacer un buen pan sólo es necesario estar bien con uno mismo". De esa manera, los alumnos no solamente amasan o controlan la temperatura del horno: se confiesan, lloran, ríen, gritan y se liberan. -La comedia que estás a punto de estrenar retrata a una sociedad que conserva la necesidad de creer en algo. ¿Vos tenés fe o la fuiste perdiendo por el camino?

-Hace tiempo que no tarareo la canción de Palito Ortega, "Yo tengo fe, que todo cambiará...". Soy de una generación que transitó muchísimos cambios y la fe ahí interviene. En qué creemos, en quién creemos. Hay que creer en uno mismo, tener conocimiento de uno mismo. Siempre lo hice para modificar cosas que no me gustaban de mí, para disfrutar de cosas que no podía. Si bien no soy individualista, el trabajo de la fe tiene que ver conmigo mismo. Con la fe en mi evolución y en lograr convertirme en mejor persona. Y esta obra es interesante porque transita estas cuestiones. -¿Qué cosas seguís aprendiendo? -Aprendí que a esta edad ya no quiero tener razón. Es un gran alivio, no tengo que hacer un esfuerzo por nada. En esta etapa estoy bien con mi edad, no quisiera tener 30 años. Revisé mucho mi vida y estoy en un momento que me gusta. Logré un lugar en mí de tranquilidad por no querer tener la razón. No empujo nada, no me empujo. Salgo a la calle como estoy, no me pongo algo arriba. Entonces me



Una terapia integral. Con Paola Krum, Carola Reyna y Carlos Belloso.

-Tu hijo Luciano (actor y director

#### -lu hijo Luciano (actor y director de cine) dijo en una entrevista que uno de tus legados es la capacidad que tenés para disfrutar...

-Yo ahora interpreto a un panadero, pero ya hice historias sobre vinos y sobre el aceite extra virgen. Siempre estoy muy conectado con lo que tiene que ver con los sabores. Disfruto mucho de esas pequeñas cosas. Hice cursos de cocina. Me gusta cocinar, poner música y tomar un buen vino. Disfruto de los amigos, de hacer asados en casa. Aunque soy un poco fóbico, no me gustan las grandes aglomeraciones. Para mí una buena mesa es, cómo máximo, de seis personas. Hago meditación, salgo a caminar, me gusta hacer las compras. A veces María (su mujer psicoanalista, con la que está en pareja desde hace más de 40 años) tiene un congreso y viaja, y debo comer solo. Entonces me hago un asado para mí: es una fiesta. Me voy a la terraza, me llevo unos libros y música, y la paso recontra bomba.

Leyrado hace hincapié en la contención de su familia. Con María tienen tres hijos: Luciano (46), cineasta; Manuel (34), que vive en Berlín y es curador de arte; y Victoria (33), que vive en Tucumán. Y tiene cuatro nietos: Mía (16), Francisco (13), Agustín (8) y Simón (2). Hace terapia desde hace años: "Vivo en la zona que se llamaba Villa Freud: ¡Estoy rodeado!".

Y comparte un episodio curioso: "Tras vivir tantos años con María, veíamos que de la generación nuestra se habían separado todos. Estamos tan psicoanalizados que nos preguntamos entonces si hacíamos algo mal. Entonces fuimos a terapia de pareja, en dos oportunidades, para tener dos opiniones. Los psicoanalistas nos preguntaron por qué creíamos que nos teníamos que separar. Así que desde el punto de vista clínico no descubrimos motivos para separarnos. Nos acostumbramos a vivir felices y juntos toda la vida. Parece que

nos gusta y nos hace bien.

Cuando se le pregunta sobre la actualidad política del país, es contundente. "Este presidente fue elegido por el pueblo porque antes se hicieron las cosas muy mal. Me preocupa la política cultural de este Gobierno. Y esta historia de hacerle creer a la gente que los actores cobramos por otro lado... Siempre digo que los actores somos desocupados que a veces trabajamos. Muy diferente de lo que se le hace creer a la gente. Algunos tenemos suerte y trabajamos más, pero hay muchos compañeros y compañeras que están pasándola mal".

Y agrega: "Yo quiero que haya Estado, pero debe funcionar bien. Los problemas no se resuelven sacando al Estado. Lo que andaba mal lo están sacando, pero no ponen nada a cambio que funcione".

Hasta cierto punto, el ajuste también lo afecta a él: "Ahora estoy viajando más en colectivo. No voy en auto. Como ensayo todos los días, si tengo que dejarlo en un estacionamiento es mucha plata. Yo también voy al supermercado y me fijo bien en los precios. Si en Europa aumentan las bananas, no las compran. Nadie compra. Y a la semana esas bananas están más baratas".

Sigue: "El otro día subí al bondi, había cargado en la SUBE dos mil mangos... Y no te dura nada. Subí, le digo 'hasta Coronel Díaz y Las Heras', y me tuvo que dejar pasar porque no tenía saldo... Después se ofreció un pasajero: 'Leyrado, yo le pago'. A veces me preguntan: '¿Qué hace usted en un colectivo?'. A al-



A veces me preguntan: '¿Qué hace usted en un colectivo?'. Les debe romper la magia, porque creerán que tengo un Mercedes". gunos les debe romper la magia porque pensarán que tengo un Mercedes Benz".

Y se refiere a las muestras de afecto que recibe de la gente. "Si algún día llego a estar deprimido, salgo a la calle. Desde el camión me gritan: '¡Panigassi, vamos carajo!'. Recibo mucho cariño".

### -¿Estás conforme con tu actual versión de Juan Leyrado?

-Esta versión de mí mismo es mejor que la que me había imaginado. Estoy hablando con vos, voy a estrenar una obra, estoy mirando el cielo desde mi casa. La vida de los artistas es fantástica, pero hay que tener un equilibrio. A esta edad, nuestra profesión puede ser peligrosa. Más cuando no existen papeles para gente grande. A mí siempre me gustaron los actores grandes, los veo en un teatro actuando y me emociono.

#### -¿Por qué?

 Siento como que el texto "se les cae". No lo empujan. A mí me pasó de estar grabando y que el personaje tenga que decir: "¿Dónde está el baño?". Y yo digo, de repente: "Che, ¿dónde está el baño?". Y de pronto cortan la grabación porque creen que de verdad tengo ganas de ir al baño. Y es así, los actores grandes dicen las cosas, no las empujan. Y yo estoy en esa búsqueda. Al personaje lo tengo que sentir con el cuerpo y no sólo con la cabeza. Ojalá que la gente que venga a ver esta obra lo perciba. Porque no hago de un panadero que solo está haciendo pan, no es Panigassi haciendo pan.

### -¿Lograste un plus a través de tantos años de actuación?

-Si el público me va a ver en Romeo y Julieta, sabe que soy el mismo Leyrado que se encontró en el colectivo. Pero, aunque conozca la historia de memoria, va para ver cómo juego a ser eso.

#### -¿Tenés nostalgia?

-No soy melancólico, lo nuevo no lo rechazo, estoy predispuesto a aprender. Aunque hay cosas frente a las que estoy totalmente entregado. Con las redes me llevo bien. Bueno, como puedo. Aprendo, pero me aburro. Y pido que no me manden los libretos en forma digital, los quiero en papel.

#### -Y cuando te mandan el libreto, ¿tenés algún ritual?

-Sí, siempre voy con el libreto a almorzar al mismo restaurante de Palermo. Me siento en una mesa hermosa, con mantel. Me pido una pasta con una copa de vino y empiezo a leer. Después, cuando ensayo, el recuerdo que me motiva es esa primera lectura. Lo mejor que me puede pasar es que cada vez que interprete ese rol sienta lo que sentí esa primera vez que leí el guion. Por eso no lo puedo leer en la computadora, ni arriba del subte, ni ver la película del tipo que la hizo antes en el cine. Ni loco. ■

#### Cine

## Una de Tim Burton abrirá Venecia

Se trata de "Beetlejuice Beetlejuice", continuación del éxito de 1988.

Beetlejuice Beetlejuice, de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega y Willem Dafoe, abrirá la 81ª edición del Festival de cine de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre. La programación completa se anunciará oficialmente el 23 de julio.

La continuación de Burton de su clásico de comedia y terror de 1988, en el que Keaton regresa como el demonio malhablado que cambia de forma, se estrenará mundialmente fuera de competencia el 28 de agosto en el Palazzo del Cinema del Lido. El nuevo capítulo de Beetlejuice tendrá su lanzamiento en las salas del mundo el 4 de septiembre, a través de Warner Bros.

En Beetlejuice Beetlejuice, tres generaciones del clan Deetz regresan a su casa en Winter River después de una muerte en la familia. Cuando la rebelde hija adolescente de Lydia (Ryder), Astrid (Ortega), descubre un portal al más allá escondido en el sótano, el nombre del espíritu travieso Beetlejuice se repite inevitablemente tres veces, invitándolo a causar estragos en la casa de la familia Deetz una vez más.

el tan esperado regreso de uno de los personajes más emblemáticos del cine de Tim Burton, pero también la feliz confirmación del extraordinario talento visionario y la realización magistral de uno de los autores más fascinantes de su tiempo", afirmó el director artístico de Venecia, Alberto Barbera, en un comunicado. "La Bienal de Venecia tiene el honor y el orgullo de albergar el estreno mundial de una obra que presenta un

sorprendente giro de imaginación creativa y un ritmo alucinatorio". Por su parte, Burton dijo: "Estoy muy entusiasmado con esto. Significa mucho para mí tener el estreno mundial en Venecia".

El festival de este año se perfila como un evento repleto de estrellas de Hollywood, con Lady Gaga, Joaquin Phoenix, Angelina Jolie, Daniel Craig, Johnny Depp, George Clooney, Brad Pitt, Gal Gadot y Ana de Armas a la cabeza.

Joker 2: Folie à Deux, la secuela de Todd Phillips de Guasón, ganadora del León de Oro de 2019, protagonizada por Lady Gaga y Phoenix, seguramente participe de la competencia oficial, así como la biopic de Maria Callas de Pablo Larraín, Maria, con Angelina Jolie en el papel principal.

También está asegurada en la competencia **Queer**, la adaptación de William S. Burroughs a cargo del italiano Luca Guadagnino, en la que Daniel Craig interpreta el alter ego del renombrado autor contracultural, un expatriado estadounidense marginado que vive en México y lucha contra la adicción a la heroína.

Otros títulos que participarían son Wolfs, comedia de acción dirigida por Jon Watts que une a Clooney y Pitt como dos lobos solitarios obligados a trabajar juntos para encubrir un crimen; y Eden, thriller de supervivencia de Ron Howard, con Jude Law, Ana de Armas, Sydney Sweeney, Vanessa Kirby y Daniel Brühl.

Johnny Depp también podría regresar a Venecia como director de *Modi*, su película biográfica del pintor Amedeo Modigliani, protagonizada por Riccardo Scamarcio como el pintor, con Al Pacino como el coleccionista de arte Maurice Gangnat. ■

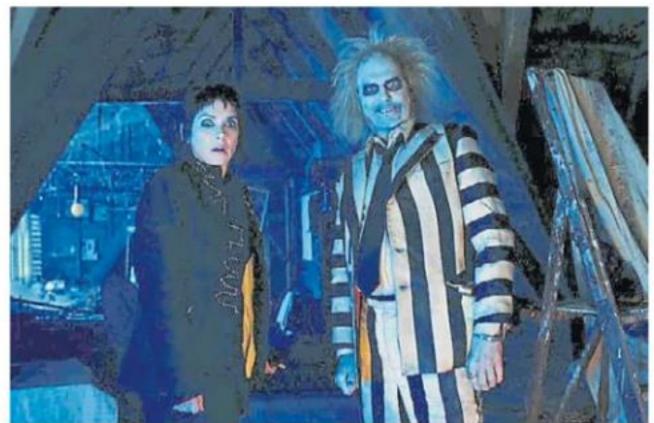

Regreso. Winona Ryder y Michael Keaton vuelven a un clásico.

46 Spot CLARIN - JUEVES 4 DE JULIO DE 2024

#### Cine

# "Un lugar en silencio: Día uno" ofrece más terror y muertes

Dirigida por Michael Samoski, esta precuela del éxito de 2018 narra cómo llegaron los alienígenas. Transcurre en una Manhattan sitiada y destrozada.

#### "Un lugar en silencio: Día uno"



Buena

Drama / terror. Estados Unidos, 2024. Título original: "A Quiet Place: Day One". 99', SAM 13. De: Michael Sarnoski. Con: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Djimon Hounsou.

#### Pablo O. Scholz

pscholz@clarin.com

En vez de continuar la historia, los productores de la saga Un lugar en silencio (entre ellos, Michael Bay, de Armageddon y Transformers) decidieron ir hacia atrás, y contar todo desde un principio.

Un lugar en silencio: Día uno se parece mucho a los denominados blockbusters de los años '80, trasladando las acciones a la isla de Manhattan, y con un presupuesto que cuadriplica el de la película original, la sorprendente Un lugar en silencio, de 2018. Hay más alienígenas, que escalan edificios, y como están en Nueva York y no en una granja como en la original y su secuela, hay muchas, muchisimas más muertes.

Las dos primeras películas habían sido dirigidas por John Krasinski, el actor de The Officey Amigos imaginarios, explorando un mundo post-apocalíptico en el que extraterrestres ciegos, pero con un sentido auditivo muy, pero muy fino, atacaban a todo aquello que emitiera un sonido, sea un humano o un vehículo.

De allí el título: había que mantenerse en silencio para no llamar la atención de los alienígenas, que eran mostrados en cuentagotas en la primera película. Esta precuela no tiene a ninguno de los personajes ya vistos, excepto a las criaturas, que llegan desde el espacio y aterrizan en Manhattan.

Y como no pueden tomar contacto con el agua (no me pregunten por qué), el hecho de que todo transcurra en la isla hace que las autoridades vuelen todos los puentes, para que las criaturas no puedan acceder a otras ciudades.

Decíamos que no está la familia



Acorralados. Sam (Lupita Nyong'o) y Eric (Joseph Quinn) huyen.

Abbott (el propio Krasinski y su esposa en la vida real, Emily Blunt), que al final de Un lugar en silencio II descubría cómo combatirlos tampoco Krasinski dirige: lo hace Michael Sarnoski, de Pig, con Nicolas Cage- y en su lugar el protagonismo recae en Sam (Lupita

Nyong'o), una joven que vive en una institución de cuidados paliativos, o algo así: tiene cáncer.

Y cuando el grupo participa en una excursión "a la ciudad", allí va Sam, el mismo día que los extraterrestres llegan a la Tierra. Una cuestión de mal timing. Cuando todo estalla, Sam parece más preocupada por ir a un local de pizza en Harlem, algo que tendrá su explicación hacia el desenlace.

Sam tiene un gato, Frodo (en verdad se utilizaron dos gatos), que funciona como un Macguffin, como Hitchcock llamaba a esa suerte de señuelos, un distractor o excusa argumental: aquí tememos que, en algún momento, Frodo maúlle. Y en el medio del caos, Sam se cruza con Eric (Joseph Quinn, Eddie Mundson en Stranger Things), un estudiante de Derecho británico que sigue con su corbata puesta, aunque haya perdido el saco. Eric sigue a Sam igual que Frodo.

#### El filme tiene similitudes con los blockbusters de los '80.

Lupita está genial en una trama en la que los gestos -en particular, sus ojos saltones-suelen decir más que las escasas palabras que los personajes pueden expresar, aunque se pueda hablar cuando llueve.

De todas maneras, uno podía imaginar que Día uno iba a explicar más sobre los alienígenas, su comportamiento o de dónde provienen. Bueno, si no hay otra precuela, no nos enteraremos, porque aquí, simplemente se muestra su llegada, como si fueran meteoritos.

Pero hay suspenso, escenas de devastación y primeros planos de estos cuadrúpedos que llegaron para quedarse y formar una saga de terror con cuerda para rato. Y no, no hay escena postcréditos. ■

## Charlotte Rampling, malhumorada e irreverente

"La matriarca"



Buena

Drama. Nueva Zelanda, 2021. Título original: "Juniper". 95', SAM 16. De: Matthew J. Saville. Con: Charlotte Rampling, Marton Csokas, George Ferrier, Edith Poor. Salas: Cinemark Palermo, Cinépolis Recoleta y Pilar.

#### P.O.S.

pscholz@clarin.com

A esta altura de su carrera, a Charlotte Rampling le basta mostrar una de sus famosas miradas para ganarse la atención y la simpatía del público. Y en La matriarca vuelve a hacerlo, una vez más.

La actriz de Portero de noche es

es por eso que Sam (George Ferrier) regresa a la casa paterna, en Nueva Zelanda, para ayudar a su padre viudo (Marton Csokas) a lidiar con su irreverente abuela inglesa. Es que Ruth se instalará con ellos, mientras cura su pierna.

Y así, en la convivencia obligada (Ruth está en silla de ruedas, y demanda atención apretando repetidas veces un timbre) es que este adolescente malhumorado (tiene a quién salir) va descubriéndose a sí mismo, y a su abuela, una ex fotógrafa de conflictos sociales y guerras, alcohólica y, bueno, moribunda.

Entonces tiene lugar una relación hostil, desafiante entre una abuela furiosa y su nieto infeliz.

Ruth es una célebre corresponsal de guerra y fotoperiodista, que Ruth, que tiene una pierna rota. Y fue obligada a jubilarse a regaña- las relaciones entre la abuela y el



Rampling. En una película que retrata una amarga reunión.

dientes, por una cuestión de edad y de enfermedad.

Este es el primer largometraje del actor afincado en Nueva Zelanda, ahora guionista y director Matthew J. Saville. La historia, escrita por él, fue supuestamente tomada de su propia infancia.

Y es una combinación de comedia negra por momentos, y por otros un extraño drama en el que nieto serán más importantes que la de ella con su propio hijo.

Bueno, después de todo, el padre viudo lo deja a Sam solito, con la enfermera (Edith Poor), persiguiendo a una novia en Inglaterra...

Ruth, que tiene mal genio, bebe ginebra desde tiempos inmemoriales, y espera seguir haciéndolo hasta que se cure, o muera, lo que suceda primero.

Sam nunca la había visto, así que

no la conoce. Tampoco parece querer entablar en principio una relación con ella. El adolescente sigue penando por la muerte de su madre, y ahora que su padre viudo huyó a resolver los asuntos de Ruth en el Reino Unido (Ruth siempre le ocultó quién era su padre), no les quedará otra que convivir como puedan.

La matriarca es el retrato de esa reunión entre dos malhumorados, con el agravante de que el adolescente tenía pensado ahorcarse con una soga en el bosque. Poco a poco descubriremos que quien está más segura de querer acabar con su vida será su abuela.

El tema de la eutanasia más que sobrevuela el filme. Y Saville la conduce sin golpes bajos, con mano segura, contando con una intérprete como Rampling, que tanto puede actuar en blockbusters como la **Duna** del canadiense Denis Villeneuve como en 45 años, por la que fue candidata al Oscar como actriz protagónica.

Por una parte es un gran debut como coprotagonista el de George Ferrier como Sam, y por otra una nueva consagración de Ram-



No se requieren originales en papel. Se deberán subir digitalmente a https://premioclarinnovela.clarin.com/

### CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30.07.2024

Un prestigioso jurado elegirá la novela ganadora, cuyo autor recibirá la suma de \$5.000.000 y la publicación de su obra.



Samanta Schweblin



**Mariana Enriquez** 



**Alberto Fuguet** 

Consultas a novela@clarin.com









#### Cultura

El nuevo libro de Rob Riemen, el filósofo neerlandés que enojó al ultraderechista Geert Wilders con sus críticas.

# "La democracia es el modelo más elitista de gobierno"



#### Bibiana Ruiz

Especial para Clarín

En El arte de ser humanos, el filósofo neerlandés Rob Riemen responde, en cuatro estudios, la exhortación de Pascal. El fundador del Nexus Institut (1994), un foro que fomenta el debate filosófico y cultural y la reflexión intelectual, presenta una primera parte donde la guerra es aprendizaje, otra en la cual reflexiona cómo vender la estupidez y la mentira, una tercera pieza sobre la valentía y la compasión y una última en la que examina la derrota del miedo en manos de la capacidad creadora de los seres humanos y el amor verdadero.

El autor, que **logró enojar al ul- traderechista Geert Wilders** con
sus críticas, llama la atención sobre la amnesia intencional con
graves consecuencias políticas y
habla de presidentes demagogos
y políticos que son "mentirosos
profesionales".

¿Cree que la poesía persiste siempre? Señala: "Todavía leemos los poemas de Shakespeare. La obra de Ovidio sigue ahí. Es el poder de crear arte". Y amplía: "Nunca olvidaré una declaración que hizo José Manuel Barroso, ex primer ministro de Portugal, ex presidente del Comité Europeo, que ha ganado el Premio Nobel de la Paz en 2005, cuando en Salzburgo yo organicé una conferencia sobre Europa, El sonido de Europa, que coincidía con el 250º aniversario del natalicio de Mozart, él dijo 'los políticos deberían ser más humildes', porque -como dijo- estamos aquí para celebrar a Mozart, pero... ¿recordamos quiénes eran los políticos de aquella época? Me gustaría decir a todos los políticos "no se crean tan importantes", porque la poesía sigue ahí".

-Fueron muchos los filósofos -Socrátes, por citar uno- que sostuvieron que "ser humano es un arte". ¿Por qué volver (ahora y una y otra vez) a esta frase?

-La razón por la que vuelvo a Sócrates es que hay muchas cosas que hemos olvidado. Escribí mi li-

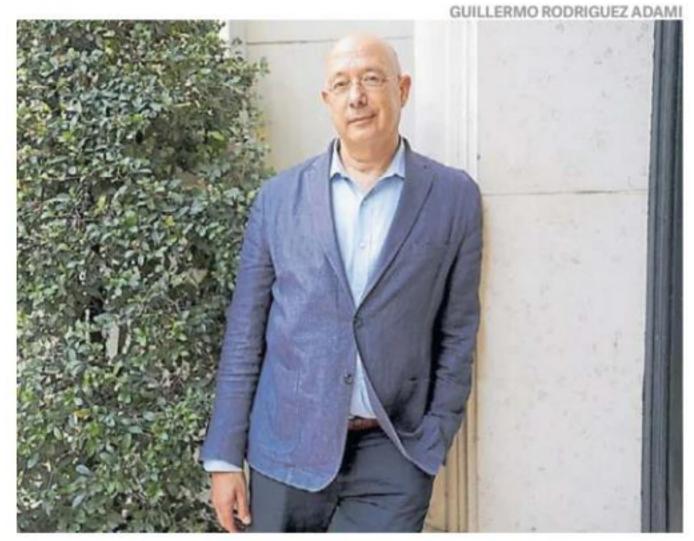

El autor. De la mano de Sócrates, abreva en los valores del Humanismo.

bro porque hay mucha confusión y las personas han olvidado el arte de ser humanos. Como consecuencia vemos mucha polarización, vemos extremismo, personas que están en crisis y tienen sus dificultades y ponen toda su fe en la tecnología y en la ciencia y en que todo eso va a resolver sus problemas. O que este o aquel líder político superior se encargará de todos sus problemas. Y se olvidan de todo y entran en un mundo de, por ejemplo, drogas o algo para distraerse. Pero Sócrates fue el primero en hacernos conscientes del hecho de que si uno quiere llevar una vida con sentidocreo que todo el mundo lo quierehay dos preguntas que uno debe hacerse, la primera es qué es una buena vida, y se relaciona con quién soy, qué tengo que hacer, qué es una buena vida. La segunda pregunta es qué es una buena sociedad, si la sociedad en la que vivís es buena o no hace la diferencia. Para poder responder estas dos preguntas hay que desarrollar el arte de ser humano. Y la pregunta ahora es ¿la sociedad actual, así como está organizada hoy, facilita que las personas encuentren esas preguntas? Lo que digo en general es que no".

#### -¿Puede usted responder las preguntas socráticas de cuál es la mejor manera de vivir y en qué consiste una sociedad justa? Luego, ¿cómo se logra en un mundo de sociedades injustas?

-No, no puedo. El que diga que sí, está mintiendo. La razón por la cual esto es cierto es, primero que nada, que Sócrates mismo dijo "Yo no sé



El arte de ser

humanos

Ed. Taurus

\$11.891,99

(e-book)

248 páginas

\$17.799 (papel)

nada". Pero charlemos respecto de las cosas que por ahí juntos podemos llegar a encontrar. Entonces empezó a cuestionar a uno que decía "yo sé esto": "bueno, ¿realmente sabés, estás seguro? Bueno, a ver, explícamelo". El punto es que la vida, por definición, es una búsqueda hasta el final en la que estás lidiando con esas preguntas constantemente, tenés que hacerte la pregunta una y otra vez. De forma inesperada, de repente estamos lidiando con guerras, como en Ucrania, o con el hecho de que en muchas partes del mundo no hay gobiernos democráticos, y cuando las cosas cambian constantemente y cuando pasa así de golpe, uno tiene que repetirse la pregunta. Lo que sí sé y lo que trato de señalar en el libro es que hay una tradición, la

del Humanismo, que te trata de

marcar tenés que creer esto o lo

otro. Es la tradición arquetípica de

tratar de hacerte encontrar tu pro-

pia respuesta a esa pregunta. Son

sólo ideologías políticas o formas

de fundamentalismo las que te van

a decir: bueno, si hacés esto, si que-

rés esto, todo va a estar bien. Para

mí es el camino incorrecto, porque

tenés que desarrollar estas cosas vos mismo, interiormente.

#### -Retomo una pregunta que usted plantea en el libro: ¿se puede combatir el nihilismo sin caer en la nostalgia o el dogmatismo?

-Sí, y mi libro trata de ser prueba de eso. Pero lo cierto es que en el mundo occidental, que es el que más conozco -no conozco otras culturas-, pero la parte occidental del mundo cayó en la trampa del nihilismo mucho tiempo atrás. La idea de que no hay valores absolutos fijos, que tenemos que hacer todos nosotros y al mismo tiempo la idea del progreso, etc. Pero respecto de la natura-leza humana, hay muchas cosas



#### La democracia exige responsabilidades. Somos responsables de la sociedad que formamos".

que los seres humanos podemos enfrentar, pero nadie puede enfrentar el vacío. En el momento en que despertás y te mirás en el espejo y tenés que decirte a vos mismo "toda mi puta vida no tiene sentido", no podés lidiar con eso, te suicidás, o empezás a tomar medicamentos o drogas. Es imposible que los seres humanos lidiáramos con algo si pensáramos que nada tiene sentido. Pero esta es la crítica al nihilismo. Cuando Nietzsche se dio cuenta de que esto iba a pasar, el único modo de lidiar con eso fue que las personas iban a encontrar un escape, en la cultura kitsch, en el poder, la violencia, etc. Nuevamente, si no queremos caer en la trampa que Silicon Valley quiere crear de que la tecnología nos va a salvar... todo el mundo quiere creer en este tipo de basura, y si no querés vivir en la nostalgia de volvamos al pasado, que son todas mentiras, no nos va a ayudar. Tenemos que redescubrir el arte de ser humanos.

#### -Habla de las causas de la crisis moral. Hablemos de la esencia de la democracia y por qué está en crisis en tantos países.

-Me sorprende bastante que vivimos en un mundo rico, tenemos celulares, autos, comida. Es una vida bastante buena, tanto en Europa Occidental como en Estados Unidos y en lo que puedo ver, por ejemplo, acá, que es un país muy próspero. Y al mismo tiempo, la democracia está en crisis. Hay dos cuestiones: Platón ya dijo "la democracia conlleva la tendencia de cometer suicidio", porque lo que las personas se olvidan es que la democracia es el modelo más elitista de gobierno, porque no es fácil. La tiranía es mucho más fácil. El totalitarismo es mucho más fácil. La de-

rin.com

mocracia exige que todos nosotros aceptemos nuestras responsabilidades, cada uno tiene un rol, y somos responsables de la sociedad que formamos. Significa que si todos desarrollamos una mente crítica, entonces podemos tener debates, entonces no somos egocéntricos y podemos entender al otro y atesoramos ciertos valores morales. Porque sin la moral no se puede sostener una sociedad. En el segundo estudio del texto me refiero a una charla muy importante que Thomas Mann dio en el 38 en Estados Unidos sobre la democracia y dice "bueno, estamos acá, en el país de Lincoln, Whitman y tenemos al presidente Roosevelt, ¿quién soy yo, un europeo, para contarles sobre la democracia? Pero yo, como experiencia, tengo algo que ustedes no, yo crecí en la ciudad de Hitlery vi el auge del movimiento fascista. Lo que aprendí es que la esencia de la democracia no es el voto libre o la libertad de expresión, eso es importante, pero la esencia es el espíritu de la democracia, que se basa en el hecho de nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos podemos hacer cosas malísimas o terribles pero también podemos vivir de acuerdo a los buenos modelos. Los movimientos fascistas, en cualquier formato o personaje que se presenta, apuntan a lo más bajo del ser humano. Trabajan sobre nuestro resentimiento, nuestro odio, se alimenta con mentiras y propaganda y nos da siempre como un mesías falso que nos va a dar la solución. Entonces, lo que sucede es que durante un largo tiempo empezamos a creer que la vida se trata de cosas materiales, qué podemos tener, qué podemos obtener. Y es una especie de lavado de cerebro y nos olvidamos de quiénes somos. Todo se centra en la pregunta de qué podemos tener y, por ende, la economía, el modelo económico. Pero nada está basado en la pregunta de qué tipo de persona somos y debemos ser. Para responder esta pregunta uno tiene que encontrarse a uno mismo. La ciencia y la tecnología no te van a decir, la economía no te lo va a decir. El mundo de la cultura y el arte sí te los pueden decir. Hoy lo útil es lo que te hace ganar dinero o te convierte en una celebridad. Las generaciones más jóvenes tienen problemas, porque si están siendo educados por influencers, les quitás la posibilidad de leer libros. Pero no nos sorprendamos de que en Estados Unidos la generación Zy la generación que creció con iPhones sufran de depresión, problemas de ansiedad, no saben qué hacer con sus vidas. Es un desastre. \* La entrevista completa, en cla-

#### Danza

# Maravillosa adaptación de una de las obras más poéticas de Shakespeare

El coreógrafo Mauricio Wainrot expone con maestría los retratos del alma que se encuentran en "La tempestad". Gran labor del Ballet del San Martín.

#### "La tempestad"

....

Excelente

Coreografía, libreto y dirección:
Mauricio Wainrot. Música: Philip
Glass. Vestuario y escenografía:
Carlos Gallardo. Compañía: Ballet
Contemporáneo del San Martín, directores: Andrea Chinetti y Diego
Poblete. Funciones: martes y miércoles a las 20 hasta el 7 de agosto
Teatro: San Martín, Corrientes 1530,
CABA.

#### Laura Falcoff

lfalcoff@clarin.com

El Ballet Contemporáneo del San Martín, esa gran compañía que codirigen Andrea Chinetti y Diego Poblete, acaba de llevar a escena La tempestad del coreógrafo Mauricio Wainrot. Esta obra fue estrenada originalmente en 2017 y como bien puede deducirse, está inspirada en la tragedia homónima de William Shakespeare.

Pero antes de internarnos en la creación de Mauricio Wainrot, hay que saludar el regreso, después de un año, del Ballet Contemporáneo a la sala Martín Coronado. Es una gran alegría ver a estos bailarines en el espacio que han ocupado regularmente -es decir, las sucesivas generaciones de intérpretes- a lo largo de más de cinco décadas; pero a la vez nos lleva a la pregunta de por qué su ausencia de casi un año de ese fantástico escenario.

Volviendo a La tempestad, el tér-



Elenco superlativo. La compañía que dirigen Andrea Chinetti y Diego Poblete está en un punto muy alto.

mino "inspirada en la tragedia homónima" da cuenta del procedimiento que tiene a su disposición un coreógrafo para llevar las palabras de un texto teatral y poético al lenguaje de la danza, tanto más abstracto. ¿Con qué herramientas tomadas de los propios movimientos puede hacerse esa traducción?

Al respecto y en un breve texto del programa de mano, Wainrot escribió: "Adaptar una obra literaria a un vocabulario de movimiento es siempre una gran aventura. Frente a la complejidad de la empresa, Shakespeare, con su enorme genio para crear personajes y situaciones, ofrece numerosas opciones, múltiples caminos. En mi versión de **La tempestad**, todos los personajes surgen de la mirada del protagonista, Próspero, duque de Milán".

Y efectivamente, Wainrot trabajó fundamentalmente sobre los personajes; pero no para detenerse puntillosamente en la historia shakespeariana, sino para crear con ellos y a través de ellos un gran fresco que expone sus pasiones, sus odios, sus luchas por el poder y también el amor y el perdón.

En este sentido, el coreógrafo alterna grandes escenas de conjunto (los miembros de la corte de Próspero, las brujas, las escenas de la tormenta en el mar) con otras de un corte más íntimo y más lírico como el dúo de Próspero con su hija Miranda o el de la propia Miranda con su enamorado.

CARLOS FURMAN

El elenco que llevó adelante la función de estreno es absolutamente superlativo (como lo será sin dudas el segundo; el Ballet del San Martín se encuentra en un punto muy alto tanto técnico como interpretativo, si vale a esta altura establecer esa división).

Hay que empezar por el protagonista central, Próspero, **encarnado con gran autoridad** por Rubén Rodríguez. Su presencia recorre toda la obra así como las alternativas que atraviesa en relación a su hermano, que lo traiciona, a su hija Miranda que lo acompaña amorosamente, y a sus espíritus bienhechores: los Arieles.

En el original de Shakespeare, Ariel es un único ser sin sexo definido, pero Wainrot lo multiplicó por cuatro: una mujer y tres varones. La Ariel femenina, que asume un papel más expandido que el de los Arieles masculinos (Alejo Herrera, Lautaro Dolz y Matías Coria) tuvo en Flavia Dilorenzo una sensible y refinada interpretación.

En el rol de Miranda, una bailarina maravillosa: Ivana Santaella. Su delicadeza y su profundidad dan a este personaje tan cercano a Próspero, que es al mismo tiempo inocente y compasiva, una cualidad muy bella.

# Es para celebrar el regreso de la compañía a la Martín Coronado.

Por su parte Calibán, un ser salvaje que Próspero domestica y pone a su servicio, fue **extraordinariamente interpretado** por Adrián Ballatore. Para él, Wainrot creó un vocabulario de movimientos en una línea muy eficaz y muy contrastante con el del resto de los personajes, más apolíneos.

Aunque también hay un eficaz contraste en el excelente dúo del bufón Trínculo (Damián Saban) y el borracho Esteban (Vicente Manzoni) si bien, cuando se desconoce el original de William Shakespeare, es más difícil ubicarlos en el relato coreográfico.

En otros papeles destacados la siempre sólida y muy expresiva Carolina Capriotti como la bruja Sycorax, madre de Calibán, y Boris Pereyra como Antonio, hermano de Próspero.

El vestuario de Carlos Gallardo es hermoso en su atemporalidad y el sereno final coral, con Próspero en el centro de la gran masa de personajes, cierra de un modo ideal las turbulencias de esta tempestad contada con la danza. ■

#### Horóscopo

#### ARIES

Compromete su palabra con la acción, forma parte de nuevas propuestas grupales. La austeridad cambia la forma de actuar y pensar.

#### **TAURO**

Salga de la incertidumbre con preguntas concretas y sin perder su horizonte. Se pone en marcha en la elaboración de propuestas.

#### **GÉMINIS**

Gana en talento y pasión cuando toma decisiones trascendentes. Sus cualidades se destacan en el campo laboral, deles impulso.

#### CÁNCER

Las exigencias de trabajo disminuyen, reserve energías para el futuro. Recibe buenas propuestas, sea prudente al responder.

#### LEO

Los intereses crean un espacio de intercambio para el crecimiento laboral. Agudiza la percepción con la sutileza de su conducta.

#### VIRGO

Apostar a lo nuevo le permitirá crecer y animarse a los desafíos del presente. Le da empuje a proyectos y llega a sus objetivos.

#### LIBRA

Observa la realidad y deja de lado los conflictos. Ejemplos para tener en cuenta y desarrollar actividades genuinas en el tiempo.

#### **ESCORPIO**

Ubique objetivos y organice la acción, lo ocasional muestra su lado atractivo. Sea cauteloso a la hora de poner en marcha ideales.

#### **SAGITARIO**

Recupera el compromiso y busca la manera de obtener sus objetivos. Se destaca como observador de la realidad y logra el consenso.

#### CAPRICORNIO

Valora creencias e investiga a fondo las historias transmitidas. Hace nuevos contactos con colegas con los cuales coincide.

#### **ACUARIO**

Busca el punto de partida y actúe en sintonía con su deseo. Usa su energía y toma carrera para crecer en el trabajo que ha diseñado.

#### PISCIS

La insistencia en sus pensamientos es la base del éxito. Una idea lo seduce y pone en práctica su poder de convocatoria en lo grupal



fever









### **DEL 11 JULIO AL 18 AGOSTO**

Válido en boletería online

Tecnópolis, Av. de los Constituyentes 1908.

AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

PEDÍ TU TARJETA EN 365.COM.AR | 0810.333.0365 | 🎯 🚹 🔉









ADHERIDOS VER EN WWW.365.COM.AR/REGLAMENTO O LLAMÁ AL 0810.333.0365. ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTINO S.A., CUIT 30-50012415-2, PIEDRAS 1743, CP 1140, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

#### **SCHNEIDER**

En el marco de la Copa América, Schneider desarrolla la campaña "Pasado Perfecto" para demostrar que está más presente que nunca acompañando a Argentina. Recreando situaciones icónicas del fútbol, invita a imaginar un pasado diferente si la tradicional marca de cerveza hubiese sido Sponsor de la Selección desde siempre.

#### DR. LEMON ORIGINAL

Dr. Lemon, marca líder del segmento de bebidas RTD (Ready To Drink), vuelve a lanzar su versión original. Los sabores vodka y limón regresan en la clásica botella en su presentación de 275cc, la medida perfecta para refrescar un momento. A un imperdible precio promocional de 600 pesos que se mantendrá durante todo julio.

#### TOLDER, EN BATEV 2024

Tolder, empresa líder en la industria del outdoor, participó en la exposición de la construcción más importante del país, BATEV 2024. Este año, la presencia de Tolder en el evento en La Rural coincidió con la celebración de su 40° aniversario, marcando cuatro décadas de innovación y liderazgo en el diseño, fabricación e instalación de soluciones para exteriores.

#### GATOS & CAFÉ

JOY Group lleva adelante la acción "Gatos & Café", junto a su cliente Royal Canin Argentina. Incluye un ciclo de tres encuentros para brindar tips sobre los gatos, su comportamiento, recomendaciones y datos curiosos. La primera reunión del ciclo tuvo lugar en Nekofi, un cat café en el cual todos los gatos están en adopción y se encuentran allí a modo de tránsito.

#### **PUROCACAO**

La marca argentina referente en la elaboración de chocolates artesanales participó en la feria La Chocolaterie, en La Rural. Rodrigo Bauni, chocolatier y fundador de Purocacao, brindó cuatro catas exclusivas diarias para descubrir el universo del más puro cacao y sus armonizaciones con productos como café, quesos y bebidas.

#### ACETAIA MILLÁN

Acetaia Millán es la única empresa elaboradora de aceto balsámico del país que está certificada por el Consorcio del Aceto de Módena. Teniendo en cuenta la tendencia y la demanda del consumidor, la firma presenta tres acetos innovadores y exquisitos estilos de reducción: aceto balsámico picante, estilo italiano y ahumado.

#### SAMSUNG TV

Bajo el lema "Solo Samsung tiene un TV para cada hincha" la compañía destaca las opciones disponibles en el país que son ideales para disfrutar de eventos deportivos y entretenimiento. Samsung Neo QLED 8K, 98" QLED, OLED, The Frame y The Freestyle 2da Gen: las cinco opciones ideales para no perderse detalles de cada torneo.

#### FERIA DE VINOS ORGÁNICOS

Con más de 35 bodegas confirmadas llega la décima edición de la Feria de Vinos Orgánicos y Sustentables. Será el 9 y 10 de agosto en el Buenos Aires Marriott Hotel, Un encuentro para descubrir vinos orgánicos certificados, biodinámicos, de Comercio Justo y con compromiso social. Entradas a la venta en www.vinosorganicos.com.ar.

#### ZUCCARDI VALLE DE UCO

El crítico inglés Tim Atkin anunció que Finca Piedra Infinita Supercal 2021 fue el único vino en alcanzar los 100 puntos en su informe Argentina Special Report 2024. Atkin -que en marzo había visitado Zuccardi Valle de Uco-lo destaca como "un Malbec de clase mundial" por su textura, taninos firmes y deliciosa frescura.

#### ARREDO, EN INVIERNO

Arredo, empresa especializada en ropa de cama y artículos para el hogar, lanzó su campaña "Abrazate al invierno". Invitando a sus clientes a disfrutar de esta temporada con sus productos, ideales para mantenerse abrigados: acolchados en texturas plush, frazadas de corderoy y corderito, mantas premium baby skin, pies de cama y mucho más.

#### DIA ARGENTINA

Dia Argentina impulsó negocios durante la 29ª Expo Franquicias, el evento más importante del sector a nivel nacional celebrado en La Rural. Su stand fue uno de los más concurridos. Dia es la primera cadena de supermercados con franquicias en Argentina, operando 1.050 tiendas, de las cuales el 76% funcionan bajo esta modalidad.

#### SANTANDER ARGENTINA

La entidad bancaria refuerza su apoyo a las PyMEs con una línea de crédito para el pago de aguinaldos. Santander Argentina ofrece, para tal fin, préstamos a tasa fija de 34,2% y a devolver en hasta 12 cuotas. Esta línea se suma a la financiación para capital de trabajo y para realizar inversiones para mejorar la eficiencia energética.

DE LA PALABRA.

**EL VALOR** 

### FARMACITY: SELLO VERDE

FINCA FLICHMAN

Microterroir Malbec Gravel & Sto-

ne 2020 fue distinguido como el

Mejor Malbec entre 18.000 vinos

de 57 países. Así lo ha reconocido la publicación inglesa Decanter,

que ha otorgado la máxima pun-

tuación a Finca Flichman -97 pun-

tos- y el único Malbec "Best in

Show" (el máximo galardón en los

Decanter World Wine Awards).

Farmacity, compañía argentina que busca contribuir en la salud y el bienestar de las personas, recibió el Sello Verde del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por la correcta implementación y buenas prácticas en la gestión de residuos en tres farmacias. El objetivo de la compañía es ampliar esta certificación a 10 tiendas más en 2024.

#### FORD PERFORMANCE

La F-150 Lightning SuperTruck, desarrollada por Ford Performance y con Romain Dumas al volante, fue la vencedora entre los 61 competidores de la 102ª Pikes Peak International Hill Climb, en las montañas de Colorado (EEUU). Es el 2° año consecutivo en el que Ford Performance se corona con un prototipo eléctrico, luego del triunfo de la Transit SuperVan 4.2 en 2023.

#### VALTRA, EN AGRONEA 2024

Valtra, líder mundial en la fabricación de maquinaria agrícola, estuvo en Agronea, una de las exposiciones agropecuarias más importantes de la región que se llevó a cabo en Charata (Chaco). En su stand de 600 m2, la marca exhibió su reconocido portfolio, destacando su compromiso con la innovación y la integración de tecnologías avanzadas en la agricultura.

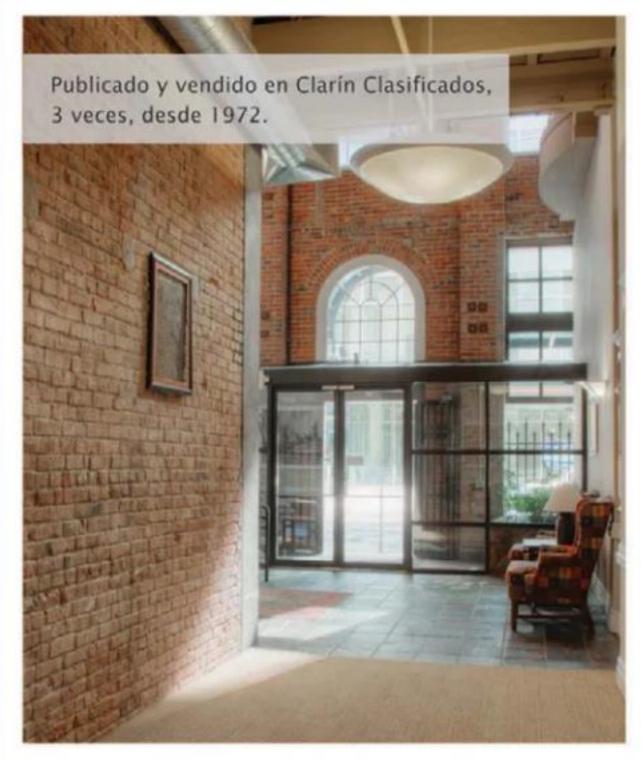



#### HOSPITAL GUTIÉRREZ

La Cooperadora del Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez vivió su noche más especial, la Gala en el Teatro Colón, que este año cumplió su 10ª edición. Lo recaudado será para modernizar el Aula Magna, espacio fundamental para potenciar la calidad del cuidado médico a través de la telemedicina, permitiendo llegar a niños de todo el país.

#### MILKA/CRUZ ROJA

En el marco del Día Mundial de las Redes Sociales, Milka propone la ternura más allá del entorno digital para ayudar a combatir la soledad no deseada. Gracias a la campaña "Ternura contra la soledad" de Milka y Cruz Roja lanzada en abril se han triplicado las interacciones diarias atendidas a través del servi-

#### TOPPER CON LOS CLUBES

Topper llegó al Club Independiente de Bariloche con su campaña "Volvamos a los clubes". La marca argentina líder en calzado e indumentaria tiene como objetivo con esta acción alejar a los jóvenes de las calles y fomentar la participación en actividades deportivas mediante la mejora en instalaciones y la donación de materiales.

#### SUSANA BALBO

Con el restaurante Osadía de Crear, recomendado por la guía Michelin, la bodega Susana Balbo ofrece una experiencia gastronómica y enoturística excepcional para la estadía invernal. Los visitantes pueden disfrutar de opciones para almuerzos, visitas y degustaciones entre viñedos y el Cordón del Plata. Con-

#### FC HOGAR & DECO

La marca joven y de vanguardia, idea y propiedad de Fontenla, suma líneas y colecciones. Presenta "Gardenia", una nueva colección de sillas y banquetas diseñada 100% con madera paraíso que redefine el confort y la elegancia en el hogar. Puede adquirirse en sucursal de Hudson (Autopista Bs.As. - La Plata Km 30) y www.tiendafc.com.

#### COCA-COLA

Coca-Cola fue elegida por cuarto año consecutivo como la marca favorita de los argentinos, según revela el onceavo estudio "Brand Footprint" realizado por la consultora Kantar Worldpanel. Además, la marca se posicionó en el primer lugar del ranking general de todos los productos de consumo masivo, cio multicanal "Te acompaña". | sultas: turismo@sbwines.com.ar. | que abarca todas las industrias. | laurel, zanahoria, entre otros.

#### **BANCO GALICIA**

La nueva edición de la campaña Redondeo Solidario ayudará a tres nuevas organizaciones que trabajan en torno a la educación. Ellas son Potrero Digital (enseña oficios digitales de forma gratuita), Minkai (colabora con niños y jóvenes en zonas rurales) y PADI (trabaja para prevenir alteraciones en el desarrollo en la primera infancia).

#### KNORR: CERO SODIO

Knorr, la marca N° 1 de alimentos de Unilever, robustece su portafolio de productos con una nueva opción para los consumidores: caldo cero sodio, sabor verduras. Se trata del único caldo cubo de verduras del mercado libre de sellos. Tiene la mezcla perfecta de ingredientes: cebolla, perejil, ajo, cúrcuma,

1 ALQ.OF

**DEPTOS A** 

# Clasificados



37 PEDIDO

BACHERO - AY COCINA z/V.Parque

COCINERO /Minutero con exp NO CHEFF p/Parrilla Pilar Centro Ruta 8

EMPLEADO para Fundicion de alu-

minio presentarse de lunes a vier-

nes de 9 a 12 am en Pedemera

EMPLEADO PERSONAL MAS. HASTA 40 AÑOS. EXP EN TRATAMIENTOS TERMICOS-EXCLUYENTE. SEC COM-

L A V TURNOS ROTATIVOS- CIUDA-DELA - newmetal@newmetal.com.ar

INSTALADOR ALARMAS MARSHALL

REPOSITOR c/exper 11.5338-4444

SEÑORITA Masajista Bna presencia 21 a 35añ Z/Norte 15-2689-1726

SEÑORITA MASAJISTA con o s/exp, 20 a 30 años. Tel: 112286-2841

SEÑORITA para depto priv lun a sáb 10-18hs exc presenc1134922816

Subí tu currículum a

www.empleos.clarin.com

CIUDAD AUTONOMA DE

**BUENOS AIRES** 

C/ANALÍTICO EXCLUYENTE

Blanco Encalada 3497 Cap

ALONSO - Domicil. 11-6307-7298

871 pque industrial Lanus este

cv.restaurantecaba@gmail.com

Riv tel: 1130341358



#### **INMUEBLES**

RETIRO

| ı | ZUNA                 | - / | - |
|---|----------------------|-----|---|
|   | BARRIONORTE          |     |   |
|   | FACULTAD DE MEDICINA |     |   |
|   | PUERTO MADERO        |     |   |
|   | RECOLETA             |     |   |



OFRECIDO ALQUILER

**DEPARTAMENTOS** 

B.NORTE 1amb juncal \$300.000 1556657825

ZA

0 **SEGUÍ BUSCANDO TUS AVISOS EN** 

clasificados.clarin.com

¿**QUERÉS UN CRÉDITO PORQUE QUERÉS UNA CASA?** 

**RUBRO 14** 

Segui buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com

**DEPTOS D** 1 VENTA ) D ZONA CABALLITO **FLORES** P. CENTENARIO P. CHACABUCO VILLA CRESPO VENTA

DEPARTAMENTOS

CABALLITO 3amb 58m2 lumin 2ºP x escal Excel ub. oport Visitelo Ofer-tel Alberdi 1660 TE 15-5729-9824

Seguí buscando tu propiedad en clasificados.clarin.com



**AUTOMOTOR** 

AUTOMOVILES **R15** NACIONALES **EIMPORTADOS** 

**VENTA** 

HONDA

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com **AUTOMOTORES** 16 VENTA

UTILITARIOS

4x4, PICK UPS, VANS,

VENTA

PEUGEOT Partner 05 1.9 dies Motor nvo Tren delantero nuevo Vidriada y asientos traseros de fábrica. Interesados 1158407780 Quilmes

Seguí buscando tu auto en clasificados.clarin.com



**EMPLEOS** 

**EMPLEADOS** 

**PEDIDO** 

EMPLEADA Administrativa full time Ingles no excluyente, resida caba. Enviar cv capitalhumano.bel@

EMPLEADO Administrat zna R.Mejia presupuestos@subitoservice.com.ar

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**R25** 

SECRETARIAS, RECEPCIONISTAS

**PEDIDO** 

RECEPCIONISTA CAJERA/O c/exp para peluqueria Z/DEVOTO 1122694122

RECEPCIONISTA

legalesyempleo@

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com



Servicio Técnico con turnos

**9** 11 26532903 (0230) 4668866

www.hondapilar.com.ar

SERVICIOS 34 PEDIDO

PERSONAL AUXILIAR **DE CASAS Y OTROS** 

SERVICIOS

**PEDIDO** 

EMPLEADA Doméstica. Pres con CV Chivilcoy 2464 CABA de 14-16 hs

CHOFERES, PERSONAL DE TRANSPORTE, AUTOS YABASTECIMIENTO

PEDIDO

CHOFER app Uber a-c II.27040030 CHOFER semi sider c.exp viaje local Z/S.Martin 1165422680

MOTOCICLISTA mensaj II62185388

Subí tu currículum a www.empleos.clarin.com

**OCUPACIONES VARIAS** 

**PEDIDO** 

AYUDANTE de Cocina Cabildo 2629

INCORPORAMOS

★EDAD 24 a 55 AÑOS **★INCORPORACIÓN INMEDIATA ★ PAGO POR BANCO** 

RTUGUITAS - ESCOBAR - PILAR PACHECO - DON TORCUATO CON O SIN ANALÍTICO

Present. de lun. a vier. (Excepto Feriados) | 9:30 Hs.

Ecuador 380 (Balvanera) o Rep. de Israel 3748 (Villa Lynch)

\$\infty\$11-3632-1320 | cvsvigilancia@gmail.com

47 OFREC. SALUD

**SERVICIOS** 

R47 SALUD Y BELLEZA

SALUD

MASAJISTA Relajantes Villa Crespo \*\*\* 10 a 20hs 4854-9280 \*\*\*

CUIDADO DE PERSONAS

SEÑORA 00 Ana 45 I a d II60246107

47 OFREC. CUIDADO PERS.

SEÑORA 000 ALICIA 38a z/Almagro TE 2109-2179 // 1161033025

SEÑORA Jazmin 30a 1161158466

**R55** 

ASTROLOGÍA Y TAROT, TERAPIAS **ALTERNATIVAS** 

ASTROLOGIA Y TAROT

VIDENTE Natural Retornos Inmediatos No Falla Jamas 1164684740

Clarin Clasificados

**EL VALOR** DE LA PALABRA.

58 OFREC. SALUDOS

MENSAJES, SALUDOS, AGRADECIMIENTOS,

AGRADECIMIENTOS

GRACIAS x haberme escuchado, San la Muerte Te quiero mucho K.G.

GRACIAS Espíritu Santo M.C.L.

GRACIAS San La Muerte Silvia



**LEGALES** 

CONVOCATORIAS, **R75** 

PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

MINERA DEL ALTIPLANO S.A. Se

CONVOCATORIAS

convoca a Asamblea Ordinaria para el día 19 de julio de 2024, a las 15.00 horas, que se celebrará a distancia de acuerdo con lo que autoriza el estatuto de la Sociedad, a través de la plataforma digital Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo de audio y video, y a la que se podrá acceder únicamente con invitación enviada previamente vía e-mail, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1. Designación de dos accio-nistas para firmar el acta. 2. Consideración de los motivos que determinaron la convocatoria a la Asamblea Ordinaria anual fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023. 4. Consideración del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2023 y su destino. 5. Considera-ción de la gestión del Directorio y la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 31 de diciem-bre de 2023 y su remuneración. 6. Autorizaciones para actuar ante la Inspección General de Personas Jurídicas de la Provincia de Catamarca y el Registro Público de la Provincia de Catamarca. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante correo electró-nico dirigido a veronica.herrera@arcadiumlithium.com. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista que comunica su participación a la Asamblea, Minera del Altiplano S.A. enviará el modo de acceso via link junto con un instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams.



### Cómo publicar en Clarín Clasificados

#### RECEPTORÍAS

Para publicar acercate a cualquier receptoría de nuestra red. Consultá el listado en el interior del suplemento o en nuestro sitio.

Medios de pago: Efectivo o Tarjeta de crédito

#### CALL CENTER (interior)

Lunes a viernes de 10 a 17 hs. Comunicate para publicar desde el interior del país.

#### Medios de pago:

Tarjeta de crédito o transferencia bancaria

0810.222.8476

#### **RECEPTORÍA VIRTUAL**

Registrate y publicá tu aviso lineal las 24 hs. en todos los rubros (excepto Legales)

Medios de pago: Sólo Tarjeta de crédito

www.receptoriaonline.clarin.com

www.clasificados.clarin.com/receptorias

### **Fúnebres**

#### Sepelios y Participaciones

BEARZOTI, Angela (QEPD) Falleció el 3-7-24. La Federación Argentina de Tiro, participa con profundo dolor su partida y acompaña a su esposo, Julio Escalante, miembro de esta Federación y a toda su familia en este dificil momento rogando una oración en su memoria.



WEINSTEINER, Rubén H. ZL. El American Jewish Joint Distribution Committee lamenta su fallecimiento y acompaña afectuosamente a nuestro colega Pablo, su hermano, y a toda su familia en este momento de dolor.

#### **♦** Recordatorios

T ARANALDE DE MUSSO, Ana María Q.E.P.D Falleció 4/7/09 su flia agradece una oración en su memoria.

# Un Adiós para los que nos acompañarán siempre en nuestros corazones

RECEPTORÍA COMO PUBLICAR

©11-4037-4478 Tel. (011) 4240-2675 info@comopublicar.com.ar

76 OFREC.

RECEPTORÍA VILLA LURO © 11-6766-0878 Tel. (011) 4635-7007

clarinvillaluro@gmail.com

RECEPTORÍA
MARTÍN CORONADO

© 11-2855-5654
Tel. (011) 4842-2856
agenciaciudadjardin@hotmail.com

Receptorías con horario extendido de Lunes a Domingos de 9 a 19 hs.

uevas ofertas, todos los días



AVISOS FÚNEBRES



AVISOS AL COM.

75 OFREC.

R75 CONVOCATORIAS, PAGOS DE DIVIDENDOS, AVISOS AL COMERCIO

#### AVISOS AL COMERCIO

TRANSFERENCIA de fondo de co-Alejandro Ayerza 4.383.173, CUIT 23-04383173-9, con domicilio real en Coronel Diaz 2861, piso 2, CABA, y domicilio fis-cal en Viamonte Nº 776, Piso 4to. Dpto. 7, CABA, ha resuelto transferir su fondo de comercio a la sociedad GERMINAGRO S.A.", CUIT 30-71688312-0, sociedad inscripta en Registro Público de Córdoba bajo Matricula 25047-A y sede social en pasaje Yaravi Nº 588 de la ciudad de Rio Cuarto, dpto. Rio Cuarto, Córdoba, a titulo de aporte de capital conforme lo establecido por el art. 44 L.G.S., comprensivo de todo el patrimonio que compone su empresa individual, dedicada a la actividad agricola, cuya explotación principal se encuentra radicada en el "Establecimiento Catriel", ubicado sobre ruta Provincial Nº 12, kilómetro 46,5, Departamento Marcos Juárez, Provincia de Córdoba. Se ha confeccionado un estado de situación patrimonial cerrado al 29/02/2024, con indicación de los bienes, créditos a cobrar, bienes de cambio, bienes de uso y obligaciones a pagar, con descripción analítica de los bienes registrables que

AVISOS AL COM.

conforman el Patrimonio a transferir, auditado por Contador Público. El estado de situación patrimonial arroja un activo total de \$ 17.349.988.104, un pasivo total de \$ 16.253.488.104 lo que hace un total del patrimonio neto de \$ 1.096.500.000, que se destina como aporte a la sociedad, el cual fue aprobado por Asamblea General Extraordinaria Nº 2 del 31/03/2024. Oposiciones: Estudio Bavera & Aso-

ciados. Paunero Nº 716. C.P.

5800. Rio Cuarto, Dpto. Rio Cuarto,

75 OFREC.

R76 DIDICIALES

Córdoba.

#### EDICTOS JUDICIALES

Civil Nro. 21, a cargo del Dr. Luis R. J. Sáenz, secretaría única, sito en la calle Talcahuano 490 piso 1º de CABA, en los autos "STILLO, LAURA HAYDEE Y OTRO C /MEDINA ROMERO, SERGIO RAMON Y OTROS S/DAÑOS Y PERJUICIOS", expte. 92286/2022, dispone notificar el traslado de demanda respecto de SERGIO RAMON MEDINA ROMERO, mediante la publicación de edictos, por dos días. A tal fin se transcribe la parte pertinente: "Buenos Aires, 31 de marzo de 2023. ...En atención al contenido de la demanda y lo que dispone el art. 319 del Códi-

DICTOS

go Procesal, el presente juicio tramitará según las normas del proceso ordinario. Por ello y lo que pre-vén los arts. 338 y 339 del Código citado, de la demanda interpuesta con la presentación del 26/12/2022-, traslado a SERGIO RAMON MEDINA ROMERO ..., a los efectos de comparecer y contestarla dentro del término de quince días, bajo apercibimiento de lo que establecen los art. 59 y 356 del mismo. Notifiquese....". Fdo. Luis R. J. Sáenz. Juez. "Buenos Aires, 5 de junio de 2024. En atención a lo soicitado y juramento prestado en los términos del art. 145 del Código Procesal, a fin de notificar el traslado de demanda dispuesto en autos respecto de SERGIO RAMON MEDI-NA ROMERO, publiquense edictos por dos días en el Boletín Oficial y en el diario Clarin...". Fdo. Luis R. J Sáenz. Juez.". Buenos Aires, 19 de junio de 2024.- FDO: ELEONORA POZZI.

EL Juzgado de Familia Nº 4 del Departamento Judicial de San Martin
cita y emplaza a quien se considere
con derecho a formular oposición,
en el término de 15 días hábiles,
del pedido de cambio de nombre
ALAHI SCHONFELD por ALAY
SCHONFELD de la niña, en los autos caratulados: "SCHONFELD
ALAHI s/cambio de nombre". El
presente edicto se publicará una
vez por mes, por el lapso de dos
meses en el diario Clarin. MOGABURU Ines Sofía, SECRETARIO.

"SE hace saber que mediante la disposición que El DIRECTOR NA-CIONAL DE LA DIRECCION NACIO-NAL DE DEFENSA AL CONSUMIDOR Y ARBITRAJE mediante DI-2022-683-APN-DNDCYAC#MDP dispone ARTICULO 1º.- Impónese sanción de a la firma CENCOSUD S.A., CUIT Nº 30-59036076-3, con domicilio electrónico TAD constituido en CUIT Nº 30-59036076-3, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240, toda vez que, realizada una inspección en un local de dicha firma, se constató un incumplimiento de oferta del Programa Precios Cuidados.- "

remat



Subastas de Activos Industriales
TEL/FAX: 4631-0676 4632-7755 www.agustisubastas.com.ar

SUBASTAS ON LINE WWW.AGUSTISUBASTAS.COM.AR

Por cuenta y orden de IMPORTANTE ENTIDAD BANCARIA

APROX 100 VEHÍCULOS y VARIAS MOTOS POR EJECUCIÓN PRENDARIA

Art.39 Ley 12.962 y Conf. Art. 2229 del Código Civil y Comercial.

REMATE: Miércoles 10 de Julio a partir de las 11:30 hs. en la plataforma online:

WWW.AGUSTISUBASTAS.COM.AR

Comisión 10% más IVA y gastos administrativos más IVA a cargo del comprador. El comprador deberá cancelar el saldo de precio a las 24 horas de Aprobada la Subasta bajo apercibimiento de rescindir la operación con pérdida de las sumas entregadas a favor de la vendedora. Deudas de patentes, Impuestos, infracciones, trámites, grabado de autopartes, Verificación policial, informes de dominio y gastos de transferencia a cargo del comprador. Venta sujeta a aprobación de la vendedora. Para ingresar al lugar de exhibición de los vehículos se deberá presentar el Documento de Identidad. ENTREGA PREVIO PAGO TOTAL.

EXHIBICIÓN EN POLO INDUSTRIAL EZEIZA AUT. CAÑUELAS SALIDA TRISTÁN SUAREZ KM 39 PUENTE DEL INCA 2450 EZEIZA CALLE 15 LOTE 5074, LOS DÍAS JUEVES 4 y VIERNES 5 DE JULIO DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS, SÁBADO 6 DE 9 A 12 HS, LUNES 8 DE JULIO DE 10 A 12 Y DE 14 A 16 HS Y MARTES 9 DE JULIO DE 9 A 12 HS.

UNICAMENTE CON RESERVA DE TURNO, SIN EXCEPCION

PARA EL INGRESO AL PREDIO LOS INTERESADOS DEBERAN COORDINAR LAS VISITAS CON 24 HS. DE ANTICIPACIÓN COMUNICÁNDOSE TELEFÓNICAMENTE A NUESTRAS OFICINAS:

Consultas telefónicas: 011 4632 -7755 ó 011 4631-0676

TODAS LAS VENTAS SON SUJETAS A APROBACION POR LA ENTIDAD VENDEDORA\*

WWW.AGUSTISUBASTAS.COM.AR

# clasificados.clarin.com ENCONTRÁ TU PRÓXIMO 0km



Autos

#### **Clarín**grilla Nº 20.154 En las columnas marcadas se leerá un pensamiento de Denis Diderot.

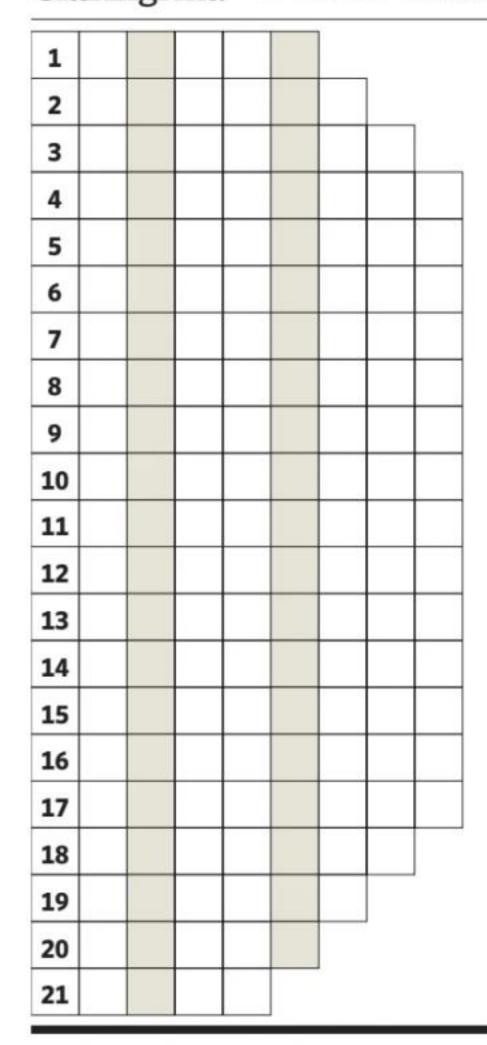

#### **Definiciones**

1 ▶ Pausado, poco veloz; 2 ▶ Sagaz, hábil para engañar o evitar el engaño; 3 ► Especialista de las enfermedades del oído; 4 > Aserción inverosímil presentada con apariencias de verdadera; 5 ► Electr. Que tiene un solo polo; 6 ▶ Persona que tiene por oficio cuidar las manos, especialmente las uñas; 7 ▶ Insectos caracterizados por tener cuatro alas transparentes y con abundantes nervaduras; 8 ▶ Perturbado psíquicamente por un choque emocional; 9 ► Graduar, dar un título académico a uno; 10 ► Música al aire libre y durante la noche, para festejar a una persona; 11 ▶ Que tiene forma de hueso; 12 ▶ Relativo a la agricultura o al que la ejerce; 13 ► Corbata de lazo o de moño; 14 ► Condimentar, aliñar los manjares; 15 ► Alimento envasado herméticamente; 16 ► Fig. Muy fuerte, decidido o tenaz; 17 ► Estado en que quedan los hijos por la muerte de sus padres o de uno de los dos; 18 ► Cir. Ligadura hecha con vendas o piezas de lienzo adecuadas para sujetar una parte del cuerpo o sostener un apósito; 19 ▶ Transgresión voluntaria de la ley de Dios; 20 ➤ Sustancia de efectos estimulantes o alucinógenos que crea dependencia; 21 ▶ Vasija para cocer manjares, calentar agua, etc.

#### Las palabras se forman con las siguientes sílabas

a - a - a - as - ca - cé - co - con - cri - cu - da - dad de - di - do - do - dro - fan - for - ga - go - grí - ja ja - je - la - lar - len - lla - lo - ma - ma - mar - me - mo - na - ni - ni - o - o - o - or - pa - pa - pas - pe - plo - po - ra - ra - re - re - ri - rri - se - ser - si - so - ta - ta - to to - tó - trau - tu - u - va - ven - zar.

#### Sudoku

Nº 6.847

Complete cada tablero (subdividido en nueve cuadrados) de 81 casillas (dispuestas en nueve filas verticales y horizontales) llenando los casilleros vacíos con los números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en ninguna fila vertical ni horizontal, ni en cada cuadrado. Las soluciones, mañana.

|   |   | 7 |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   | 5 |   |   |   |   | 4 |
|   | 3 | 6 |   |   |   | 3 | 8 |   |
| 1 | 7 |   |   |   |   | 2 |   |   |
| 4 |   |   | 1 | 8 | 9 | 3 |   |   |
|   |   |   |   |   | 6 |   |   |   |
|   |   | 2 |   |   | 3 |   |   | 9 |
| 3 | 8 | 1 |   |   |   |   |   | 6 |
|   |   |   | 6 | 4 | 8 |   |   | - |

|   |   | 3 | 9 |    | 7 | 4 |   |    |
|---|---|---|---|----|---|---|---|----|
|   | 8 |   |   |    | 4 | 9 |   | 0  |
|   |   | 2 |   |    |   | 5 |   | 1  |
| 8 |   |   |   |    | 9 |   | 1 | 3  |
|   |   |   |   | 4  | 3 |   |   | 6  |
|   |   | 5 |   |    |   | 2 |   |    |
|   | 5 |   | 7 |    |   |   |   |    |
|   | 9 |   |   |    |   | 6 |   |    |
| 2 |   |   |   | 30 | 8 |   |   | 10 |

Autodefinido Defina las palabras siguiendo el sentido que indican las flechas, escribiendo una letra en cada casillero libre.

| PERFORASE<br>DE COLOR<br>ROJO            | <b></b>                        | CAVA POR<br>DEBAJO<br>DE ALGO<br>NORMA  | ₹                                     | TEMPERA-<br>TURA ALTA<br>NOTA<br>MUSICAL | <b></b>                          | HOLMIO<br>OBLI-<br>GACIÓN  | <b></b>                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| L <b>&gt;</b>                            |                                | ₩ NURMA                                 |                                       | ₩USICAL                                  |                                  | +                          |                                              |
| RÍO QUE<br>PASA POR<br>ROTTERDAM         |                                |                                         |                                       |                                          |                                  | <b>→</b>                   | DESCONFÍE<br>RÍO DE<br>SIBERIA               |
| *                                        |                                |                                         | <b>→</b>                              | LÍNEA<br>CIUDAD DE<br>FILIPINAS          |                                  |                            | <u>^</u>                                     |
|                                          | <b>→</b>                       | ABREV.<br>DE IDEM<br>CUALIDAD<br>DE VIL |                                       | +                                        |                                  | <b>→</b>                   | CAMBIE DE<br>DIRECCIÓN<br>FRUTO DE<br>LA VID |
|                                          |                                | +                                       |                                       | <b>→</b>                                 | DE LA NA-<br>VEGACIÓN<br>RUTENIO | <b>→</b>                   | *                                            |
| AFIR-<br>MACIÓN<br>CHACÓ DE<br>FIELTRO   | <b>→</b>                       |                                         | ACTINIO<br>DIOS<br>GRIEGO<br>DEL AMOR | <b>*</b>                                 |                                  | APOYO<br>DE UNA<br>COLUMNA |                                              |
| +                                        |                                |                                         | +                                     |                                          |                                  | *                          | 7                                            |
|                                          | TERNERA<br>DOSAÑAL<br>AMERICIO | <b>→</b>                                |                                       |                                          |                                  |                            | POSPONÍA,<br>APARTABA                        |
| r <b>&gt;</b>                            | *                              |                                         |                                       |                                          |                                  |                            |                                              |
| CONDI-<br>MENTASE<br>SIGNO DE<br>LA SUMA | <b>→</b>                       |                                         |                                       | ENCAJAN<br>LA BAYO-<br>NETA              | <b>4</b> J                       | <b>→</b>                   | NEÓN                                         |

#### Soluciones

#### Sudoku Nº 6.846

#### Básico

| 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 6 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 9 | 8 | 7 |
| 3 | 6 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 |
| 7 | 8 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 9 |

#### Avanzado

| ~* | anz | au | • |   |   |   |   |   |
|----|-----|----|---|---|---|---|---|---|
| 5  | 8   | 3  | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 |
| 7  | 6   | 4  | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 |
| 2  | 9   | 1  | 8 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 9  | 5   | 7  | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 3 |
| 4  | 1   | 6  | 3 | 8 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| 8  | 3   | 2  | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 |
| 3  | 7   | 8  | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 6  | 4   | 5  | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 |
| 1  | 2   | 9  | 6 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 |

#### Claringrilla Nº 20.153

El no ser malgastador equivale a tener una renta. Cicerón. Escritor, político y orador romano.

|    | V | 100 | <b>V</b> |   |   |   |    |   |  |
|----|---|-----|----------|---|---|---|----|---|--|
| 1  | E | X   | Н        | A | U | S | Т  | 0 |  |
| 2  | L | E   | Т        | R | 1 | S | Т  | A |  |
| 3  | N | 1   | N        | 1 | ٧ | 1 | Т  | Α |  |
| 4  | 0 | S   | Т        | 1 | Α | R | .1 | 0 |  |
| 5  | S | 1   | М        | U | L | A | D  | 0 |  |
| 6  | E | X   | P        | R | E | S | A  | R |  |
| 7  | R | 1   | 0        | В | A | М | В  | A |  |
| 8  | М | A   | Т        | U | Т | 1 | N  | 0 |  |
| 9  | A | C   | 0        | М | E | Т | E  | R |  |
| 10 | L | A   | C        | Ó | N | 1 | С  | 0 |  |
| 11 | G | E   | Ó        | М | E | Т | R  | A |  |
| 12 | Α | G   | A        | R | R | Α | D  | 0 |  |
| 13 | S | E   | R        | R | U | C | н  | 0 |  |
| 14 | Т | A   | C        | 0 | N | A | Z  | 0 |  |
| 15 | A | N   | U        | L | A | В | L  | E |  |
| 16 | D | E   | P        | 0 | R | Т | A  | R |  |
| 17 | 0 | R   | Q        | U | E | S | Т  | A |  |
| 18 | R | 1   | Ñ        | 0 | N | E | R  | A |  |
| 19 | E | L   | E        | C | Т | R | Ó  | N |  |
| 20 | Q | U   | E        | М | Α | Z | Ó  | N |  |

#### Solución Autodefinido

Horizontales. Colorado, recele, raya, Obi, id., vire, naval, Ru, sí, Ac, relegaba, erala, sazonase, más, Ne. Verticales. Rin, ros, horadase, Am, ley, vileza, socava, Eros, re, Ilagan, calor, calan, deber, base, Ho, uva.



#### Precio de los opcionales

Cocina en casa \$ 9.999,90 - Magnetix La Ciudad \$ 9.999,90 - Colección El Séptimo Círculo \$ 7.999,90 - Genios \$ 2.000,00 - Revista Ñ \$ 2.000,00 - Arquitectura \$ 2.000,00 - ELLE \$ 5.500,00 - Preescolar Genios \$ 3.000,00 - El Gran libro del Bordado 2024 \$ 2.499,90 - Autos de Colección \$ 9.999,90 - Relanzamiento Dinosaurios Asombrosos \$ 5.999,90 - ELLE Cocina \$ 2.000,00 - La casa de Peppa Pig \$7.999,90 - Jardín de Genios \$ 2.300,00 - Relanzamiento Pastelería en Casa \$4.999,90 - La casa de Peppa Pig Caja Contenedora \$ 14.999,90 - Pack de Libros de Tejido 2024\$1.999,90 - ELLE Decoración \$3.500,00 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón Caja Contenedora \$ 11,999,90 - Relanzamiento Colección Figurines de Oro La Granja de Zenón \$ 4,999,90 - One Shot Dia del Padre \$9.999,90 - Adoptá tu Mascota \$7.999,90 -

#### Edición del día

Edición de 72 páginas para Capital Federal, Gran Buenos Aires, Campana, Capilla del Señor, Empalme Lobos, La Plata, Lobos, Luján y Zárate. Edición de 64 páginas para el resto de la Argentina. El precio de tapa es sin recargo de envío para Capital Federal, Gran Buenos Aires y La Plata. Para el resto del país el precio de tapa es con recargo. DIRECCIONES: Arte Gráfico Editorial Argentino S. A. Registro de la pro-

piedad intelectual nº 4296905. Dirección, Redacción y Administración:

Piedras 1743 (1140), Capital. Fax: 4309-7200. Impresión y Circulación: Zepita 3220 (1285), Capital. Tel.: 4309-7800. Fax 4309-7810. Publicidad: Tacuari 1846 (1139), Capital. Tel.: 4348-7777. Fax Publicidad: 4348-7704/7730. Fax Clasificados: 4348-7707.

CLARÍN ES PROPIEDAD DE ARTE GRÁFICO EDITORIAL ARGENTI-NO S.A. EDITOR RESPONSABLE: RICARDO KIRSCHBAUM.

## clasificados.clarin.com

CARTAS AL PAÍS

### La muerte y el duelo frente a la Inteligencia Artificial

Días atrás, un programa de LaNación+, panelista, el mediático doctor Claudio Zin, presentó como revolucionario uso de la IA (Inteligencia Artificial) la utilización de la voz registrada en WhatsApp de una joven persona fallecida, para reconvertirla en "un zombie virtual" capaz de dialogar "desde el cielo" con su padre vivo.

El exótico procedimiento se efectuó a pedido del doliente deudo. Esto me llevó a consultar a la medicina psiquiátrica y a la filosofía, en ambos casos escandalizados por el siniestro uso del recurso. En el primer caso por el impedimento que conlleva tamaño disparate para procesar "el duelo": imprescindible necesidad psicológica que diferencia vida y muerte. Y en el segundo, para aclarar que "metafísica es trascendencia", no supervivencia falaz por medios tecnológicos. Empáticamente, la posibilidad de un padre de "conversar" con un hijo muerto, es hasta comprensible, pero hacerlo subsumido en autoengaño, es fronterizo con lo psicótico. Ergo, enfermante. Si estos han se

de ser los usos que se de a la IA, estamos a las puertas de un escenario de total desquicio humano, donde ya no alcanza con el desmadre cognitivo de la "post verdad", sino de mera ilusión patológica de negación de la realidad. Quien vivencie una experiencia como



esa creyéndola cierta, será proclive a ver difuminada la saludable frontera entre ficción y realidad. Y ello, es aún más peligroso que la dependencia humana a los mitos.

Adrián A. Klas / viyurklas@gmail.com

#### "La situación de los merenderos es crítica"

Mientras que en el Ministerio de Capital Humano se negaban sistemáticamente a entregar los alimentos retenidos, la Justicia falló por su pronta entrega.

Cabe mencionar que cada vez son más los argentinos que no pueden consumir productos indispensables como la carne, arroz, pan y leche. Debido al gran ajuste más grande de la humanidad (palabras de Javier Milei en el Día del Trabajador), el 55% de la población cayó en la pobreza.

La situación de los merenderos comunitarios es crítica. Muchos de ellos tuvieron que cerrar por la ausencia del Estado nacional. La comida debe ser enviada a todos los necesitados. Pero Sandra Pettovello siempre se mantuvo indiferente al asunto en cuestión.

La pregunta del millón es: si los comestibles se guardan sólo para emergencias alimentarias, y no son enviados a los más pobres, ¿se podría calificar dicha situación, como abandono de personas e incumplimiento de los deberes de funcionario?

#### Hugo Modesto Izurdiaga

modestoizur@yahoo.com.ar

#### "Entre la psicodelia y la corrupción generalizada"

Parece que Grabois no es tan mal chico después de todo. Los 350.000 millones de pesos en viviendas que no se saben donde están y las denuncias de la Sigen, y la oficina anticorrupción no ameritan una nueva auditoría. Para qué.

Paralelamente, el presidente Milei, se pelea con Lula, con Arce, con el presidente de Colombia y el de España. Es su deporte favorito. Pero de gobernar muy poco. Ya tiene las leyes que necesitaba para avanzar en la gran reforma del Estado.

Aunque la Justicia sigue siempre igual y los argentinos no sabemos cuándo habrá medidas que ayuden al crecimiento y la producción.

Tampoco sabemos cuándo tendremos una mejor calidad de vida.

Estamos cansados de elegir entre la psicodelia y la corrupción generalizada.

#### **Esteban Tortarolo**

etortarolo@gmail.com

#### "Desintoxicación digital, y el ejemplo de Holanda"

El libro espera al lector. Obvio que, en estos tiempos digitales, aguardar se hace demasiado largo o extenso.

He leído que en Holanda tuvieron una jornada de desintoxicación digital. Allí sólo practicaron la conversación y la lectura.

Tratar de lograr encuentros reales, y ejercitar una lectura pausada e imaginativa.

El mundo digital, un mundo virtual y más allá de sus lógicos beneficios, también es un escape y una adicción que debe ser limitada.

Nuestras abuelas y abuelos sabían de lo que hablaban, y creo que mucho (no todo) del tiempo pasado fue mejor.

#### Natalio Daitch

nataliodsalud@hotmail.com

LIBROS RECOMENDADOS

### Historia de amor con el sello de García Márquez

TÍTULO: El amor en los tiempos del cólera AUTOR: G. García Márquez EDITORIAL: Sudamericana COSTO: \$36.399 (papel)

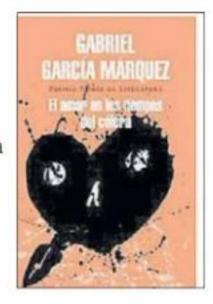

Semanas atrás, Netflix exhibió los adelantos de la serie Cien años de soledad, la novela de Gabriel García Márquez y aquella por la que recibió el Premio Nobel en 1982. Sin embargo, para muchos lectores su mejor novela es El amor en los tiempos del cólera. Hay quienes dicen incluso que es la novela de amor mejor escrita por encima de Anna Karenina. García Márquez relata en ella el amor imbatible entre Fermina Daza y Florentino Ariza, en la sociedad colombiana de principios del siglo XX. La espera duró "cincuenta y tres años, siete meses y once días con sus noches". La historia se basa en los desencuentros sucesivos de los amantes y los destrozos que hace la epidemia de cólera, en especial en el pueblo de Ciénaga, al que se menciona, y que es un lugar real muy cerca de la ciudad de Santa Marta y de la ciudad natal del autor, Aracataca. Su lectura es recomendable para quienes gustan del realismo mágico y para lectores enamorados. El amor... deja una impronta imperecedera.

> Patricia Suárez Especial para Clarín

Correo: Tacuarí 1840, C1140AAN Email: cartasalpais@clarin.com

Los textos destinados a esta sección no deben exceder las 20 líneas escritas a máquina o los 1.000 caracteres en Word con espacios. Es imprescindible que estén firmados y con constancia del domicilio y número de documento. Clarín se reserva el derecho de publicar las cartas recibidas, como así también de editarlas y/o resumirlas cuando lo considere conveniente.



# AHORRÁ MÁS QUE NUNCA

EMPEZÁ AHORA

0810.333.0365 365.COM.AR (7 🚳 🎯











в мах 13°



n мáх ° 12' SÁBADO

-1°

Correo Argentino Franquicia a pagar Cta. Nº 41



28231

#### **ACTUALIZADAS Por Maitena**



#### **Pasiones Argentinas**

## Carta de amor a Diane Lane

#### Horacio Convertini

hconvertini@clarin.com

no existe. Vos, elegantísima y sensual en un body rojo combinado con una falda negra, cantabas (o hacias que cantabas, qué importa hoy) frente a una platea enloquecida. Tenías 19 años. Eras hermosa, imponente. Brillabas. Hasta que apareció una banda de motociclistas liderada por un lampiño engominado, que te raptó en plena actuación y te llevó hacia un barrio infernal de una ciudad imaginaria. La película se llamaba "Calles de fuego". Un galán parco (Michael Paré) te rescataba de la guarida de los motociclistas y luego vencía en un duelo mano a mano al lampiño engominado (Willem Dafoe), antes de irse y dejarte enamorada y sola, de nuevo en el escenario.

uerida Diane Lane: te conocí en

1984 en un cine de Boedo que ya

El filme fue un fracaso comercial y aunque el director, el gran Walter Hill, lo había imaginado como el primer capítulo de una trilogía de acción y romance, quedó en el olvido. Ese tropiezo inicial en tu primer protagónico, Diane, acaso te haya marcado tempranamente la carrera. Tu entrada de Wikipedia lo reconoce: dice que seguiste trabajando "de forma discreta pero sostenida". Yo te perdí de vista y admito que, ante tu discreción (que en mí fue distancia, jamás olvido), me dejé encandilar por otras estrellas nacientes. Kim Basinger, Sharon Stone, Nicole Kidman, mujeres así.

No voy a contarte lo que ya sabés: que tu segundo plano duró demasiado tiempo, que afortunadamente permitiste que los años llegaran sin oponerles cirugía ni botox ni hilos de oro (no quisiste convertirte en máscara) y que te ofrecieron (y aceptaste) encarnar a la madre adoptiva de Superman cuando cualquier otra en tu lugar se hubiera ofendido de que no le propusieran el papel de la novia.

Hoy, a tus 59 años, enamorás con la belleza reposada de tu madurez y con un encanto, una expresividad y una gracia que no sé si tenías en tu juventud. Un primer plano tuyo, una de tus sonrisas pespunteadas, salva cualquier escena. Creo que vi la serie "Todo un hombre" (Netflix), esa versión outlet de "Succession" que se estrenó hace poco, sólo porque estabas vos. Y que en la recomendadísima "Feud: Capote vs The Swans" (Disney +), donde están desde Naomi Watts hasta Demi Moore, vos te llevás todas las miradas. Le pusiste picante MILF al personaje de Slim Keith, una socialité neoyorquina algo malévola y comehombres.

Que "Calles de fuego" cumpla cuarenta años es una efeméride que sólo me interesa a mí, y es por vos, Diane. Tuve que googlear para saber qué fue de la vida de Michael Paré (nunca llegó a súper galán de Hollywood, pero continúa batallando). Willem Dafoe ya no se engomina, pero sigue honrando cada papel que le dan, ya sea el sargento bueno de "Pelotón" o el científico desvariado de "Pobres criaturas". Yo, avergonzado por mis amores pasajeros, he vuelto a vos, rendido a tus pies como en 1984, cuando te vi cantar (o hacer que cantabas) en la pantalla de un cine de Boedo que ya no existe.

CRIST

Arte de la narración

YO, MATÍAS Por Sendra









TIRA Y AFLOJA Por Erlich\*

1968. Spencer Silver, científico de una importante compañía, se empeña en desarrollar un pegamento fuerte, como para la construcción de aviones. A cambio, produce una mezcla débil. Nace el Post-it.

